

occidentales, durante

la celebración.

# elDía

\_\_\_\_



DE CÓRDOBA

www.eldiadecordoba.es

El Córdoba CF no mira más allá del domingo: "Hay que ir pasito a pasito" >36-37

El PP asegura que los proyectos Edusi presentados por el PSOE eran inejecutables >8

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA CELEBRA SU CONGRESO EN LA CAPITAL >5

## El Reina Sofía lidera la cirugía robótica pediátrica en España

- En 2023 se ejecutaron 46 operaciones de este tipo, más de la mitad en Córdoba
- Los pediatras alertan del aumento de los trastornos de la conducta en los menores

Día D entre rumores de guerra

Occidente recuerda el desembarco de Normandía con los conflictos de Ucrania e Israel de fondo

DANIEL COLE / E

22-23 EL MAGISTRADO REPLICA QUE NINGUNA LEY LE IMPIDE INVESTIGAR EN CAMPAÑA

### El caso de Begoña Gómez aumenta la tensión entre Sánchez y los jueces

• El Poder Judicial se reúne el lunes para debatir las aseveraciones del presidente

9 VIVIENDA

### Vimcorsa edificará 190 VPO en Fátima y el Campo de la Verdad

6 SEMANA DE LA DONACIÓN



Una nueva vida para Leire gracias a una donación de médula

30 ECONOMÍA

### El BCE baja los tipos de interés tras dos años de subidas

Los sitúa en el 4,25%, un 0,25% menos

### OPINIÓN

### **EDITORIAL**

### Andalucía crea empleo

UENAS noticias para el empleo en Andalucía durante el mes de mayo, lo que casi ha dejado de ser noticia porque la región, como el conjunto del país, encadena ya una larga serie temporal en la que tanto los datos del desempleo registrado como los de afiliación a la Seguridad Social reflejan una evolución positiva. Ello muestra un dinamismo económico y unos niveles de inversión empresarial notables que, además, en este caso, ponen a Andalucía por encima de la media nacional. En cuanto al desempleo, la región registró en mayo una caída del 2,3%, lo que la convierte en la comunidad autónoma en la que más bajan las listas de parados. El número de demandantes de empleo se sitúa en 662.994, con lo que la región se asienta ya sólidamente

por debajo de la barrera psicológica de los 700.000 parados. Los 44.325 demandantes menos que contabiliza Andalucía mejoran mucho los 5.586 de Madrid o los 6.824 de Cataluña, la dos primeras economías de España. También en las cifras de afiliación a la Seguridad Social, que contabiliza los empleos que realmente se crean, hay motivos para la satisfacción. Andalucía terminó mayo con 18.148 cotizantes más que en el mes anterior, lo que sitúa la cifra

Andalucía proyecta una imagen de estabilidad y dinamismo económico y social que tiene incidencia en el mercado laboral y los datos de empleo total rozando los tres millones y medio. En términos interanuales, todas las provincias mejoran sus resultados, aunque Málaga, Sevilla y Cádiz encabezan la lista. No cabe duda de que el empleo es el mejor indicador para medir el grado de bienestar social y que la evolución que registra en Andalucía hay que atribuirla tanto a factores externos, a pesar del complicado escenario internacional, como internos. Entre estos últimos hay que destacar la estabilidad que proyecta la región y la imagen que ofrece de competitividad y de dinamismo. Pero hay que reconocer que todavía queda mucho por hacer y que las cifras, aun siendo buenas, están alejadas de los objetivos y tienen un amplio margen de mejora. A ello se debe dedicar tanto la Junta como el conjunto de la sociedad andaluza.

#### **CARTAS A LA DIRECTORA**

Correo: Cruz Conde, 12 / e-mail: cartas@eldiadecordoba.com

### No me voy a ir... nunca

Todo es emocional y él lo sabe. Las nuevas ideologías woke imperantes han sustituido muchos conceptos del pasado. La autoridad se asocia con la identidad masculina y la competencia. Así, inconscientemente, todo el que defiende postulados semejantes es tachado como fascista o machista. Pero sin este concepto no existe el orden saludable de las cosas. A veces, hay que ejercer este principio para limitar la maldad o lo tóxico. Hay quien mezcla esta auctoritas con autoritarismo, para tratar de confundir ética con moral. Narciso lo sabe, pero para él, el poder es el fin mismo de su patología. El mantra es simple y emocional. Yo soy el bueno y el bien, os amo y os protejo del malo y del mal. Que peligrosa y resbaladiza es la pendiente hacia la dictadura del pensamiento único. Pero que el lector no se equivoque, la mano que mece la cuna y domina el mundo es quien ejerce su voto sabiendo lo que representa el sátrapa. Ese voto de odio es en favor de los míos y en contra de los demás. Pero que no te engañen, el otro nunca es tu enemigo, el enemigo verdadero de todos es él. Una vez, Donald Trump dijo que podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos ¿ No le parece al lector que estamos en la misma realidad distópica? ¿Qué diferencia a un populista del otro? ¿Quién es el fascista? Solo tu voto o la autoridad competente pueden poner freno a esta deriva. Si no lo hacemos, que nadie dude de que el ególatra seguirá su asalto al poder sin límite alguno. Pablo Fuentes Cid

### ¿Restauración del servicio militar?

Del ingreso de Ucrania en la Unión Europea tocará volver a hablar pronto. Lo que hay sobre la mesa en estos momentos es la búsqueda de mecanismos de financiación de la ayuda en defensa, incluyendo eurobonos. Una opción que se ha ido abriendo paso de forma sorprendente. Falta concretar el cómo, pero ninguna duda hay de que vamos hacia fuertes aumentos del gasto en defensa como reacción a una Rusia cada vez más imperialista. En paralelo, existe un claro propósito de concienciar a la población de la necesidad de prepararse ante posibles escenarios bélicos en absoluto inverosímiles, lo que ha llevado a varios países a abordar una restauración del servicio militar. En un paso más allá, la Comisión quiere europeizar este debate. Un asunto, junto a la ampliación al Este, que va a implicar, que implica ya, una transformación en profundidad de Europa. No es un futuro hipotético; se están dando los primeros pasos. Jesús D Martínez Madrid

Las cartas no deben exceder de las 20 líneas y han de estar firmadas, indicando el DNI y el domicilio.

### La aldaba

### LA VERGÜENZA DE UN MITIN EN ANDALUCÍA

**CARLOS NAVARRO** ANTOLÍN

cnavarro@grupojoly.com

IENTEN, manipulan, deforman. Aprovechan un mitin en Benalmádena para dar rienda suelta a un neopopulismo de bajo coste por el que se simplifican los amigos y los enemigos, los bandos a favor y en contra, los buenos y los malos. Cuanto ocurre no tiene nada que ver con la derecha, ni con la ultraderecha, ni mucho menos con el feminismo, sino simple y llanamente con la conducta poco ética y menos estética del cónyuge del jefe del Gobierno. Quien corresponde deberá decidir si además hay que depurar responsabilidades penales. Hay que respetar un proceso que desde tiempos del Derecho Romano constituye en sí mismo una garantía. De momento un juez de instrucción ha citado como investigada a una ciudadana, lo cual ocurre con cientos de españoles cada día. ¿No somos todos iguales ante la ley? ¿No dijo el presidente del Gobierno en aquella reciente sesión de control del gobierno que confiaba en la justicia de su país? Débiles eran los cimientos de la confianza. No respetan la democracia, asaltan la separación de poderes, arremeten contra una judicatura que están deseosos de controlar. Es la vieja tentación de la clase política de controlar a jueces y periodistas. Sacan el escobón cada vez con más frecuencia: "¡Malditos roedores!". Un presidente del Gobierno de España prueba hoy, di-

giere mal y procesa peor cuánto poder tiene un sencillo juez de instrucción. Sánchez elige Andalucía para exhibir a la investigada Begoña Gómez en un mitin. ¡Prietas la filas, hay una conjuración, todos contra el enemigo común de la derecha! Las

El sanchismo no tiene solución porque no hay nadie que pueda enderezar su rumbo, no hay maestros ni referentes morales

muestras de adhesión resultaron un espectáculo sonrojante. Y nos queda la duda de si la señora Gómez habría recibido semejante ad calorem, tamaña muestra de aval jaranero, si el mitin se hubiera celebrado en el País Vasco, Asturias o Navarra. Sánchez y sus dóciles corceles ya no creen en la justicia de su país.

La confianza ha durado apenas tres semanas. Hay que soltar la correa de los perros mas agresivos y que busquen las piernas de un juez de Instrucción que es criticable, ¡cómo no!, pero debiera merecer todo el respeto. Pero el sanchismo no conoce límites, carece de ideología más de allá del mantenimiento en el poder por el poder, no tiene referentes morales, no reconoce maestros que puedan corregir el rumbo (Zapatero no lo es de nada) o impongan mesura y compra el prestigio al peso con doctorados en universidades devaluadas. El vergonzoso mitin de Benalmádena ha retratado a muchos. Y eso, antes que beneficiar a nadie, perjudica a la política. La clave no es cuánto durará el sanchismo, sino qué legado nos deja, qué forma de entender la gestión, qué escuela, qué estilo, qué concepción del poder. Hasta qué punto mucha gente de buena fe apoya a unas formas que hasta hace pocos años eran insólitas. La nueva política no era Iglesias, Albert o Abascal. La nueva política era él. Del "hay que ser socialistas antes de que

> marxistas" que marcó una era a una suerte de "hay que ser sanchistas antes que socialistas" de hoy. No se trata de ser derechas ni de ningún extremo, se trata de vigilar a quien detenta el poder y de no comulgar con ruedas de molino.





**Directora: RAQUEL MONTENEGRO** Gerente: José Manuel Santiago

DL: CO-744/2004



Presidente-editor: JOSÉ JOLY

**DIRECTORES GENERALES:** 

**TOMÁS VALIENTE FELIPE GRANADOS DAVID FERNÁNDEZ**  Subdirector: Juan Manuel Marqués

Edita: El Día de Córdoba, S.L.

### OPINIÓN



### CONTRA JUECES Y PERIODISTAS

UÉ une al populismo de izquierdas y derechas americano (del norte y del sur) con el europeo, y más concretamente, con el español? Bingo: el ataque permanente a la prensa y a los jueces. ¿Y por qué ocurre esto? Porque son las dos principales barreras que impiden que los populistas den riendas sueltas a unas pulsiones autoritarias que han vuelto a aparecer en el horizonte de los países con regímenes democráticos. En nuestro país, los impulsores de esa agenda social

(aborto, eutanasia, política de género, etcétera) que venden como un paso más en la emancipación de la humanidad iniciada por la Ilustración, son los mismos que están promoviendo una ofensiva en toda regla contra algunos de los grandes logros reales de esa misma Ilustración: la división de poderes y la existencia de una prensa libre que (con sus excesos y equivocaciones) controle a los que mandan.

Tanto la Amnistía a los líderes del procés como el Caso Begoña son un claro ejemplo de lo que decimos. Pedro Sánchez y sus apoyos recurren al lawfare y la "máquina del fango" para descalificar y marginar a todos aquellos que no comulgan con sus ruedas de molino. Los españoles, una vez más, no hemos in-

El Gobierno aspira a que solo sobrevivan sus medios afines, aunque algunos sean meros libelos

ventado nada nuevo. Son los mismos términos que usaban los Kirchner o que sigue usando Trump para justificar sus abusos.

Pedro Sánchez aspira a un Poder Judicial que se someta como el Legislativo -presidido por una marioneta como Francina Armengol-, que no dé la lata y conozca bien el arte de la reverencia. También sueña con un ecosistema mediático en el que solo sobrevivan sus medios afines, aunque algunos de ellos sean meros libelos. Pocas veces hemos visto un presidente del Gobierno con menos respeto a la prensa. No solo se ha acostumbrado a declaraciones solemnes que no se someten a las preguntas de los periodistas, sino que también usa las entrevistas que concede como una manera de favorecer a los amigos y marginar a los supuestos enemigos. En los próximos tiempos veremos si se cumplen todas las amenazas que ha difundido a través de sus portavoces más chuscos. Si así es, aquí estaremos.

Estaba a punto de escribir "no pasarán", pero ya sabemos que esa frase está gafada.

# CARLOS COLÓN

ccolon@grupojoly.com

### CARAMBOLA BRITÁNICA EL DÍA D

UÁDRUPLE carambola británica. Primera: veo en Movistar Clásicos –supongo que emitida en conmemoración del 80 aniversario del Día D- la extraordinaria The Dam Busters (Michael Anderson, 1955) en la que Michael Redgrave interpreta al ingeniero Barnes Neville Wallis que inventó la bomba rebotadora y Richard Todd al comandante Guy Penrose Gibson, quien mandó el Escuadrón 617 de la RAF que la noche del 16 al 17 de mayo de 1943 las lanzó contra las represas del Rühr -aplicando el efecto conocido como espostracismo que hace rebotar las piedras lanzadas sobre la superficie del agua-logrando reventarlas y paralizar las fábricas de acero y armamento.

Segunda carambola. Ese mismo día empiezo a leer la recién editada *El niño de oro* (Impedimenta), primera novela de la gran Penélope Fitzgerald (1916-2000), escritora tardía –la publicó cuando tenía 60 años– que sumaba los genes británicos heredados de su tío, Ronald Knox, teólogo anglicano que escribía novelas policíacas, y de su padre, Edmund Knox, editor de la revista satírica *Punch. El niño de oro* es una delicia que suma el talento para lo

Una película, un libro, una entrevista y un cumpleaños en la víspera del Día D: una cuádruple carambola británica

detectivesco y lo humorístico de su tío y su padre a su propio talento, que demuestra en esta novela de crímenes y misterios ambientada en un museo con un sentido inglés del humor digno de una película de la Ealing como *Pasaporte a Pimlico* o *El* 

quinteto de la muerte. Tercera carambola. También el mismo día leo en El Confidencial una entrevista con Emmanuel Todd a propósito de su libro La derrota de Occidente. El capítulo que le resultó más doloroso escribir, reconoce, fue el de Gran Bretaña: "Le debo mucho, específicamente a Cambridge. Por eso, hasta ahora, me resultaba difícil criticar lo que estaba sucediendo... Aceptar la idea de que Margaret Thatcher fuese tan horrible como Ronald Reagan con el nacimiento del neoliberalismo y la destrucción de una sociedad civilizada". ¿El fin de los valores que la película —la heroica defensa de las libertades-y la novela -el inteligente sentido crítico del humor-representan?

Cuarta carambola. Ese mismo día mi nieta María cumplió cinco años y, como ya empieza a leer, le he regalado las novelas de Sherlock Holmes para que, antes de que pueda leerlas, crezca con ellas mientras los libros la esperan. No le fallarán. Como escribió Borges, "pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan".

#### Miki&Duarte





### LO DE SIEMPRE

UI a ver Segundo premio, la película de Isaki Lacuesta que no va sobre Los Planetas pero es lo más parecido a una película sobre Los Planetas. Cuando acabó, una mujer que estaba cerca le dijo a otra que era la típica historia del grupo de música que empieza a triunfar pero pronto desciende (o asciende) por las resbaladizas cuestas del alcohol y las drogas, y que por eso no le había gustado: ya sabía que el éxito en ciertos gremios parece conducir a los mismos paraísos artificiales y pérfidos.

Pensándolo bien, de todo podemos decir que lo hemos visto antes. Alfred Whitehead, filósofo no tan conocido como su discípulo y colaborador, Bertrand Russell, dejó escrito que "toda la historia de la filosofía –y quizá de todo el pensamiento occidental– es una serie de notas a pie de página de los Diálogos de Platón". Visto así, bastaría con leernos la República y el Fedón y tumbarnos en el sofá, pero sabemos que no basta, o que no debería bastar, del mismo modo que esas solitarias pastillitas de colores que alimentan a los personajes de 2001: una odisea del espacio nos permitirían sobrevivir, pero nos quitarían las ganas de hacerlo. Es más importante comer de todo que comer todas las noches ensalada.

La originalidad es una de las nuevas virtudes teologales, y muchos entienden que es mejor muchas veces que algo yerre por querer sorprendernos; que algo nos mueva los ojos, por así decirlo, aunque no nos

La mayoría siempre preferirá admirar la originalidad de Velázquez a la extravagancia de un 'happening' mueva el corazón. Pero todo es más complicado que eso. Si así fuera, los museos de arte contemporáneo tendrían muchos más visitantes que El Prado, pero la gran mayoría siempre preferirá admirar la originalidad estudiadísima de Velázquez a la extravagancia inaprehensible de un happening. Nos gusta lo nuevo cuando hace mucho que dejó de serlo, porque nuestro gusto adocenado necesita sentirse en un lugar seguro.

T.S. Eliot escribió que el ser humano no soporta demasiada realidad. Siguiendo la misma lógica, la naturaleza escondió, en las semillas de ciertas frutas, pequeñas cantidades de cianuro. Buscamos las zonas de confort, los rostros familiares, las viejas historias. Evitamos la eterna juventud de lo que nunca cambia. De pequeños queremos escuchar los mismos cuentos y ver las mismas películas. De mayores buscamos también nuestro lugar: las pelis alemanas de Rosamunde Pilcher, los partidos del Betis, el café del desayuno. El abrazo de tu mujer, la respiración profunda de tu hijo en la noche, los olvidos y dolores y dulces de tu abuela. En el fondo, lo que nos gusta es que ciertas cosas nunca cambien.

### OPINIÓN

### EL PSOE ES YA UN ZOMBI

#### **LA TRIBUNA**







O que viene ocurriendo en España desde hace casi un año y el modo en que lo está asumiendo el partido que dirige el gobierno, están convirtiendo al antiguo PSOE en un zombi. Un zombi de esas películas en las que lo único que te pone a salvo de él es salir huyendo en cuanto lo tienes en tus cercanías, porque hablarle, dialogar o intentar razonar no te lleva a ningún lado, ya que te enchufa su discurso (o su abrazo letal) y por mucho que uses razones, argumentos e incluso lo que dicen quiénes se benefician de ese discurso o de sus decisiones, no consigues nada más que la repetición de alguno de los muchos mantras con los que se le ha alimen-

tado. La factoría de fabricación de los mantras actuales del PSOE se ubica, por supuesto, en La Moncloa, donde el secretario general del antiguo partido que dirigió el proceso más serio de modernización que ha tenido España en los últimos doscientos años dispone de un muy nutrido equipo de fabricación de justificaciones que solo se dedican a esa tarea. Ya no hay inteligencia colectiva que haya elaborado una estrategia y la esté siguiendo para conseguir mejorar nuestro país en el ámbito de la política territorial (como fue la Declaración de Granada), no hay dirigentes que hayan tenido en el pasado altas responsabilidades con los que se debata a la luz de las experiencias y de los conocimientos sobre cómo afrontar problemas y situaciones complejas, no hay filósofos de la política que apunten direcciones, alerten de peligros o señalen inconvenientes de las decisiones que se piensan adoptar. Dirigentes responsables, buscadores de acuerdos terri-

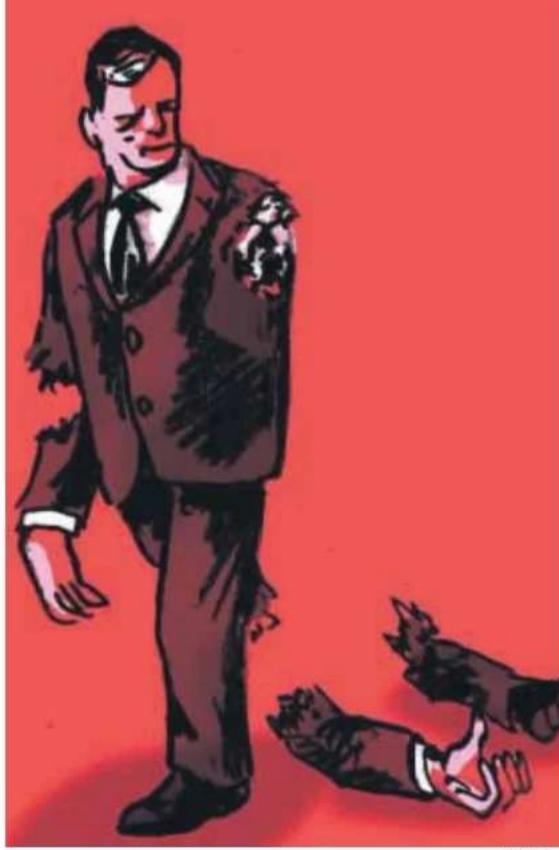

toriales, filósofos y otras especies son hoy personajes sobre los cuales lo que se hace es extender sombras de sospecha y mantras denigrantes de que favorecen a la derecha, de que no saben estar fuera del foco o peores cosas aún.

Claro que todo esto, los ciudadanos que no estamos en la pomada debemos suponerlo, porque, leyendo los medios y a los periodistas que sí parece que lo están (y en el mundo de La Moncloa parece muy claro quiénes son éstos) te encuentras cosas como el escasísimo número de personas con el que se deciden los cinco días de retiro espiritual del presidente, sus conclusiones de tal ejercicio o la aceptación de los cambios más radicales de un día para otro en materia tan sensible a la ciudadanía como la amnistía a los condenados por delitos juzgados en el más alto tribunal del país y tantas otras como se han visto estos últimos años.

Desde la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general, se han producido en el PSOE cosas como la práctica desaparición de todos los que no coinciden con él de las listas electorales, de responsabilidades públicas y de las internas al parti-

do. La única excepción es Castilla-La Mancha, donde el secretario general y presidente de la comunidad, en una decisión que le honra, se muestra dispuesto a actuar antes como representante de su ciudadanía que de la dirección de su partido, algo que ha sido previamente laminado allá donde había algún indicio de que pudiera ocurrir.

La mezcla entre los fabricantes de mantras y la eliminación de las reflexiones colectivas lleva a esa zombificación. Puede que ni siquiera se haya dado algún tipo de proceso, ya que, a tenor de teorías tan brillantes como la del "puto amo", cabe pensar que todo es made in Sánchez.

Sea como sea, lo cierto es que cuando se oye o se lee a dirigentes de ese partido hablar de la "política actual" del partido no puedes dejar de señalarles que esa política actual es la misma que era indeseable hace solo unos meses; que su calificación como "fallido" al procés (otra idea de zombi) no coincide con el hecho de que lo ocurrido el día de San Fernando sea calificado como "final del régimen del 78" (aprobación de la Constitución) por parte de los promotores del separatismo; que la "pacificación" de Cataluña (más zombi) hay que confrontarla con el traslado del conflicto a toda la sociedad española y que mal puede hablarse de pacificación cuando se está haciendo entreguismo en la reivindicación económica de los secesionistas, caso éste del zombi "España nos roba" denunciado por Borrell hace años.

Y no sé si considerar también como tal otra idea sobre el papel internacional que, al parecer, anima a nuestro presidente del gobierno. Espero que no llegue a ser el mismo que tuvo, en su momento, su predecesor y avalista Zapatero, entonces intermediario europeo en una crisis venezolana, al dejar tirada a la oposición cuando el presidente progresista Maduro que veta a candidatos a sustituirle cambió las reglas del juego tras perder unas elecciones parlamentarias, cambio dirigido a rebajar el papel institucional de ese órgano para darle más poder a otro creado con las reglas que a él le parecieron. No sé, creo que necesitamos menos zombies y más reflexión.

Vía Augusta





### MÁS POPULISMO

L lema electoral –"Más Europa. Más PSOE"- elegido el partido del presidente del Gobierno para concurrir a las elecciones europeas es una declaración de intenciones: una asunción de que la designación de los 61 diputados españoles en la Eurocámara la plantean como un plebiscito. A la vista del desarrollo de la campaña que concluye hoy, al eslogan le falta un sumando: más populismo.

Sólo así puede definirse la relación epistolar con la ciudadanía que ha decidido emprender Pedro Sánchez cuando la Justicia, el único poder que no ha colonizado el jefe del Ejecutivo, adopta alguna decisión en la causa abierta para investigar la denuncia

por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra su esposa, Begoña Gómez.

De nuevo con una sintaxis que sonroja, Sánchez ataca a la independencia judicial al vincular la citación a declarar a su cónyuge el cinco de julio a una supuesta intención política y calificar los hechos como un "zafio montaje", que se aventura a atribuir a los partidos de la oposición, a los que trata de igualar como ultraderecha. Pone en la picota al juez aludiendo a una norma no escrita de evitar actuar desde un juzgado en las campañas electorales. Hubo instructores que lo hicieron antes, como Mercedes Alaya, en casos avalados por todas las instancias penales hasta el Tribunal Supremo. En todo caso será un uso y costumbre -sobre todo de tribunales superiores- de no tomar decisiones que afecten a partidos. Pero en este caso

Sánchez lo usa todo, sin escrúpulo alguno: convierte la investigación penal a su esposa en una palanca electoral

no hay partido alguno encausado, sólo una ciudadana que no tiene ningún papel constitucional y no cuenta con fuero alguno. Ante el juez es una española más. Como usted, como yo. No existe impunidad alguna por estar casada con el primer ministro español. Al contrario, porque el vínculo marital a lo que obligaba a la señora Gómez es ser mucho más prudente. Porque los hechos desmienten el juego de trilero del presidente. Ni el juez, ni el PP, ni Vox, ni siquiera el pseudo sindicato Manos Limpias, fueron quienes se dedicaron a vincular al Gobierno con empresas de las que obtenía beneficios mientras convivía con Sánchez en La Moncloa; ni pidieron registrar un software que le habían cedido gratis previamente, probablemente sólo porque negarse a darlo podría significar molestar a la cúpula gobernante.

Sánchez lo utiliza todo. Sin escrúpulo alguno. Y ha decidido convertir la investigación a su mujer en una palanca electoral para lograr "la remontada" en las urnas, señal de que teme perder, en contra de lo que dice el CIS. Vóteme para proteger a mi esposa. Puro populismo. Y si la progresía le sigue, usará el resultado para afirmar que los españoles avalan su política, amnistía incluida.

Quizás

MIKEL **LEJARZA** 

### LOS MEJORES DE LA HISTORIA

PPLE no gana siempre. En lo que se refiere a la música distribuida por streaming, se le adelantaron otras empresas y en concreto los suecos de Spotify tienen un liderazgo contrastado en el sector. Pero la compañía norteamericana no es de las que se rinde fácil y recientemente ha lanzado a sus suscriptores a través de su lTunes, un listado con los considerados por un grupo de expertos los 100 mejores discos de la historia. Se trata de provocar no sólo una mayor escucha de los elegidos, sino motivar a la participación y el debate acerca de la selección. Hacer rankings es la base esencial de los servicios musicales desde hace décadas. Primero a través del radio fórmulas y ahora por MP3 en las diferentes plataformas. La iniciativa tiene toda la lógica empresarial. Lo que es mucho más discutible es el orden de la lista de Apple.

Baste con decir que Michael Jackson se encuentra por delante de los Beatles, los Stones, Pink Floyd, U2 o David Bowie; o que el álbum considerado "el mejor de la historia" es The Miseducation of Lauryn Hill el único disco en estudio de una de las

Hacer rankings es la base esencial de los servicios musicales desde hace décadas.

componentes del grupo The Fugees, la actriz y rapera Lauryn Hill. Sí, se trata de una obra extraordinaria que ha marcado al neosoul, el hip-hop y el Rhythm and Blues desde que se editara en agosto de 1998, pero de ahí a considerarla como la mejor hay un trecho muy largo. Ocurre que cada uno tenemos nuestros propios discos favoritos en función de nuestra edad y que en un listado de los mejores siempre primarán los artistas que dieron forma a la banda sonora de nuestra juventud. De ahí que algunos idolatremos a Dylan, mientras otros sólo sueñan con ver a Taylor Swift. Nada nos define más que nuestro consumo cultural. Todos los libros, canciones, películas, que leemos, escuchamos o vemos durante nuestra juventud, son los que creemos ya para siempre, los mejores de la historia. Porque sencillamente luego, cuando dejamos de ser jóvenes, perdemos el valor necesario para cambiar y aunque seguimos respirando aún unos años más, sólo somos barcos de madera varados en tierra a los que el tiempo lentamente va despojando de su color. Es un proceso doloroso y difícil que carece de cura, pero los recuerdos nos alivian como esas tormentas que en verano refrescan, aunque no acaban con el calor.

Creen una playlist de sus canciones favoritas y comprueben cuantos de los seleccionados son del siglo pasado y cuantos de éste. Haga lo mismo con los políticos. Y si eligen a Felipe González y a los Bee Gees, cuídense de los resfriados.

### 

## El Reina Sofía, líder en operaciones de cirugía robótica pediátrica

 La Asociación Española de Pediatría celebra su 70 congreso reivindicando el reconocimiento de las 23 especialidades de manera oficial, así como la necesidad de contar con más recursos

#### Ángela Alba

El Hospital Reina Sofía de Córdoba es el que realiza más intervenciones de cirugía robótica pediátrica de toda España. En el pasado 2023, en todo el país se hicieron 46 intervenciones de este tipo en niños y, de ellas, 21 fueron en el centro sanitario cordobés. El resto se reparten entre el Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Hasta el pasado año, estos eran los tres únicos hospitales con capacidad para poner en marcha este tipo de intervenciones, pero en diciembre se les unió el Hospital Central de Asturias.

La jefa de servicio y directora de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica del Hospital Reina Sofía, Rosa María Paredes, explicó que este centro reserva dos sesiones de cirugía robótica al mes para pediatría, mientras que el Clínico San Carlos tiene solo una. La doctora realizó estas declaraciones en la presentación del 70 congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que se desarrolla en Córdoba desde el miércoles y hoy pone su broche, y que reúne a más de 2.000 profesionales de la salud infanto-juvenil.

Se trata de una cirugía muy novedosa que aporta a los pacientes mayor seguridad en el quirófano al permitir a los cirujanos realizar muchos tipos de "procedimientos complejos con mayor precisión, flexibilidad y control, en comparación con las técnicas convencionales", según explicó Paredes.

En el Hospital Reina Sofía, las primeras intervenciones con este sistema fueron de cirugía urológica, luego con el esófago para después ampliar a cirugía general. "Ya prácticamente se hace todo lo que antes se hacía con laparoscopia", sentenció.

Entre las ventajas de esta forma de intervención destaca que se trata de un procedimiento mínimamente invasivo. Además, "permite el acceso a cavidades pequeñas y difíciles de acceder, ya que dota de visión 3D de alta definición y una visión diez veces superior a la original". A ello hay que añadir que el cirujano puede realizar a través de los brazos robóticos giros y movimientos que la muñeca humana es incapaz, permite una rotación de 540 grados y siete grados de libertad", apuntó.

Aún así, en pediatría las limitaciones y desafíos "son bastantes" ya que en la actualidad no existe



Los doctores Paredes, Díaz Martín, Blesa y Pérez Navero, en la presentación del 70 congreso de la AEP en Córdoba

un instrumental del tamaño necesario para el niño que se pueda introducir por los brazos del robot; y en estas intervenciones solo se pueden utilizar tres de los cuatro brazos del robot por el pequeño tamaño del paciente. "Aún así, hemos realizado cirugía robótica en niños de tan solo un año", resaltó.

La cirugía robótica en adultos se inició en España en el año 2000 y ya suma unas 80.000 in-

Solo en otros tres hospitales se pueden realizar este tipo de operaciones en menores

tervenciones, mientras que la pediátrica se puso en marcha en 2009 debido a sus limitaciones. Desde entonces, se han realizado 350 intervenciones de este tipo en niños.

Además del robot, cuyo precio es elevado, es necesario disponer de un quirófano habilitado para ello, un equipo multidisciplinar formado y una certificación para realizar cirugía robótica por parte de los cirujanos.

#### **TRASTORNOS MENTALES** Y DE CONDUCTA EN NIÑOS

El presidente de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura y de la edición 70 del Congreso de la AEP, Juan Luis Pérez Navero, resaltó el aumento de la incidencia de los trastornos conductuales y mentales en niños y adolescentes. En este sentido, recalcó que cada vez hay más trastornos de la conducta alimentaria (la edad ha bajado incluso de 8 a 10 años), consumo de alcohol, drogas y apego a las nuevas tecnologías, lo que lleva al abuso nocivo de las pantallas y móviles y al incremento del ciberacoso.

"Lamentablemente, el acceso a la salud mental en la infancia y adolescencia es una carrera de obstáculos. Para que un menor de edad reciba la atención psicológica y psiquiátrica correspondiente a sus necesidades es de vital importancia que estas se detecten tempranamente para actuar a tiempo y, demasiadas veces, la detección se produce cuando el problema ya está muy avanzado o es incluso demasiado tarde", indicó.

El doctor destacó que los niños y adolescentes en España mueren principalmente por causas externas, una de las cuales es el suicidio. Concretamente, en

2020 se registraron en Andalucía 67 suicidios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, un 22% del total de España, de los cuales 48 eran niños y 19 niñas.

Pérez Navero indicó que otros aspectos a abordar son el maltrato en el ámbito doméstico y violencia sexual que sufren los menores. Sobre las agresiones sexuales a niños, la doctora Paredes aseveró que "no se pueden imaginar la cantidad de veces

Los médicos alertan del aumento de casos de trastornos mentales y de conducta en niños

que los padres o los abuelos lo ocultan". Según añadió, en los servicios de Pediatría el protocolo está muy bien establecido para detectar los casos. "Se nos puede escapar algo, pero intentamos que no se escape", puntualizó.

#### **RECONOCIMIENTO A** LAS ESPECIALIDADES

El presidente de la AEP, Luis Carlos Blesa, explicó en la presentación del congreso que "la pediatría de

hoy y el modelo pediátrico actual, que tanto ha costado construir y que tan buenos resultados de salud ha dado en estos años, es lo que es gracias a la visión y al empeño de los que nos antecedieron, aunque hoy las demos por sentadas y nos parezcan decisiones obvias".

Pero queda mucho por hacer y lo principal es "seguir defendiendo y promoviendo un modelo pediátrico que ha demostrado ser fundamental para la salud de nuestros niños y adolescentes". "Lejos de ser complacientes, somos conscientes de que el modelo pediátrico español, por el que tanto trabajaron nuestros antecesores, atraviesa momentos especialmente difíciles por la escasez de recursos y el uso inadecuado de los servicios, así como por el desgaste y la sobrecarga asistencial que estos generan", incidió.

Asimismo, el doctor recordó que a día de hoy 23 especialidades pediátricas siguen sin estar reconocidas de manera oficial. "El cardiólogo, neumólogo, pediatra de Atención Primaria, oncólogo, alergólogo... todos ellos atienden cada día a millones de niños y adolescentes en los centros de salud y hospitales, pero no existen oficialmente para nuestro sistema nacional de salud", finalizó.

### CÓRDOBA

### SEMANA DE LA DONACIÓN | TESTIMONIOS DE SUPERACIÓN

• Con solo cinco años, esta niña de Jerez ha pasado por un duro proceso tras diagnosticarle una aplasia medular grave y tener que ser intervenida para un trasplante de médula

## El renacer de la pequeña Leire

#### Ángela Alba

Un trasplante de médula realizado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba ha salvado la vida de Leire Román, una niña de cinco años procedente de Jerez de la Frontera (Cádiz) que sufría una aplasia medular grave. Esta pequeña ha pasado por el duro proceso que implica un injerto de médula, con quimioterapia, radioterapia y aislamiento, a lo que se suman las posteriores complicaciones. Desde que ingresó por primera vez hasta que ha podido regresar a su casa ha pasado un año.

Su padre, Daniel Román, explica que su hija –que era "una niña muy activa y enérgica"- no tenía síntomas de cansancio ni decaimiento, aunque meses antes había pasado por infecciones de garganta y cuadros víricos, como cualquier niño de su edad. No se le notó nada hasta que en abril de 2023 le salieron en la piel "unas manchitas llamadas petequias", lo que llamó la atención de sus padres. Fueron a la pediatra y solo con ver las petequias la derivó al Hospital de Jerez para que le hicieran una analítica de sangre que reflejó que "muchos componentes de la sangre los tenía por los suelos".

Entonces, se quedó allí hospitalizada durante 40 días para hacerle un estudio y dar un diagnóstico definitivo. En principio les dijeron que había un problema en la sangre y que podía ser púrpura (una enfermedad del sistema inmune que se caracteriza por una disminución de plaquetas). Le pusieron un tratamiento con corticoides, pero no funcionó, así que le hicieron una prueba para ver el número de células que tenía. "No tenía apenas", recuerda su padre, porque era una aplasia medular grave.



Leire (en el centro), con sus padres y su hermana.

En los 40 días que estuvo ingresada en Jerez "le hicieron que sobreviviese con transfusiones de sangre y plaquetas" que le administraban periódicamente. De allí la trasladaron al Reina Sofía –al ser el hospital de referencia– porque posiblemente necesitaría un trasplante de médula. En Córdoba estuvo tres meses y medio hospitalizada de forma ininterrumpida.

Nada más llegar, le dijeron que tenía que iniciar el tratamiento para ver si se podía evitar el trasplante. "Era muy fuerte, como de choque, para ver si la médula respondía, pero no había resultados", señala Daniel. Mientras, continuaba con las transfusiones de sangre y plaquetas "para sobrevivir".

Al no funcionar el tratamiento con inmunosupresores, la única solución era el trasplante y, además, había un donante de Alemania compatible con Leire: coincidía en nueve de los diez parámetros. La preparación fue con quimioterapia y radioterapia durante unos cinco o seis días para eliminar toda su actividad inmunológica. "Si pensamos en la cantidad de efectos secundarios que tiene en un adulto, pues en un niño de cinco años es duro ver cómo sufre el cuerpo", lamenta el padre.

Después, entró en la cámara de aislamiento para recibir el trasplante de médula, en octubre de 2023. Allí estuvo acompañada por su madre mientras que Daniel las veía desde el exterior, ya

que es una habitación acristalada. "Estuve 20 días en el pasillo mirando por el cristal", recuerda emocionado. Luego la subieron dos días a planta y, como estaba estable, le dieron el alta. "Pero, desafortunadamente, no fue un alta definitiva, porque en casa le surgieron una serie de problemas que podían surgir, como pequeñas infecciones" y también hubo una incompatibilidad porque el donante era negativo en citomegalovirus mientras que Leire era positiva, por lo que su cuerpo reaccionó. "Vieron que era peligroso y se tenía que quedar de nuevo en el hospital para tratarla con otros fármacos para que no fuera a más", señala. Poco a poco, "fue reponiéndose lentamente y adquiriendo más fuerza" y después de "casi un año de procedimientos", le dieron el alta.

Ahora, tienen que acudir cada diez o 15 días a revisión al Hospital Reina Sofía. Leire está mejor, pero "aún nos queda mucho porque todavía está muy débil porque perdió casi toda su masa muscular". Su padre explica que la niña tiene buen aspecto, pero "pesa muy poquito, no come mucho porque tiene poco apetito y toma mucha medicación, lo que hace que la recuperación sea muy lenta, pero ahí estamos". Cada día, sus padres intentan que juegue, camine o haga alguna actividad física. Y si sale a la calle, debe llevar mascarilla y cuidar mucho el lavado de manos, además de no acudir a sitios donde haya mucha gente.

Su familia aún está recuperándose psicológicamente de todo lo vivido e intentando volver a la normalidad, pero "cuesta mucho" después de llevar un año fuera de casa y más de un año sin trabajar. Porque tanto la madre como el padre de Leire tuvieron que dejar sus trabajos para irse a Córdoba con su hija.

Después de la larga hospitalización que han vivido, Daniel destaca la "hospitalidad" del personal del Reina Sofía, que ha hecho que la estancia sea algo más llevadera. Además, esta experiencia le ha servido para valorar la importancia de la donación de órganos y tejidos. Era un tema que no les había tocado de cerca y no lo habían tenido presente, pero "hoy día me doy cuenta del gran error que se comete cuando uno no se solidariza con lo más básico que tenemos, que es cuidar al prójimo y ayudar en lo que nos sea posible". "Ahora lo veo de otra manera y es de admirar a las personas que tienen como algo importante en su vida donar sangre o médula", añade.

### El Hospital Reina Sofía acoge una exposición de Pablo Rubio

### R. L.

El Hospital Universitario Reina Sofía acoge desde ayer una exposición del artista Pablo Rubio que, bajo el título *Declinación del verbo vivir*, quiere expresar la infinidad de posibilidades de recuperación y reciclaje que ofrece la donación de órganos y tejidos. La muestra, que se inauguró ayer en

el marco de la XXII Semana de la Donación, se puede visitar en el vestíbulo principal del Hospital General.

Las piezas centrales del proyecto son 11 sillas dispuestas de forma circular, en torno a una bombilla de luz que trata de inspirar esperanza. Las sillas han sido transformadas por el artista con fragmentos de otros materiales que en el pasado tuvieron otra vida (maderas, cables, ruedas, estantes, material de quirófano). La mayoría de los elementos proceden del almacén del hospital, donde esperan para ser reparados o reciclados. "Me sumerjo en las profundidades de la enfermedad para examinar la dualidad de la naturaleza humana por medio de los trasplantes", explica Rubio.



Pablo Rubio explica su obra en la inauguración de la exposición.

EL DÍA



# ¡Ya puedes participar en el concurso!

y podrás ganar UN MAGNÍFICO iPad Y MÁS PREMIOS

Grupo Joly te invita a participar en un concurso online en el que podrás poner a prueba tus conocimientos sobre seguridad en la red eléctrica.

Cómo conseguirlo:

Deberás rellenar el formulario online y contestar correctamente al 100% de las preguntas en el tiempo previsto.

Todos los acertantes del 100% de las preguntas entrarán en un sorteo para ganar un magnifico iPad, los restantes acertantes también podrán conseguir una de las 6 entradas dobles para asistir a un partido de Baloncesto Liga Endesa 2024/2025 que se sortearán al finalizar el concurso (8 de junio).



Patrocina:





Organiza:



### CÓRDOBA

#### F. J. Cantador

Continúa la polémica política por la no ejecución al cien por cien por parte del Ayuntamiento de los fondos europeos Edusi. Mientras el PSOE y Hacemos Córdoba piden responsabilidades políticas por lo que consideran la pérdida de 5,7 millones de euros de inversión en la ciudad por la gestión que ha hecho el equipo de gobierno del PP de los mismos, este último defiende esa gestión, "pese a la herencia recibida del anterior equipo de gobierno del PSOE" traducida "en un caos de proyectos presentados a esos fondos, hasta 49, sin orden, sin criterio y sin concierto", según palabras del edil de Fondos Europeos, Julián Urbano. El concejal defendió ayer que varios de esos proyectos eran inejecutables al ubicarse en terreno no municipal.

Y es que finalmente, el Ayuntamiento de Córdoba solo ha ejecutado el 62% de los fondos europeos de la conocida como Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) que tenía concedidos en un principio. El Consistorio aprobó en Pleno, en sesión celebrada el 11 de octubre de 2016 -cuando gobernaba el PSOE junto a IU-, la aceptación la subvención concedida por importe de 15 millones de euros para la ejecución de proyectos cuantificados en un montante económico total de 18,7 millones de euros. A 31 de marzo de 2024, fecha límite de rendir cuentas de pagos ante el Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento ha justificado un gasto Edusi de 11,5 millones de euros, al que le corresponde finalmente una ayuda de 9,5 millones de euros –en vez de los 15 concedidos en principio-, asociada a la ejecución final de 26 proyectos -23 menos de los inicialmente previstos-.

Urbano, no obstante, cifró el porcentaje de ejecución en el 80,1% tras los proyectos de la época del PSOE desechados por uno u otro motivo por el equipo de gobierno del PP. "Se contemplaba, por ejemplo, un intercambiador de transportes en la plaza de Colón cuyo importe ascendía a 1.017.000 euros, proyecto que se descartó desde primera hora por parte de este equipo de gobierno. Incluso, cuando estábamos en la oposición, José María Bellido defendió que si él llegaba a la Alcaldía no se iba a realizar porque suponía la pérdida de aparcamien-

### El gobierno local defiende que proyectos Edusi "heredados del PSOE" eran inejecutables

 Urbano insiste en que el anterior gobierno socialista presentó a los fondos europeos 49 actuaciones "sin orden, sin criterio y sin concierto"



El edil de Fondos Europeos, Julián Urbano, habla sobre la ejecución de los Edusi.

tos, ruidos y polución en el Centro de Córdoba", sentenció.

El edil insistió en que "este era una una de las 49 iniciativas que pertenecían a un paquete de actuaciones que el anterior equipo presentó a los Edusi y que carecían de proyecto definitivo, de orden, de criterio y de concierto. Eran tan solo una serie de ideas para desarrollar en la ciudad. Unas ideas que tenían una serie de problemas", defendió. Urbano detalló que, tras rechazar el intercambiador, "el importe licitado final que sumaban los proyectos era de 17,4 millones de euros, cifra que representa el 98,36% del total", defendió. "El Ayuntamiento ha licitado el 98,36% de la ayuda concedida", añadió.

Asimismo, destacó que entre el montante de la licitación y el de la adjudicación de estas obras se produjo una bajada de 3.014.487 euros, "lo que supone un 17,21% de rebaja". "Nosotros licitamos las obras por unos precios y las empresas que optaron a realizarlas hicieron ofertas a la baja, lo que obedece a algo que es normal en los contratos con la Administración. Eso supuso que el montante formalizado ascendiera finalmente a 14,4 millones de euros", apuntó el concejal.

Julián Urbano explicó que, por ejemplo, para el proyecto del Parque de Levante se presupuestaron 1,2 millones de euros y finalmente las actuaciones en esa zona verde se han llevado a efecto por 948.000 euros; "algo parecido ha ocurrido con el proyecto del Parque del Tablero, licitado por 1.080.000 euros y finalmente adjudicado por 812.438 euros", incidió. "Entre las licitaciones y las adjudicaciones nos hemos ahorrado más de tres millones de euros", añadió. "La cantidad máxima que el Ayuntamiento podría haber solicitado era de 14,4 millones de euros y se solicitaron 11,5 millones, lo que supone una diferencia entre la ayuda concedida y el importe adjudicado, algo que obedece una

gestión razonable de la pésima herencia recibida del gobierno del PSOE, que propusieron a los fondos europeos 49 proyectos sin dirección ni orden ni concierto", puntualizó.

El edil de Fondos Europeos reiteró que el gobierno local del PP "ha adaptado ese paquete de 49 iniciativas y las ha resumido en 26 proyectos", detallando que no se han adjudicado iniciativas diseñadas por el PSOE como la de la construcción de los carriles bici en el municipio de Córdoba. "Había cuatro lotes, uno en la avenida Manolete, otro en puente de San Rafael, otro en el puente del Open Arena y otro en El Arenal. En el del puente de Manolete se eliminaban zonas verdes, aparcamientos e incluso ese carril bici tiene que pasar por encima de un quiosco, por lo que tuvimos que abandonar el proyecto por la falta de viabilidad del mismo. En el caso del puente de San Rafael, se eliminaba una vía peatonal y, cuando nos pusimos a negociar con los vecinos, ya no había tiempo material para re-

### El PSOE y Hacemos Córdoba lo acusan de haber perdido 5,7 millones de inversión

dactar el nuevo proyecto y sacarlo a licitación porque los plazos se nos echaban encima. En el caso del Open Arena, se pretendía ejecutar en un terreno que no es terreno municipal, mientras que el del Arenal sí se hizo sin problemas", subrayó.

Igualmente, insistió en que el proyecto de la Vía Verde de Sierra Morena Córdoba-Cerro Muriano se descartó, "ya que es propiedad de Adif, no es municipal"; al igual que ocurrió con el de la puesta en valor del entorno del río, "un entorno que tampoco es terreno municipal, sino de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir". "La Vía Verde la Campiña tampoco está en terrenos de titularidad municipal, por lo que también se descartó ese proyecto, al igual que el de la habilitación de equipamiento público en la plaza de San Agustín, ya que ya que la obra se presupuestó en una cantidad que ni siquiera llegaba ni para construir los cimientos", sentenció.

### Hurtado critica la "pésima gestión" de los fondos y Hacemos pide responsabilidades

### R. L.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, criticó ayer la "pésima gestión de los Fondos Edusi" por parte del gobierno municipal del PP, que encabeza el alcalde José María Bellido, ya que, "de una subvención de 15 millones de euros de fondos europeos, ha desaprove-

chado un total de 5,7 millones, que podrían haberse invertido en Córdoba y que ha decidido despreciar y tirar por la borda".

Hurtado destacó que "estos recursos se podrían haber invertido en promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación". "Estamos en una ciudad con cinco de los barrios de más baja renta de España y con enormes necesidades –recordó–, y han desaprovechado millones de euros que eran indispensables para abordar necesidades de estos barrios, para propiciar formación, empleo, luchar contra el absentismo escolar, mejorar y rehabilitar sus edificios, además de otras medidas que pudieran sacar a estas barriadas de la situación

de emergencia social que viven muchas familias".

Mientras, el grupo municipal de Hacemos Córdoba, liderado por Juan Hidalgo, pidió "responsabilidades políticas" tras "el fracaso en la ejecución de 5,7 millones de euros provenientes de fondos europeos, conseguidos por el gobierno municipal durante el mandato 2015-2019, cuando Izquierda Uni-

da estaba al frente". Desde Hacemos lamentaron "la falta de gestión y la inoperancia del actual alcalde, que ha permitido la pérdida de estos fondos esenciales para la mejora de la ciudad", a lo que agregaron que "este dinero, destinado a poner en marcha proyectos necesarios y mejorar las condiciones de vida de los cordobeses, se perderá debido a la falta de gestión del alcalde".

Desde el grupo adelantaron que hoy solicitarán "un informe detallado sobre el desarrollo de los proyectos Edusi, ya que en los últimos cinco años no se nos ha facilitado información alguna".

### CÓRDOBA

#### F. J. Cantador

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha cedido a Vimcorsa cuatro parcelas para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en los barrios del Campo de la Verdad y de Fátima, dos de ellas en el primero y otras tantas en el segundo. La empresa municipal de la vivienda de Córdoba planea edificar hasta 190 VPO repartidas en esos dos barrios.

En concreto, las dos parcelas cedidas del Campo de la Verdad están ubicadas en la calle Acera de Granada, una de ellas cuenta con una superficie, según el catastro, de 299 metros cuadrados, una edificabilidad de 894,74 metros cuadrados techo y su precio es de 381.651 euros. Esta parcela será destinada a promoción de viviendas protegidas en régimen general de venta, cochera y trasteros.

Mientras, la superficie de la segunda es de 1.100 metros cuadrado, cuenta con una edificabilidad de 3.247 metros cuadrados techo y un precio máximo de 720.349 euros. Esta parcela está destinada a la promoción de 24 viviendas, cocheras y trasteros protegidos.

En el caso de las parcelas del barrio de Fátima, las dos están situadas en la zona de la calle de Nuestra Señora de la Merced, la primera de ellas –que también

### Urbanismo cede parcelas a Vimcorsa para construir VPO en Fátima y el Campo de la Verdad

 La empresa municipal pretende ejecutar un total de 190 viviendas de protección oficial repartidas por ambos barrios



Promoción de VPO en Huerta de Santa Isabel.

se ubica en la zona de la calle Grabador Palomino— dispone de una superficie de 875 metros cuadrados. Se le atribuye una edificabilidad total de 3.937,50 metros cuadrados techo y se destinará a uso residencial de tipo plurifamiliar en manzana cerrada, con una altura máxima de seis plantas, un porcentaje máximo de ocupación del cien por cien en planta baja y un número máximo de 36 viviendas. Está valorada en su conjunto en 822.150 euros.

Dos parcelas están en la calle Acera de Granada y las otras en Nuestra Señora de la Merced

La segunda de las parcelas en la zona de la calle de Nuestra Señora de la Merced tiene una superficie de 606,25 metros cuadrados, se le atribuye una edificabilidad total de 2.728,54 metros cuadrados de techo y se destinará a uso residencial de tipo plurifamiliar en manzana cerrada también con una altura máxima de seis plantas, un porcentaje máximo de ocupación del cien por cien en planta baja y un número máximo de 36 viviendas. Está valorada en 569.719 euros.



### CÓRDOBA

### COFRADÍAS

• El Centro Cultural José Luis García Palacios acoge una muestra, con el paso de palio o fotografías antiguas, que será visitable hasta el día 21

## 25 años del regreso del Carmen de San Cayetano



Las autoridades y organizadores, durante la presentación de la muestra.

### Antonio García

El Centro Cultural José Luis García Palacios, sede de la Fundación Caja Rural del Sur, acogió ayer la inauguración de la exposición del 25 aniversario bajo palio de la Virgen del Carmen de San Cayetano, que volverá a recorrer las calles de Córdoba el 16 de julio. Antes de esta salida procesional, esta muestra será visitable desde hoy y hasta el próximo día 21, en horario de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00.

Tras la presentación, en la que estuvieron presentes las autoridades de la ciudad, la archicofradía del Carmen de San Cayetano, con motivo del 25 aniversario de la primera salida procesional de la Virgen del Carmen tras la reorganización de esta archicofradía, organizarán una serie de actos, como está muestra que abrirá sus puertas para que fieles y devotos puedan contemplar el paso de pa-



Dos jóvenes observan una de las piezas de la exposición,

lio al completo, las pinturas originales de los carteles de los últimos años o fotografías antiguas, algunas muy poco conocidas, de las

procesiones de épocas anteriores. El hermano mayor de la archicofradía del Carmen de San Cayetano, José Juan Fernández, expuso que es una muestra en la que "su nombre lo dice, 25 años bajo palio". "25 años parecen pocos, pero volver a salir en procesión después del esplendor que tuvo la Virgen del Carmen a finales del siglo XIX y siglo XX y el posterior declive hasta volver a salir en el 2000". También reconoció el hermano mayor que en este siglo XXI se alcanzó "la cima otra vez en el año 2012 con su Coronación Pontificia". En su discurso, José Juan Fernández agradeció "a los hermanos mayores" que le precedieron con sus juntas de gobierno, al igual que a los Padres Paco Jaén y Juan Dobado, "por el empuje que le dieron al sueño de volver a salir en procesión".

Tampoco se olvidó de los comisarios de esta exposición, José Miguel Varona y el Padre Juan Dobado. "Es una muestra importante con la evolución que ha tenido en 25 años, con especial atención al taller de bordado de la archicofradía, que se ve en todos los bordados que están presentes aquí", apuntó el hermano mayor de la hermandad del Carmen de San Cayetano, que estuvo arropado por el presidente y vicepresidente de la Diputación, Salvador Fuentes y Andrés Lorite, y por Manuel Murillo, actual candidato a presidir la Agrupación de Cofradías, entre otras personalidades.

Para esta muestra, la archicofradía del Carmen de San Cayetano ha realizado un cartel de esta muestra por parte de Rafael Muñoz Granados. Natural de la localidad malagueña de Campillos, es estudiante de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Esta obra está realizada "en técnica mixta: acuarela, acrílico, lápices de color, grafito, collage y transfer sobre papel prensado en tabla con bastidor", como apuntó la cofradía cordobesa.

En este cartel aparece "triunfante Nuestra Señora del Carmen Coronada junto a recortes de periódico con las crónicas de su procesión de algunos años relevantes respecto a la evolución de su paso de palio". Además, los fieles y devotos que quieran acudir a disfrutar de esta exposición podrán disfrutar también de la capa de salida, que fue realizada por las Madres Adoratrices a mediados del siglo XX, y el hábito de la coronación. También están presentes importantes piezas del guion procesional, como la cruz de guía y el simpecado.

# Los Bomberos extinguen un incendio en el exterior del Parque Joyero

R.L.

Los Bomberos de Córdoba dieron en la tarde de ayer por extinguido un incendio en el aparcamiento exterior del Parque Joyero, declarado en torno a las 12:45. El humo alcanzó varias fábricas aledañas y el fuego llegó hasta una rotonda cercana, sin causar heridos. La superficie afectada por el fuego fue de seis hectáreas.

Según Emergencias 112, los bomberos le trasladaron que el origen pudo estar en un pequeño centro de transformación y se extendió a una zona de pasto que llega hasta la carretera de acceso.

El parking afectado fue el destinado a visitantes y una

El fuego, que se originó cercano al parking, ha afectado a seis hectáreas

grúa retiró coches para evitar que se pudieran ver alcanzados por las llamas.

El Infoca colaboró con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba, aportando siete efectivos y un helicóptero.

Por parte del SEIS, intervinieron una bomba forestal, un vehículo cisterna y un vehículo de mando con cuatro bomberos, dos bomberos conductores y un mando.

Junto a la zona afectada existe una subestación que no se vio afectada, pero no obstante se avisó a personal técnico de Endesa para que se personara en el lugar. Asimismo, existe un terreno agrícola extenso con alpacas de paja distribuidos por su extensión.

### La mujer apuñalada está en el Sistema VioGén y su agresor tiene una orden de alejamiento sobre ella

EP

La mujer de 31 años apuñalada supuestamente por su pareja en una vivienda de la capital cordobesa está inscrita en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), con nivel de riesgo medio, mientras que el varón tiene en vigor una orden de alejamiento sobre ella, según confirmaron ayer fuentes de la investigación.

Al respecto, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía activó el "servicio de atención psicológica en crisis para apoyar en estos momentos" a

la joven tras este suceso que la Policía Nacional investiga como violencia de género, tras prestar declaración ella.

De hecho, según precisaron fuentes de Inclusión Social, "la víctima fue hasta 2019 usuaria del Centro Provincial de la Mujer" en Córdoba, en la misma ciudad en la que ahora la Policía Na-

cional busca al presunto autor de la agresión con arma blanca, al tiempo que ella ya ha recibido el alta en el Hospital Universitario Reina Sofía, según afirmaron fuentes sanitarias.

En concreto, según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso tuvo lugar sobre las 15:30 del pasado miércoles en una casa de la calle Conquistador Ordoño Álvarez, en el barrio de El Arcángel, cuando un vecino alertó de que una mujer pedía ayuda por una agresión con arma blanca.

A la zona se trasladaron los agentes de la Policía Nacional, que abrieron de inmediato las diligencias de investigación e identificaron al presunto autor de la agresión, aunque no ha sido detenido por el momento, a la vez que la mujer fue evacuada por los facultativos sanitarios del 061 al Hospital Reina Sofía, donde ya ha recibido el alta.

### CÓRDOBA

# Más de 648.000 cordobeses están llamados a votar en las europeas

Un dispositivo de 1.800 agentes de seguridad velará por que el 9J discurra con normalidad

putados se decide antes de cada elección.

El número de eurodiputados elegidos por país se basa en el principio de proporcionalidad decreciente. Así se repartirán los escaños: Alemania tendrá 96; Francia, 81; Italia, 76; España, 61; Polonia, 53; Rumanía, 33; Países Bajos, 31; Bélgica, 22; Grecia, 21; República Checa, 21; Suecia, 21; Portugal, 21; Hungría, 21; Austria, 20; Bulgaria, 17; Dinamarca, 15; Finlandia, 15; Eslovaquia, 15; Irlanda, 14; Croacia, 12; Lituania, 11; Eslovenia, 9; Letonia, 9; Estonia, 7; Chipre, 6; Luxemburgo, 6, y Malta, 6.



Una urna de las europeas.

#### Á. R.

Europa se juega su futuro el próximo domingo, 9 de junio, en unas elecciones que podrían marcar un antes y un después. En el caso concreto de Córdoba, un total de 648.454 personas están llamadas a participar y poder ejercer su derecho de sufragio en unos comicios para los que, según destacó ayer la subdelegada del Gobierno, Ana López, "se van a utilizar todos los medios disponibles en la provincia para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto con seguridad". El número de solicitudes para votar por correo es de 8.810.

En el dispositivo especial de organización y seguridad de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio participarán un total de 1.872 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local. Serán 602 agentes de Policía Nacional, 970 de Guardia Civil y 300 de Policía Local. Además, trabajarán 442 representantes de la Administración y 2.850 miembros de mesa, entre presidentes y vocales.

Durante la jornada, diez juntas electorales, 405 colegios electorales, 950 mesas, 405 cabinas, 689.000 sobres y 11.860.000 papeletas completan la infraestructura dispuesta para este proceso electoral en el que se han solicitado 20 kits de voto en Braille.

Los miembros de las mesas podrán informarse y consultar sus dudas en los 14.363 manuales de instrucciones distribuidos con las normas, derechos y deberes de la jornada electoral, que también podrán consultar a través de un código QR. Además, los representantes de la Administración contarán con total de 437 dispositivos transmisores de datos que servirán para grabar y remitir en tiempo real las incidencias desde las aperturas de mesas, a las 09:00, hasta el cierre, a las 20:00. También podrán transmitir la información relacionada con la constitución de las mesas, incidencias que se pudieran producir durante la jornada electoral y el envío de los resultados de los escrutinios.

### ESPAÑA ELIGE A 61 EURODIPUTADOS

Las elecciones europeas se celebran cada cinco años, por lo que las últimas tuvieron lugar en mayo de 2019. En esta ocasión, se elegirán 720 eurodiputados, 15 más que en las anteriores; a España le corresponden 61, dos más que en la última cita con las urnas. Por norma general, el número de di-



### CÓRDOBA



### La Junta Informa

Delegación Territorial Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba

ANUNCIO DE 3 DE JUNIO DE 2024, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS EN CÓRDOBA, POR LA QUE SE CONVOCA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DE EVACUACIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "EL CABALLO 2" EN BUJALANCE (CÓRDOBA).

Por Resolución de esta Delegación Territorial de fecha de 2 de Abril de 2024, se acordó la Declaración de Utilidad Pública del proyecto de las infraestructuras eléctricas de evacuación de la planta solar fotovoltaica "Caballo 2" en el término municipal de Bujalance en la provincia de Córdoba. De acuerdo con lo establecido en la de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954.

Esta Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba, en cumplimento con lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados el día, hora y lugar que figura en relación anexa para, de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto arriba indicado, y si procediera, las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple de Registro y Escritura Pública) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno. Igualmente y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los propietarios y demás titulares podrán formular, ante esta Delegación Territorial, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores al relacionar los bienes de derechos afectados.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación individual, publicándose en el BOE, BOJA, BOP de Córdoba, y en dos diarios de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón oficial del Ayuntamiento de Bujalance, señalando que las citadas publicaciones se realizan igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el expediente expropiatorio, la mercantil CALETONA SERVICIOS Y GESTIONES S.L con domicilio en Paseo de la Castellana N.º 91 piso 4º4 de Madrid, tiene la condición de beneficiaria.

Córdoba, fechado y firmado electrónicamente El Delegado, Agustín López Ortiz

| Nº<br>Afección<br>S/P |                                                          | Afección             |                      |          |         |                              |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------|------------------------------|----------------------|
|                       | Titular Catastral                                        | Referencia Catastral | Término<br>Municipal | Poligono | Parcela | Ocupación<br>Permanente (m²) | Fecha y Hora         |
| 8                     | ANTONIO RAMON ALCALA DELGADO LUIS IGNACIO ALCALA DELGADO | 14012A007000640000AD | Bujalance            | 007      | 64      | 45,14                        | 28 Junio 11:00 horas |

### Junta de Andalucía

### La Junta Informa

ANUNCIO DE 03 DE JUNIO DE 2024, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS EN CÓRDOBA, POR LA QUE SE CONVOCA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DE EVACUACIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CABALLO 1" EN BUJALANCE Y MONTORO (CÓRDOBA).

Por Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 21 de Marzo, se acordó la Declaración de Utilidad Pública del proyecto de las infraestructuras eléctricas de evacuación de la planta solar fotovoltaica "Caballo 1" y las infraestructuras eléctricas de evacuación compartida de las plantas solares fotovoltaicas "El Caballo 1", "El Caballo 2" y "El Caballo 3" en los términos municipales de Bujalance y Montoro en la provincia de Córdoba. De acuerdo con lo establecido en la de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954.

Esta Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industría, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba, en cumplimento con lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados el día, hora y lugar que figura en relación anexa para, de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto arriba indicado, y si procediera, las de ocupación definitiva.

Delegación Territorial Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple de Registro y Escritura Pública) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno. Igualmente y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los propietarios y demás titulares podrán formular, ante esta Delegación Territorial, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores al relacionar los bienes de derechos afectados.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación individual, publicándose en el BOE, BOJA, BOP de Córdoba, y en dos diarios de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón oficial de los Ayuntamientos de Montoro y Bujalance, señalando que las citadas publicaciones se realizan igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el expediente expropiatorio, la mercantil CALETONA SERVICIOS Y GESTIONES S.L con domicilio en Paseo de la Castellana N.º 91 piso 4º4 de Madrid, tiene la condición de beneficiaria.

Córdoba, fechado y firmado electrónicamente El Delegado, Agustín López Ortiz

|               | DATOS PARCELA        |                         |          |                                  |                                                               |                                |  |  |  |
|---------------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| N° Orden      | Termino<br>municipal | Referencia<br>Catastral | Polígono | Parcela                          | Titular Catastral                                             | Fecha y hora                   |  |  |  |
| 2             | BUJALANCE            | 14012A003000060000AU    | 003      | 00006                            | AGRICOLA RUIZ CALAHORRO, SL.                                  | 27 Junio 09:30 horas           |  |  |  |
| 4             | BUJALANCE            | 14012A003000290000AX    | 003      | 00029                            | MINGO POZO CANALES                                            | 27 Junio 10:00 horas           |  |  |  |
| 5             | BUJALANCE            | 14012A003000300000AR    | 003      | 00030                            | IBAÑEZ MALAGON MARIA DEL PILAR<br>PÉREZ CASADO PABLO MIGUEL   | 27 Junio 10:30 horas           |  |  |  |
| 7             | BUJALANCE            | 14012A002001200000AX    | 002      | 00120                            | MORENTE TORIBIO MIGUEL ANGEL                                  | 27 junio 11:00 horas           |  |  |  |
| 8             | BUJALANCE            | 14012A002001190000Aj    | 002      | 00119                            | SANTIAGO TORRES VICTORIA                                      | 27 junio 11:30 horas           |  |  |  |
| 9 y 10        | BUJALANCE            | 14012A002000430000AP    | 002      | 00043<br>00042                   | CAPET RUIZ LORENZO                                            | 27 junio 12:00 horas           |  |  |  |
| 15            | BUJALANCE            | 14012A001000460000AX    | 001      | 00046                            | EXPLOTACIONES AGRICOLAS GUADATIN SL                           | 27 junio 12:30 horas           |  |  |  |
| 16,20,23 y 25 | BUJALANCE            | 14012A001000420000AO    | 001      | 00042<br>00041<br>00033<br>00034 | CALERO HERRERO VICENTE HROS DE                                | 27 junio 13:00 horas           |  |  |  |
| 17,18 y 24    | BUJALANCE            | 14012A001000880000AH    | 001      | 00088<br>00087<br>00039          | ESPINOSA DE LOS MONTEROS CEREZO CONCEPCION                    | 27 Junio 13:30 horas           |  |  |  |
| 21            | BUJALANCE            | 14012A001000840000AE    | 001      | 00084                            | S.A.T. HERMANOS SORIANO 8436                                  | 28 junio 09:30 horas           |  |  |  |
| 22            | BUJALANCE            | 14012A001000400000AF    | 001      | 00040                            | PORRAS ESPINOSA DE LOS MONTEROS<br>FRANCISCO, RICARDO Y ELENA | 28 junio 10:00 horas           |  |  |  |
| 26            | BUJALANCE            | 14012A001000350000AL    | 001      | 00035                            | GÓMEZ JARAIZ SUSANA, MARÍA JOSÉ Y ÁNGEL                       | 28 junio 10:30 horas           |  |  |  |
| 28            | MONTORO              | 14043A002001040000UQ    | 002      | 00104                            | CALERO HERRERO VICENTE HROS DE 28 junio 13:00 hora            |                                |  |  |  |
| 31            | MONTORO              | 14043A002001230000UE    | 002      | 00123                            | OLAYA CANALES SEBASTIAN                                       | 28 junio 13:30 horas (MONTORO) |  |  |  |
|               |                      |                         |          |                                  |                                                               |                                |  |  |  |

DATOS PARCELA

### Los bancos de alimentos pierden el 18% de productos por el final del FEAD

 La asamblea de la Federación Andaluza de Bancos de Alimentos, Ceuta y Melilla se reúne para afrontar los retos futuros



JUAN AYALA

Rafael Revuelto y Juan José Cas en el Banco de Alimentos de Córdoba.

### Alejandro Balsera

Los bancos de alimentos andaluces se enfrentan a un 2024 más complicado que el curso anterior al no contar con las ayudas de la Unión Europea. Para abordar los futuros retos de estas instituciones benéficas, el Palacio de Congresos de Córdoba acogió ayer la asamblea de la Federación Andaluza de Bancos de Alimentos, Ceuta y Melilla (Fabacm) que reunió a los presidentes de todas estas entidades en Andalucía.

Esta reunión celebrada como el primero de los actos conmemorativos del 20 aniversario del Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba –que también incluirá conciertos y cenas solidarias a lo largo de todo este año—, se llevó a cabo para tratar "la situación actual" de unos bancos de alimentos que están "un poco fastidiados", tal y como confirmó el presidente del Banco de Alimentos de Córdoba, Rafael Revuelto.

En palabras de Revuelto, "está subiendo el nivel de beneficiarios que necesitan alimentos" en una época en la que "se han cerrado las ayudas europeas a los bancos", aunque estas ayudas "no dejan de llegar, porque llegan a la Cruz Roja" y es esta institución la encargada de repartir las tarjetas monedero durante este 2024, principalmente a familias necesitadas con hijos menores de edad. Estas tarjetas monedero van a cubrir "casi una tercera parte de lo que los bancos de alimentos reparten, un 28% aproximadamente", según precisó el presidente del Banco de Alimentos de Córdoba.

El presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Francisco Greciano, hizo hincapié en la necesidad de "hablar de los retos" a los que se enfrentarán dichas entidades este 2024 y en los próximos años, principalmente por "el decaimiento" del programa Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) que supone que los bancos de alimentos de España este año no reciban 25 millones de kilogramos de alimentos, es decir, un 18% del total de lo distribuido el año pasado.

Como explicó Greciano, el segundo tema a tratar en esta reunión fue el de "no poder optar a las tarjetas monedero que las va a distribuir la Cruz Roja Española y que el año que viene se van a derivar a las comunidades autónomas". Además, el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos aseguró que tratarán las futuras normativas y la creación de una plataforma digital que les permita "seguir siendo el referente en la lucha contra el desperdicio alimentario" en todo el territorio nacional.

La situación en los bancos de alimentos no es la mejor este año. Prueba de ello ha sido la Operación Primavera llevada a cabo en Córdoba durante el pasado fin de semana en distintos supermercados. El vicepresidente del Banco de Alimentos Medina Azahara, Juan José Cas, confirmó que las donaciones en esta campaña de recogida de alimentos han bajado en torno a un 20%.

Al menos en términos económicos, la Operación Primavera se ha "mantenido" con respecto a años anteriores en los 60.000 euros, pero la cantidad donada en kilos físicos "ha bajado bastante", situándose en unos 10.000 kilogramos. El motivo de ese descenso se debe a que "algunas cadenas de supermercados no han participado", según Cas.

### PROVINCIA

D CAMPIÑA SUR

# Puente Genil mejorará sus aldeas con una inversión superior a 400.000 euros

• La intervención incluye una plantación de árboles en todos los núcleos dispersos • Se reemplazará el alumbrado público de Cordobilla, que tiene una antigüedad de 25 años

#### José Manuel Cabezas

El Ayuntamiento de Puente Genil ha dado a conocer los proyectos relativos al conocido como Plan de Aldeas para el cuatrienio 2024-2027. Tanto el alcalde, Sergio Velasco (PP), como la concejala de Aldeas, Juventud y Participación Ciudadana, Almudena Bascón, ofrecieron la información relativa a una iniciativa que nace para "mejorar la calidad de vida de la ciudadanía que vive en los núcleos rurales del municipio", avanzó la edil.

En total, serán 405.626,50 los euros que se destinen a este proyecto que recoge iniciativas como la reurbanización del tramo inicial de la calle Mayor en Cordobilla (55.000 euros), la plantación de árboles en las aldeas del municipio pontanés (10.000 euros), la sustitución del alumbrado público en la aldea de Cordobilla (50.000 euros), la primera fase para dotar de un acceso peatonal a la urbanización Ribera Alta de San Luis y El Palomar desde el núcleo urbano (100.000 euros) y otro acceso peatonal desde la Ribera Baja hasta el Camino de Las Angosturas y el Parque del Garrotalillo (145.626,50 euros). Por último, la incorporación de más plazas de aparcamiento en Puerto Alegre (45.000 euros) cierra el Plan de Aldeas 2024-2027.

La reurbanización del tramo inicial de la calle Mayor en Cordo-



Presentación del plan para las aldeas de Puente Genil.

billa cuenta con un presupuesto estimado de 55.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses para pavimentar el acerado, instalar alumbrado público, mobiliario urbano, riego por goteo y plantación de vegetación que permita dar por terminada el mencionado trabajo.

La plantación de árboles, que tiene previsto un plazo de ejecu-

ción de dos meses y un presupuesto de 10.000 euros, está contemplada para las vías públicas y plazas de las siete aldeas de Puente Genil allá donde sea posible por su anchura, tratándose de una nueva ubicación y no de una continuación de fases anteriores.

En referencia a la sustitución del alumbrado público en la aldea de Cordobilla, se llevará a cabo además el reemplazamiento del cableado. El alumbrado público de este núcleo rural tiene una antigüedad superior a 25 años y, por tanto, dispone de equipos ya obsoletos y poco eficientes, por lo que se hace necesaria su reposición por otras luminarias de menor consumo y más eficientes. El presupuesto de esta intervención es de 50.000 euros (IVA incluido),

contando con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Otra actuación incluida dentro del Plan de Aldeas 2024-2027 irá destinada a habilitar un acceso peatonal a la urbanización Ribera Alta de San Luis y El Palomar desde el núcleo urbano de Puente Genil. En la actualidad no existe esta vía y, por ello, el objeto de esta actuación es ejecutar un acerado por el arcén de la carretera CO-6303, limpiar las cunetas de dicha carretera y antiguo trazado de la misma, y ejecutar unas cunetas en el antiguo trazado de la CO-6303. Asimismo, también se contempla la instalación de alumbrado público y la pavimentación del antiguo trazado de la mencionada carretera.

En referencia a la habilitación de nuevo aparcamiento en Puerto Alegre, su partida presupuestaria es de 45.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de dos meses. Debido a la escasa dotación de plazas para el estacionamiento de vehículos en esta aldea, el Ayuntamiento solicitará a la Delegación de Carreteras de la Diputación de Córdoba el uso de una parcela ubicada entre la carretera A-379 y la CO-6303, actualmente en desuso. La actuación contempla el desmonte de parte del terreno para mejorar el acceso a la parcela, el rasanteo y nivelación de la plataforma existente, el hormigonado de la superficie, y la instalación de alumbrado público.

### **MONTILLA**

### El Ayuntamiento destina 2,3 millones del remanente a mejorar servicios y a deuda

El Pleno aprueba la operación de crédito con los votos a favor del PSOE e IU y la abstención del PP

### R. P.

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó, en la sesión ordinaria correspondiente a junio, la incorporación al presupuesto municipal vigente de un crédito ligeramente superior a los 2,3 millones de euros con cargo al remanente de Tesorería de gasto general del ejercicio 2023.

Según explicó la concejala de Hacienda del Consistorio mon-Antoñi Ramírez tillano, (PSOE), este crédito disminuye por los gastos comprometidos y por el pago de las facturas registradas en 2024 de trabajos y servicios correspondientes al año anterior, hasta la cantidad de 1.355.218 euros, cifra que la Corporación municipal acordaba, con los votos a favor de PSOE e IU y la abstención de PP, dividir en dos capítulos: 710.789 euros para la amortización de capital de la deuda a largo plazo y 644.429 euros para la mejora de servicios públicos.

Entre las nuevas inversiones aprobadas, destacan las partidas destinadas para las obras de mejora de la calle Jaén, junto a la estación de tren (170.000 euros), y la calle Cuesta de la Pena (155.000 euros); obras de reforma en los edificios municipales del Ayuntamiento y Servicios Técnicos (96.000 euros); instalación de planta fotovoltaica mediante placas solares en el colegio San Francisco Solano (121.000 euros); pintado de naves municipales (11.000 euros) e instalación de toldos en edificios municipales (22.000 euros), entre otras.



Antoñi Ramírez.

La responsable del Área de Hacienda aseguró que "estas inversiones que ahora entran en el presupuesto se corresponden a necesidades que se quedaron fuera en su momento de las cuentas de este año por falta de crédito, pero cuya ejecución se considera preferente" para llevarse a cabo antes de que finalice el año.

Precisamente, una de las partidas incluidas con cargo al crédito generado por el remanente de Tesorería, por valor de 18.000 euros, se empleará para hacer efectiva la encomienda de gestión a favor de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque de trabajos de control, vigilancia y gestión del Archivo Histórico Municipal, cuestión que también formaba parte del orden del día de la sesión plenaria del mes de junio.

### **PROVINCIA**

### La CHG inicia la mejora de cauces en 37 municipios cordobeses

El organismo
 prevé la inversión
 de 1,7 millones de
 euros en la provincia
 en dos años

#### E.D.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acaba de iniciar los trabajos de conservación y mejora de los cauces de la zona de Córdoba, con un presupuesto de 1.709.875 euros y un plazo de ejecución de dos años.

Estas actuaciones, altamente demandadas por ayuntamientos, comunidades de regantes y particulares, se ejecutarán en 37 términos municipales de la zona de Córdoba de la demarcación del Guadalquivir, que junto a la mayor parte de la provincia cordobesa incluye también algunas áreas de Málaga, Sevilla y Badajoz, ya en Extremadura.

Las obras responden con carácter general a tres tipos de intervenciones: trabajos para recuperar la continuidad longitudinal y conectividad lateral y vertical de los cauces, para lo cual se eliminarán barreras como motas o di-



Una máquina trabaja en Belmez.

ques; mejora de la vegetación de ribera con la supresión de especies invasoras, y actuaciones para reintegrar la morfología natural del cauce, así como para estabilizar márgenes y retirar obstáculos, lo que aumentará la capacidad hidráulica de los cauces y disminuirá los efectos negativos de las inundaciones.

Los trabajos han comenzado en Belmez, en concreto, en varios tramos de los arroyos Fresnedoso, Pozuelo y Hondo, donde se realizan tratamientos silvícolas, ejecución de vados inundables y recuperación de los cauces actualmente obstruidos.

También está previsto el próximo inicio de intervenciones en los arroyos de Galindo, Horcajo y de la Perdiz, en Cabra, y en los arroyos de la Torre y Cañada de Gregorio, en La Victoria, con el objetivo de aumentar la capacidad hidráulica de estos cauces. Actuaciones similares comenza-

Las obras han comenzado en Belmez y pronto se ejecutarán en Cabra y La Victoria

rán asimismo en el río Bailón, en Zuheros y Luque, y en el río Genil y el arroyo Pedernales, en Cuevas Bajas (Málaga).

En las próximas semanas arrancarán igualmente las obras en el término municipal de Iznájar, con la mejora de vados inundables en el arroyo Adelantado, y en Córdoba capital, para la recuperación de los arroyos Cantarranas, Nogales, Montón de la Tierra y Fontalba, así como actuaciones puntuales de retirada de obstáculos y desbroces en otros municipios.

### FERNÁN NÚÑEZ

# Destroza la puerta de las urgencias y amenaza al celador

#### R.P.

Nueva agresión a profesionales sanitarios, en esta ocasión en el municipio de Fernán Núñez. Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado miércoles en las Urgencias del centro de salud, cuando un ciudadano se aproximó a la entrada en unas condiciones que reflejaban "cierta alteración psíquica producto, posiblemente, del consumo de alguna sustancia", exigiendo que le abrieran la puerta, según informó UGT.

Ante la negativa del celador conductor encargado de esta tarea, el individuo comenzó a proferir insultos y amenazas, y llegó a destrozar con golpes el cristal de la entrada, lo que provocó que el trabajador tuviese que llamar a la Guardia Civil.

Debido a esta situación, el celador fue atendido de un

El trabajador tuvo que ser atendido en el propio centro de un ataque de ansiedad

ataque de ansiedad por profesionales del propio centro, ya que además de la agresión verbal sufrida, una vez destrozado el cristal, esta persona podría haber entrado en el interior del edificio poniendo en peligro la integridad física del trabajador, que sintió una "absoluta indefensión".

La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Córdoba, Mari Carmen Heredia, instó ayer nuevamente a que "se tomen definitivamente las medidas oportunas con un protocolo de actuación que garantice que, ante estas situaciones, la integridad de los profesionales de la sanidad pública esté completamente protegida".

Heredia lamentó profundamente los hechos y advirtió que "la Administración será responsable en el caso de que, ante la oleada de agresiones que los profesionales del SAS están sufriendo en los últimos meses, en algún momento se produzca una en la que se llegue a mayores y haya que lamentar un desastre personal, algo que desde los sindicatos no dejamos de advertir".

Junta de Andalucía

### La Junta Informa

### Delegación Territorial Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba

ANUNCIO DE 03 DE JUNIO DE 2024, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS EN CÓRDOBA, POR LA QUE SE CONVOCA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DE EVACUACIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "EL CABALLO 3" EN BUJALANCE (CÓRDOBA).

Por Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 2 de Abril de 2024, se acordó la Declaración de Utilidad Pública del proyecto de las infraestructuras eléctricas de evacuación de la planta solar fotovoltaica "Caballo 3" en EL término municipal de Bujalance en la provincia de Córdoba. De acuerdo con lo establecido en la de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954.

Esta Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba, en cumplimento con lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados el día, hora y lugar que figura en relación anexa para, de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto arriba indicado, y si procediera, las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de

derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple de Registro y Escritura Pública) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno. Igualmente y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los propietarios y demás titulares podrán formular, ante esta Delegación Territorial, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores al relacionar los bienes de derechos afectados.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación individual, publicándose en el BOE, BOJA, BOP de Córdoba, y en dos diarios de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón oficial del Ayuntamiento de Bujalance, señalando que las citadas publicaciones se realizan igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el expediente expropiatorio, la mercantil CALETONA SERVICIOS Y GESTIONES S.L con domicilio en Paseo de la Castellana N.º 91 piso 4º4 de Madrid, tiene la condición de beneficiaria.

Córdoba, fechado y firmado electrónicamente El Delegado, Agustín López Ortiz

| N°<br>Afección S/P | Datos Parcela                                                                   |                         |                   |                         |        |                              |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------------|--|--|
|                    | Titular Catastral                                                               | Referencia<br>Catastral | Término Municipal | nino Municipal Poligono |        | Fecha y hora                 |  |  |
| 2 y 4              | VENZALA REQUENA BARTOLOME                                                       | 14012A002000770000AT    | Buinlance         | 2.47                    | 77 y 1 | 28 junio 2024<br>11:30 horas |  |  |
|                    |                                                                                 | 14012A007000010000AX    | Bujalance         | 2 y 7                   |        |                              |  |  |
| 12 y 27            | MOYANO GONZALEZ DE CANALES<br>MANUEL / DE LA TORRE CISNEROS<br>MARIA DEL CARMEN | 14012A007000490000AQ    | Bujalance         | 7                       | 49     | 28 junio 2024<br>12:00 horas |  |  |

### ANDALUCÍA

# Las cuentas del Estado con la Junta: este año faltan 155 millones al mes

• La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado tiene congelada la actualización de las transferencias a las comunidades que el Ministerio considera problemas de tesorería



La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y la consejera de Economía, Carolina España, se saludan en una imagen de archivo.

CARLOS LUJÁN / EFE

### Stella Benot

Las discrepancias económicas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central son recurrentes y, en general, nunca cuadran las cuentas que defienden una y otra administración. Salvo en este caso concreto, donde la controversia está en las explicaciones que ofrecen ambas partes. Con los datos sobre la mesa, a la Junta de Andalucía le faltan 155 millones de euros al mes (exactamente 154.397.410 euros) de las entregas a cuenta que envía el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas.

Hasta este mes de junio, por lo tanto, a la Junta le faltan casi mil millones (926.384.460 euros) para hacer frente a los pagos ordinarios y la gestión de los servicios públicos. Unos fondos bloqueados que desde el Ministerio de Hacienda consideran que no es más que un problema de tesorería para la Administración andaluza. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero confirman que esos fondos se van a enviar antes de final de año, si bien todavía no hay fecha cerrada para ello.

En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (el órgano de negociación entre el Estado y los gobiernos regionales) que se celebró en Madrid el 11 de diciembre, el Ministerio informó a las comunidades de la cantidad que iban a transferir a cada una de ellas en concepto de entregas a cuenta siguiendo lo establecido en el modelo de financiación autonómico vigente.

Pero como el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2024, el Ministerio no

El Ministerio de Hacienda transfiere cada mes 1.936.255 euros a Andalucía

ha podido actualizar las cuantías conforme a lo pactado con las autonomías. Está enviando las mismas cantidades que en 2023.

María Jesús Montero ha afirmado que ese dinero llegará de todas formas a las comunidades aunque no haya cuentas aprobadas para este año.

El resultado de esta situación política se traduce en fondos

concretos. La Junta de Andalucía está recibiendo mensualmente una transferencia del Estado por un total de 1.936.255,80 euros cuando la cantidad establecida se cifra en 2.090.653,21 euros, por lo que faltan 155 millones de euros mensuales.

La crítica desde las comunidades autónomas pasa por argumentar que la Hacienda Pública sí que recauda ese dinero vía impuestos pero que lo mantiene retenido y no llega a los gobiernos autonómicos, que son los que sufragan el grueso de los servicios públicos.

### **PRECEDENTE**

No es la primera vez que se produce una situación de este tipo. Ya sucedió en el ejercicio de 2019 cuando el entonces Gobierno central tampoco aprobó los Presupuestos Generales del Estado. En ese año, el Ministerio de Hacienda mantuvo retenidas hasta el mes de noviembre, es decir once meses del año, la actualización de las entregas a cuenta.

En ese año la cuenta ascendió a 800 millones de euros que permanecieron bloqueados para Andalucía, si bien el dinero se transfirió finalmente. La ministra María Jesús Montero argumentó entonces que había un informe—que nunca se hizo público— que negaba la posibilidad de transferir las entregas a cuenta con un presupuesto prorrogado. Posteriormente se demostró que sí era posible entregar el dinero, aunque había que hacerlo mediante un real decreto.

Esto significa que María Jesús Montero puede mantener las entregas a cuenta congeladas hasta que estime oportuno. En 2019 el

Esta situación se produjo en 2019 y entonces la cuenta fue de 800 millones

problema se resolvió en cuanto se convocaron elecciones: ya no era necesario conseguir una mayoría para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

Desde la Consejería de Hacienda explican a este diario que Andalucía se ha preparado para que esta situación no afecte demasiado a su tesorería, previendo lo que sucedió en el año 2019 y que supuso serios problemas

para el Ejecutivo regional, igual que para la gran mayoría de las comunidades autónomas.

### LA FINANCIACIÓN

Hay que recordar que estas cuentas se hacen siguiendo los parámetros establecidos en el actual modelo de financiación autonómica que se pactó en el año 2009 y está caducado desde 2014. Un modelo contra el que Andalucía se ha pronunciado en contra de forma rotunda.

Ahí sí hay consenso entre todos los partidos, que cifran en 4.000 millones de euros al año la infrafinanciación de Andalucía. Desde el Gobierno autonómico se han propiciado reuniones con los presidentes de las otras comunidades más afectadas: Valencia y Murcia, además de Castilla-La Mancha, tratando de impulsar un nuevo modelo.

Sin embargo, la actual composición del Congreso de los Diputados ha frenado todas las iniciativas y desde el Ejecutivo central no se han iniciado las negociaciones formales para ello con todas las comunidades autónomas, si bien sí ha habido conversaciones con la Generalitat que, por el momento, no se han materializado.

### ANDALUCÍA

### Sánchez se reconcilia con el viejo PSOE-A a causa de la imputación de su mujer



JORGE ZAPATA / EFE.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en el mitin del miércoles en Benalmádena (Málaga).

 El agradecimiento a Magdalena Álvarez en Benalmádena indica que la estrategia del presidente es la contraria a la que los socialistas andaluces aplicaron ante Alaya

### Juan M. Marqués Perales

Pedro Sánchez rompió con el viejo PSOE andaluz el día que le pidió a Manuel Chaves que entregase el acta de diputado. Era junio de 2015, y el ex presidente de la Junta acababa de ser acusado por el Tribunal Supremo por el caso ERE. La instrucción de la juez Mercedes Alaya trituró a dos generaciones de dirigentes socialistas andaluces, nombres que fueron inhabilitados para la vida pública y que quedaron apartados del partido. Hasta este miércoles, cuando Sánchez agradeció a la ex ministra Magdalena Alvarez, una de las condenadas por la sentencia, su presencia en un mitin de Benalmádena y de la que dijo que ella "también ha sufrido un vil ataque de la derecha y la ultraderecha".

Magdalena Álvarez fue condenada a nueve años de inhabilitación por su condición de consejera de Economía de la Junta. Dimitió por ello como vicepresidenta del Banco Central Europeo y hasta hace unas horas formaba parte de las sombras de su partido. Pedro Sánchez intenta convertir la imputación de su esposa, Begoña Gómez, en plena campaña electoral en un elemento movilizador de las izquierdas, y la presencia de Magdalena Álvarez le dio la oportunidad de referirse a ella como un ejemplo de lo que, en su opinión, él está sufriendo por parte del PP, Vox y de algunos jueces. Nunca hasta ahora los condenados y procesados por el caso de los ERE habían sentido la empatía de su secretario general. Casi al contrario.

"Le están haciendo el juego sucio, y yo sé lo que es el juego sucio, sólo vengo a apoyar", declaró Magdalena Álvarez a la entrada del mitin. Los últimos sondeos que maneja el PSOE le están indicando que Sánchez ha conseguido movilizar a un electorado de izquierdas que está alerta ante el crecimiento de la ultraderecha en la Unión Europea, que rechaza la actuación de Israel en Gaza y que recela de una imputación judicial que se ha dado a conocer en plena campaña. Dos fuentes

socialistas de distinto ámbito han explicado a este periódico que, más allá de las consecuencias que el caso de Begoña Gómez tendrá en el futuro, Sánchez ha conseguido darle la vuelta a un elemento negativo como en su día hizo al asumir el apelativo de perro con el que se referían a él desde determinados perfiles de la derecha.

La presencia de Magdalena Álvarez coincide con el apoyo expreso que ex dirigentes del PSOE de Sevilla le han dado a Sánchez en los últimos días. 72 firmantes, liderados por Luis Yáñez, rubricaron una carta en la que criticaban las declaraciones de Felipe González sobre el secretario general. Y son bastante más los que también opinan que González ha emprendido una cruzada injusta contra el presidente del Gobierno a causa de la amnistía. Una parte notable de los ex dirigentes socialistas de la etapa de Manuel Chaves no ha firmado ese manifiesto porque creen que no era una batalla que había que dar en esta campaña electoral, pero coinciden en el fondo con el contenido del texto.

Desde la sentencia del Supremo, el PSOE andaluz se quedó sin la referencia de dos de los cinco ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mientras que un tercero, José Rodríguez de la Borbolla, se ha alineado con Felipe González y Susana Díaz ha optado por mantenerse retirada de esta pugna. Cuando Sánchez baja a dar mítines en Sevilla, no hay ex presidentes entre las filas ni casi consejeros de los gobiernos que gestionaron la Junta durante cuatro décadas.

A diferencia de la estrategia que Sánchez ha emprendido por el caso de Begoña Gómez, el Gobierno de José Antonio Griñán y el de su sucesora, Susana Díaz, no se enfrentaron a la juez Mercedes Alaya. Eso sólo llegó muy al final. Tenían el convencimiento, infundado, de que una colaboración con la instructora se saldaría con el enjuiciamiento de los dirigentes de la Consejería de Empleo, epicentro del caso ERE, pero los planes de Alaya pasaban por ir escalando puestos en la jerarquía hasta llegar a la cúspide. Fueron los meses del "caiga quien caiga" que concluyeron con la caída de todos.

### Los autónomos que contraten a parados recibirán hasta 7.200 euros

T. M.

La Consejería de Empleo convoca dos líneas de subvenciones destinadas exclusivamente a trabajadores autónomas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, dotadas con 600.000 euros y que asigna entre 1.700 y 6.000 euros por autónomo, ampliables en este último caso a 7.200. Estas subvenciones forman parte de la orden reguladora de la Consejería para la conciliación, que recoge hasta nueve líneas distintas de ayudas destinadas a cubrir un amplio abanico de posibilidades, desde el trabajo a distancia, el cuidado de menores y de personas en situación de dependencia, y hasta la promoción de actividades lúdicas extraescolares por parte de los ayuntamientos.

Las ayudas corresponden a las líneas 4 y 5 dirigidas únicamente a los autónomos, que desde el martes ya pueden solicitarse de forma telemática rellenado los formularios disponibles en el catálogo de proce-

Esta medida de la Consejería de Empleo se dirige a personas que necesiten conciliar

dimientos y servicios de la web de la Consejería. El plazo continuará abierto hasta el 15 de septiembre salvo que, tal como establece la convocatoria, se agote el crédito establecido.

Se incluyen incentivos destinados para la contratación realizada por personas trabajadoras autónomas con hijos o hijas
menores de tres años a su cargo
para que trabajen en su actividad económica o profesional; y
por otro, la posibilidad de contratar para su negocio una persona que le cubra en los supuestos de riesgo durante el
embarazo y en los periodos de
descanso por nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda para adopción o acogimiento.

La línea 4 incentiva con 6.000 euros a los autónomos con hijos o hijas menores de 3 años a su cargo que contraten a personas en desempleo durante 12 meses, mientras la línea 5 está dirigida a facilitar a las autónomas su sustitución en sus negocios en los supuestos de riesgo durante el embarazo y en los periodos de descanso por nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento familiar.

## La Junta critica que la ley estatal de vivienda "desploma la oferta"

0. L.

La sentencia del Tribunal Constitucional en la que se rechazaban parte de los contenidos de la ley estatal de vivienda por entender que invadía competencias andaluzas, sirvió a la Junta para desacreditar la política del Gobierno central en su conjunto. Así al menos lo sostuvo la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que en la comisión del Parlamento andaluz destacó que a un año de su entrada en vigor, esta legislación refleja el "fracaso de las medidas populistas del Gobierno de Pedro Sánchez", con "un desplome de la oferta" y con "el precio del alquiler en máximos históricos".

La responsable del Ejecutivo andaluz recordó que Andalucía

fue la primera comunidad en interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal por el derecho a la vivienda, aunque en cualquier caso "no hemos sido los únicos, ya que la ley ha sido objeto de otros siete recursos de inconstitucionalidad", expresó la consejera, ya que la norma "se gestó y aprobó a espaldas de las comunidades autónomas". Díaz afirmó que la ley estatal "es una norma que ha invadido claramente competencias autonómicas".

La sentencia permite, añadió que Andalucía pueda desarrollar sin injerencias la futura ley en materias tan sensibles como la vivienda protegida (tipología, catalogación, características o requisitos), pero también nuestro parque público. La Junta, que ya ha podido analizar de manera inicial el contenido de la sentencia, ha advertido de las consideraciones de cuatro votos particulares.

### ANDALUCÍA



## El fiscal general localiza la diana del crimen

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reclamó ayer en Cádiz que la Fiscalía tenga un papel más activo en el decomiso y en la disposición de los bienes incautados en las operaciones contra el narcotráfico, de manera que la intervención de estos activos repercuta en beneficio de las víctimas y de la propia Administración de Justicia. En una atención a los medios, el fiscal general destacó la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que calificó como "un instrumento muy válido" para los jueces y para los fiscales en lo que atañe al embargo de los beneficios financieros que obtiene los narcotraficantes. "Hay que reconocer la labor de la OR-GA pues no hay mejor modo de combatir la delincuencia organizada y criminal que atacando sus beneficios", dijo. / JULIA ALARCÓN

### M. Lasida

El descomunal incendio que arrasó en 2017 el entorno de Doñana durante diez días no fue ningún accidente. Los daños fueron cuantiosos. Quemó una superficie de 8.468 hectáreas, unas 7.500 eran forestales y casi 1.000 no forestales en parte del Espacio Natural protegido. El pánico cundió en la comarca. El fuego devoró viviendas, vehículo, caravanas, campamentos, hoteles... Unas 2.500 personas tuvieron que ser desalojadas. La zona costera desde Mazagón a la Duna del Asperillo quedó carbonizada, "un daño ecológico que tardará años en recuperarse", detalla el juez encargado del Juzgado número 2 de Moguer (Huelva), quien ha dictado en un auto la continuación del procedimiento contra los tres investigados. El instructor confirma que el probable origen del horror estuvo en una empresa carbonera de Moguer que usaba hornos ilegales.

El auto del juez instructor, fechado el 30 de mayo, incide en el "grave daño ambiental" del incendio. Lo recuerdan hasta los más jóvenes del lugar. Las llamas obligaron al corte de dos carreteras que cortaron las comunicaciones de varios municipios y de sus aledaños. Hubo tensión, ansiedad, miedo, pavor. Hasta diez días tardaron los bomberos en extinguir un fuego que necesitó de recursos locales, autonómicos y nacionales. Y la causa más plausible de la catástrofe, según las conclusiones del juez después del proceso pericial, "fue el transporte de partículas de carbón incandescentes desde las instalaciones" de la empresa carbonera hasta la vegetación cercana.

En cuestión de minutos, refleja el auto, el fuego se convirtió en el horror. En un abrir y cerrar de ojos, "en una progresión de menos a más desde el área de inicio

### Hornos ilegales de la carbonera provocaron el gran incendio en Doñana

 El instructor continúa el procedimiento contra los tres imputados vinculados a la empresa por un fuego que estuvo diez días activo



Las llamas devoran palmeras del entorno de Doñana en el fuego de 2017.

hacia la masa forestal", las llamas adquirieron "una gran virulencia", originándose "multitud de focos secundarios" que devastaron uno de los parajes de mayor valor ecológico de Europa.

Las tres personas investigadas, a quienes el juez les atribuye un presunto delito de "incendio forestal por imprudencia grave", están vinculadas a la empresa carbonera situada en el paraje de La Peñuela de Moguer. La empresa, como refiere el auto, se dedicaba a la elaboración de carbón vegetal. En la autorización para su actividad, que databa de junio de 2002, constaba el funcionamiento "exclusivamente" de tres

hornos. Sin embargo, cuando llegó aquel pequeño apocalipsis, la carbonera contaba con doce habitáculos para quemar.

Porque en febrero de 2017, aparte de otros siete añadidos años atrás, "solicitó la construcción de dos hornos en una zona distinta al lugar donde se encontraban los originarios". Para autorizar su construcción, el Ayuntamiento de Moguer instó a la empresa a solicitar la correspondiente autorización a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, "autorización que nunca presentó", prosigue el juez. Y pese a que no tenían las licencias, los nuevos

### Piden recursos para agilizar las causas judiciales

El colectivo ecologista WWF reclamó ayer más recursos para los juzgados y los equipos de investigación de incendios forestales con objeto de que se agilicen las causas y "que no se tarde siete años" en instruir un procedimiento como ha ocurrido con el incendio que en 2017 afectó más de 8.600 hectáreas en el entorno de Doñana. En declaraciones a Efe, el portavoz de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, se refirió al auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moguer que acuerda seguir como procedimiento abreviado las diligencias contra los tres investigados, aplaudiendo este paso pero lamentando el tiempo transcurrido. "Desgraciadamente los incendios acaban cayendo en juzgados con pocos recursos, por eso hay que dedicar más recursos a esto, porque los incendios son muchos y, cada vez, durante todo el año", dijo Carmona.

hornos "se construyeron", concluye el juez.

La carbonera contaba con una resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente por la que se les autorizaba el uso de fuego en hornos de carbón o piconeras, aunque con unas condiciones concretas: un cortafuegos perimetral alrededor de cada horno o piconera que incluía la eliminación completa de la vegetación, mantener una adecuada vigilancia durante los periodos de combustión, hacer uso de los hornos en unos días y horas bajo unas circunstancias meteorológicas regladas. Sin embargo, el día de los hechos "no se cumplían" esas obligaciones, considera el juez, quien precisa que la construcción de los hornos 11 y 12 se llevó a cabo por una empresa de la que es administrador único uno de los tres imputados, quien se ocupaba de la producción del carbón y que era su máximo responsable.

Pese a las condiciones meteorológicas "extremadamente adversas" de ese día, con temperaturas por encima de los 39 grados, vientos fuertes y escasa humedad relativa, "la carbonera continuó con su actividad" aquel fatídico 24 de junio de 2017. Uno de los hornos ilegales quedó encendido por la tarde. La combustión fue desatendida. Las instalaciones se quedaron "sin personal alguno" y sin vigilancia. El infortunio se ocupó del resto.

Según el juez, el incendio se provocó sobre las 20:20. El motivo fue "la acción de alguna partícula de carbón vegetal incandescente procedente de la actividad" de la empresa carbonera "con suficiente potencia calorífica" que, "al entrar en contacto con la vegetación" que separaba "la fábrica de la masa forestal", "por el arrastre del fuerte viento dominante", quedó prendida. De la chispa a la explosión, se hizo la calamidad.

### ANDALUCÍA

### El ex gerente del SAS, nuevo director de la Escuela Andaluza de Salud Pública

 Diego Vargas dimitió en diciembre después de la publicación de las listas de espera

#### R. A.

El que fue hasta el pasado 27 de diciembre gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, fue nombrado ayer nuevo gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) con sede en Granada. La decisión llega después de anunciar Blanca Fernández-Capel la renuncia al cargo por "motivos personales.

Vargas dimitió de todos sus cargos hace más de un año después de conocerse la situación de las listas de espera en Andalucía. Su puesto fue asumido por la gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Valle García. El nombramiento de Vargas, adelantado por Ideal y la Cadena Ser y confirmado por fuentes oficiales a Europa Press, se produce tras confirmar Fernández-Capel, de 78 años, su dimisión "por motivos personales" como directora gerente de la EASP.

"Desde la Consejería de Salud y Consumo, reconocemos y agradecemos la labor realizada por Blanca Fernández-Capel durante estos años en la dirección de la EASP", respondió ayer la Junta a una dimisión adelantada por El independiente de Granada y confirmada por Europa Press.



Diego Vargas.

Fernández-Capel fue designada en marzo de 2019 tras el pacto entre PP y Ciudadanos. Es doctora en Medicina y Cirugía y licenciada en Filosofía y Letras, Historia y Filología Semítica (árabe y hebreo). Bajo su dirección, la Junta ha impulsado la "integración" de la EASP en el Instituto de Salud de Andalucía, un organismo de nueva creación.

La Junta defiende que con esta integración la EASP pasa a "pertenecer a una institución pública como es la Junta" y mantendrá "sus funciones como hasta ahora". Lo hará, sostiene la Junta, "aún más reforzada, con más proyección y contotal respaldo de sus trabajadores", además de con un refuerzo "de las actividades de la escuela en docencia, investigación, consultoría e internacionalización en salud pública", que seguirán en Granada.

### El 20 de junio será el final del juicio a la antigua cúpula de UGT-A

#### L.L.

El juicio a parte de la antigua cúpula de UGT-Andalucía va a requerir más tiempo del inicialmente planificado, a pesar de que empezó hace ya más de cuatro meses. Estaba previsto que la de ayer fuese la última sesión, pero el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ya dio por hecho que sería imposible tras la maratoniana jornada del miércoles, en la que apenas dio tiempo de que tres defensas expusieran sus informes. Así pues, habrá que esperar dos semanas para oír a la última parte, que será el abogado del sindicato, personado como responsable civil subsidiario y expuesto a tener que pagar parte de la indemnización de más de 40 millones de euros que piden las acusaciones.

¿Por qué no acaba antes esta vista oral? La razón es tan sencilla como que una de las magistradas que componen el tribunal, Carmen Pilar Caracuel, tiene ocupada su agenda

### El retraso se debe a la ocupación de una de las magistradas la próxima semana

de la próxima semana como presidenta del Tribunal del Jurado que va a enjuiciar a un hombre acusado de asesinar a otro en las Tres Mil Viviendas. Era por tanto imposible señalar una sesión en toda esa semana. El primer hueco libre, en una sección que además lleva unos meses especialmente atareada, ha sido ese jueves 20. Ese día, los encausados dispondrán también del derecho a la última palabra si así lo creen conveniente.

Las defensas, las protagonistas en este tramo final, piden como opción prioritaria que sus clientes sean absueltos. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, ratificó en sus conclusiones definitivas su calificación provisional respecto a los sindicalistas acusados y pidió siete años de cárcel para el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, el entonces tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea, así como cinco años para la responsable del departamento de Compras Dolores Sánchez Montaño.



Dos médicos en un centro sanitario de Córdoba.

# La Junta pide "ayuda" para contratar a médicos en verano

Los sindicatos critican a Salud por "improvisar" y poner "excusas" ante un tema de su responsabilidad

### R. A.

El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, reclamó ayuda, especialmente al Gobierno central, para cerrar los contratos necesarios de sanitarios para el verano. El portavoz del Gobierno andaluz vino a coincidir con las reclamaciones de la consejera de Salud al Ministerio de Sanidad del día anterior, una reclamación que fue afeada por los sindicatos. Las centrales sindicales criticaron a la consejera andaluz, a quien la acusaron de "improvisar" y de esgrimir "excusas" por una materia cuya "responsabilidad" le corresponde.

Fernández-Pacheco insistió en los problemas que tiene la Junta para contratar a los 2.000 sanitarios que, debido a la pandemia, iniciaron la especialidad en septiembre, y no en junio, y que ahora no pueden acceder a los contratos ordinarios de la Junta, aunque

sí puedan ejercer bajo unos requisitos de supervisión: "Necesitamos la ayuda del Ministerio que de momento no hemos conseguido", resumió el portavoz del Gobierno andaluz, quien apostó por seguir dialogando con los sindicatos, a quienes les pidió colaboración, una ayuda que extendió "especialmente" al Gobierno central para poder materializar las contrataciones necesarias para cubrir todas las vacantes durante el verano, dijo en unas declaraciones que recogió la agencia Efe.

Los sindicatos no dudaron en arremeter contra las declaracio-

nes procedentes del Gobierno andaluz. Desde UGT, Antonio Macías acusó a la Consejería de Salud de ser "la responsable del mal ambiente en los centros y servicios, donde los profesionales están desbordados y los pacientes cabreados" y que ahora insinúe el cierre de los centros en verano.

Por parte de CCOO, Luis González sugirió a la Junta que, "si no es capaz de tomar nota de su incapacidad, que deje espacio a otros que lo hagan mejor", en alusión a que las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. "Es intolerable que estén echándose la pelota los unos a los otros", dijo el representante de CCOO en unas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

### ANDALUCÍA

### El padre de un agente asesinado en Barbate pide apartar a la jueza

 El progenitor de Miguel Ángel González subraya que hay una causa paralela en la que se investiga a altos mandos del cuerpo

#### Julia Alarcón CÁDIZ

El padre de Miguel Ángel González, uno de los dos guardias civiles que fallecieron el pasado febrero en el puerto de Barbate tras ser arrollados por una narcolancha, se ha adherido al incidente de recusación planteado por la defensa de uno de los encarcelados contra la jueza que instruye el caso por llevar una pulsera del Instituto Armado mientras tomaba declaración a unos agentes en una prueba testifical.

El padre del guardia civil de San Fernando asesinado en Barbate es la única acusación particular personada en el procedimiento que quiere apartar a la magistrada de la investigación de la causa. El resto de acusaciones, entre las que se encuentran varias asociaciones afines a la Guardia Civil, rechazaron dicha recusación, mientras que todas las defensas de los encarcelados tras las muertes de los agentes han respaldado la reprobación de la instructora. La Fiscalía, por su parte, no se pronunció sobre la recusación.

En un reciente escrito presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, el padre de Miguel Angel se adhiere "en su totalidad" a los argumentos planteados por el abogado recusante sobre la simpatía manifiesta de la jueza hacia la Benemérita. Añade que el 12 de abril de 2024 solicitó la práctica de determinadas diligencias, entre ellas, "testifica-

les de altos mandos de la Guardia Civil que nunca fueron atendidas". Por ello, pidió ampliar la investigación por "la posible existencia de un delito de homicidio con dolo eventual o imprudente" y apuntó como "posibles autores al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz y al capitán jefe provincial del Servicio Marítimo".

El padre del agente isleño fallecido considera pues que la jueza de Barbate incurrió en una "quiebra de la imparcialidad" al llevar en su muñeca izquierda una pulsera con la bandera de España y las siglas de tres cuerpos de la Guardia Civil (UAR-GAR-CAE) en el transcurso de unas declaraciones en las que las personas que testificaron eran, precisamente, miembros de estos grupos.

Subraya que los altos mandos, cuya declaración como investigados ha solicitado sin que hasta la fecha hayan sido citados, pertenecen igualmente a los mismos grupos. "Vestir y exhibir dichos símbolos en el ejercicio de sus funciones es prueba evidente y, dicho sea de paso con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, inaceptable, de una muestra de cercanía o simpatía" con la Guardia Civil, lo que "imposibilita la neutralidad e imparcialidad de la jueza instructora", argumenta el progenitor del agente isleño, que entiende que esa afinidad de la magistrada con el Instituto Armado puede ser el motivo por el que aún no se han practicado las diligencias que demandó.



Torres Hurtado, tras salir de uno de los juicios.

### El Ayuntamiento de Granada reembolsa a Torres Hurtado las minutas de su defensa judicial

El ex alcalde ha pasado desde 2023 cuatro minutas al Consistorio como indemnización

### Susana Vallejo GRANADA

El Ayuntamiento de Granada lleva pagado desde junio del año pasado 121.796 euros a José Torres Hurtado, ex alcalde de la ciudad, como indemnización para el pago de su defensa judicial por los casos en los que se ha visto inmerso, como el Serrallo o el Nazarí, y de los que ha salido absuelto.

Según ha podido saber este periódico, el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha autorizado el pago de hasta cuatro minutas por gastos en procuradores y asistencia letrada desde junio del año pasado. El 26 de junio se autorizó el pago de 5.594 euros por gastos de procurador en el

caso Serrallo y el 6 de julio otros 92.344 euros por asistencia letrada en el procedimiento abreviado del mismo caso. Ya en 2024, el 9 de febrero se autorizó el pago de 20.711 euros por asistencia letrada por las diligencias previas del caso de Casa Agreda y otra denuncia que incluso se remonta a 2013. El 22 de marzo de este año se ha autorizado la última hasta ahora, de 3.146 euros, por asistencia letrada en las diligencias previas del procedimiento del caso nazarí en la pieza separada San Jerónimo. En total, 121.796 euros.

¿Y cómo que el Ayuntamiento se hace cargo de estos pagos de los abogados del ex alcalde, más cuando el Ayuntamiento no ha sido condenado a pagar costas por los jueces? Preguntado su letrado, Pablo Luna, aclara que es un asunto independiente de las costas procesales y que cualquier funcionario o autoridad que ha sido imputada penalmente y posteriormente queda absuelta con

unas condiciones determinadas como ha ocurrido aquí, tiene el derecho a que se le indemnice por cuantos gastos haya tenido en ese ejercicio lícito de su profesión. Y eso es lo que ha pedido Torres Hurtado, aclarando el letrado que de las nueve piezas que él le lleva, solo queda una, la Obispo Hurtado, tras la ratificación de la absolución del ex alcalde por parte del Supremo.

"El Ayuntamiento tiene la obligación de pagarlo y nace de un criterio diferente al de las costas, es un derecho de indemnización que se surge al funcionario o autoridad que queda absuelto y que está avalado por una sentencia del Tribunal Supremo, que indicó las condiciones en las que tenía que ser", explica el letrado.

De esta forma, el procedimiento seguido ha sido que el abogado pasa la minuta de su trabajo al cliente, este lo ha pagado y después ha reclamado al Ayuntamiento justificando su previo pago y alegando el daño causado.

### Un algecireño de 82 años, detenido por la Policía Nacional por la difusión de pornografía infantil

Javier Chaparro ALGECIRAS

La Policía Nacional detuvo a un algecireño por consumo y difusión a través de internet de una gran cantidad de archivos de carácter pornográfico, con imágenes de menores. El individuo, de 82 años de edad, fue arrestado en la misma operación junto con otros tres hombres residentes en Madrid, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.

La operación se inició gracias a la colaboración ciudadana, cuando una persona se encontró en Madrid unas llaves junto a un pen drive que contenía material audiovisual pedófilo. Al abrir el dispositivo, con el objetivo de poder identificar al propietario de las llaves, descubrió que este contenía una carpeta donde se almacenaban varios archivos de pornografía infantil, lo que le llevó a hacer entrega del pen drive y de las llaves a la Policía Nacional.

Tras solicitar una autorización judicial y visionar el pen drive, los agentes comprobaron la existencia

de numerosos archivos de pornografía infantil e identificaron al propietario del dispositivo. Tras una entrada y registro en su domicilio, la Policía intervino un disco duro y otro pen drive que almacenaba más material audiovisual de explotación sexual de menores, por lo que se procedió a la detención del hombre.

Las pesquisas de los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia llevaron a identificar a otras tres personas que, a través de diferentes programas diseñados para compartir archivos, difundían gran cantidad de fotos y vídeos pedófilos. Uno de ellos era el anciano de 82 años residente en Algeciras. Las diligencias de su caso se tramitan en el Juzgado de Instrucción 3 de Algeciras.

Tras ser detenido, reconoció en su declaración ante los policías que ocasionalmente se descargaba esa clase de archivos ilícitos, aunque luego los borraba.

### ANDAL UCTA



## 'Diario de Jerez' celebra sus 40 años como testigo de la ciudad

 Alrededor de 450 invitados festejan el aniversario del periódico en un acto desarrollado en los Claustros de Santo Domingo
 Un espectáculo de Antonio Malena pone el broche a la jornada

#### A. Villegas JEREZ

Son las ocho y media de la tarde y la voz de Antonio Malena resuena en el patio provocando el silencio entre la multitud. Su martinete, que emociona al público, sirve para dar comienzo a un aniversario muy especial: el de los 40 años de Diario de Jerez. Los Claustros de Santo Domingo fueron el escenario este miércoles 5 de junio de esta efeméride en la que el vino, el flamenco y los caballos estuvieron presentes como señas de identidad de la ciudad.

Su director, Daniel Lamparero, fue el encargado de dar la bienvenida a los invitados dejando claro que en este cumpleaños, como en todos, estaban presentes la "familia y amigos", en alusión a las autoridades y representantes del sector social, económico y cultural de la ciudad presentes en el acto.

Tal como destacó, a lo largo de estas cuatro décadas, Diario de Jerez "ha seguido manteniendo la seña de identidad con la que arrancó el 8 de abril de 1984: independiente, informativo y jerezano. Unos rasgos característicos que se han ido manteniendo bajo la tutela, primero, de Manuel de la Peña y luego de Rafael Navas y David Fernández hasta el día de hoy". Una trayectoria, tal como recordaba Lamparero, que ha conformado a día de hoy un periódico "muy cercano a la sociedad" y "ahora, más que nunca, con la inmediatez que proporcionan la página web y las redes sociales".

De ello pueden dar fe los presentes en el aniversario, ya que han formado parte de la vida de Jerez y de las páginas de este periódico a lo largo de su historia. Una trayectoria de la que forma también parte Manuel Guerrero Pemán como presidente del Consejo Asesor de Diario de Jerez, quien recordó que fue en 1984 cuando Federico y José Joly iniciaron la andadura de Diario de Jerez con la experiencia que les daba Diario de Cádiz como "decano de la prensa española".

Desde aquellos inicios a la actualidad, el Grupo Joly ha seguido creciendo y cuenta en la actualidad con diez cabeceras y presencia en todas las provincias de Andalucía. Por ello, Guerrero Pemán no dudó en reconocer "el gran esfuerzo, la gran ilusión y la gran fuerza" que



REPORTAJE GRÁFICO: MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ

vil en muy pocos minutos". Con

Un momento de la celebración del acto, la noche del miércoles en los Claustros de Santo Domingo de Jerez.



José Joly

### "El periodismo profesional es más necesario que nunca"

El presidente del Grupo Joly, José Joly, recordó durante su intervención en Jerez que el periodismo sigue siendo "un servicio público esencial". Para ello, abogó por "un periodismo profesional, entendido como el oficio que traslada a la sociedad los hechos acaecidos o descubiertos debidamente constatados, puestos en su contexto, valorados, ordenados y jerarquizados, es hoy más necesario que nunca". En este punto, dejó claro que "las nuevas maneras de ejercer la libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales, aunque legítimas no son periodismo". Así, reconoció que la digitalización ha cambiado "radicalmente" la forma en la que los medios "interactuamos con la sociedad. El negocio de la prensa ya es básicamente digital y ello nos ha

permitido tener un número de lectores inmensamente superior a los que teníamos hasta hace muy poco tiempo. Eso indiscutiblemente es una buena noticia". En apenas cinco años, "hemos pasado de hacer periódicos pensado exclusivamente para ser leídos en el papel al día siguiente a hacer diarios instantáneos, en los que la noticia puede ser consultada en el ordenador o en el mó-

20 millones de usuarios únicos y 100 millones de páginas vistas al mes, el Grupo Joly se sitúa "como líder de Andalucía" e iguala las cifras que "alcanzan los periódicos nacionales de mayor difusión". Unos buenos datos logrados gracias a "nuestra manera de entender el oficio periodístico, a nuestros muchos años de dedicación y a la profesionalidad e independencia de nuestras redacciones y también a la familia propietaria". Periódicos como Diario de Jerez, que se acercan "desde un punto de vista profesional a los problemas e inquietudes de la gente, es y seguirá siendo un valor seguro". Asimismo, junto a las otras nueve cabeceras locales, Grupo Joly "cumple esa misión vertebradora y ofrece una visión completa de la realidad andaluza dando altavoz regional a lo más relevante y poniendo en pie de igualdad los asuntos que ayudan a configurar un panorama integrador de Andalucía. Esta singularidad lo distingue del resto de competidores que no tienen estas credenciales", destacó.

### ANDALUCÍA

ha puesto José Joly "arriesgando de todo, porque en este momento el abrir un periódico, el hacer un periódico, es una de las cosas más difíciles".

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, también quiso felicitar a Diario de Jerez y se dirigió a sus periodistas para "recordaros que necesitamos que el periodismo siga siendo herramienta fundamental para una sociedad libre, frente a la saturación que nos llega diariamente cada segundo desde cualquier rincón del mundo". "Necesitamos que el periodismo siga siendo herramienta fundamental para una sociedad libre".

En la misma línea, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, aseguró que el 40 aniversario de Diario de Jerez es también "un día de celebración para toda la ciudad. Hoy se os tiene que reconocer todo lo que habéis hecho, pero sobre todo se tiene que agradecer que fue el diario que nos trajo la democracia informativa a nuestra ciudad". "¿Por qué os leen? Porque os sentimos como nuestro, porque sabemos que sin vosotros Jerez no sería la misma", afirmó.

La regidora puso también en valor la importancia de una empresa familiar como Grupo Joly. "Habéis sabido fortalecer, generación tras generación, el legado que recogisteis de vuestros fundadores. En unos tiempos en los que es muy difícil emprender y consolidar, que haya una empresa como es la empresa familiar del Grupo Joly, que se ha convertido en un medio de comunicación tan potente, tenemos que ponerlo también en valor", destacó.

García-Pelayo insistió en que "Jerez os debe muchísimo" y la mejor manera de agradecer "todo eso que habéis hecho por la ciudad es haciendo todo lo posible para que generéis buenas noticias".

El acto de aniversario de Diario



David Fernández, Daniel Lamparero, María José García-Pelayo, José Joly, Almudena Martínez, Blanca Flores, Manuel de la Peña y Manuel Guerrero Pemán.



Almudena Martínez.

### "El Diario ha evolucionado sin perder el contacto con la gente"

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, participó en el aniversario de Diario de Jerez haciendo hincapié en que el nacimiento de este periódico hace ahora 40 años contribuyó a "apuntalar la libertad de prensa que reco-

noció la Constitución apenas seis años antes". Asimismo, la responsable provincial subrayó que "ahora, cuatro décadas después, sigue igual de necesario porque vivimos en un torbellino mediático". Por ello, señaló que "la prensa seria tiene que so-

brevivir esquivando la incertidumbre de un cambio de modelo que ha trastocado a los medios de comunicación tradicionales". "La aldea global es cada vez más aldea y, además, más global. La hiperconectividad y la inmediatez ponen en peligro la veracidad de la información y el rigor", alertó, señalando que ambos deben regir "el buen periodismo". En este sentido, afirmó que "sin perder de vista estos principios, *Diario de Jerez* nos ha contado el día a día que ha vivido esta ciudad desde los años 80 hasta ahora". El periódico, además, "ha evolucionado para adaptarse a los retos tecnológicos y ha seguido tomando el pulso a la ciudad sin perder el contacto con la gente y analizando, además, la esencia de Jerez. En esta transformación de la ciudad, la Diputación de Cádiz ha contribuido afianzando su compromiso con Jerez y con su gente", concluyó Martínez.

de Jerez contó en su cierre con la intervención del presidente del Grupo Joly, José Joly, quien hizo hincapié en los muchos cambios que se han sucedido en estas últimas cuatro décadas tanto en Jerez como en Andalucía. Una transformación en la que también se han visto implicados, como es natural, los medios de comunicación y la prensa, en particular. "Ha sido especialmente radical la situación que las empresas periodísticas vivimos desde el 2008, pues nos ha creado problemas y tribulaciones varias, eso es innegable, pero también nos ha hecho más eficaces en la gestión de nuestro negocio y, sobre todo, más conscientes de nuestra insustituible función social", dijo José Joly.

"Cuatro décadas es un tiempo suficiente para hacer balance de lo que el *Diario de Jerez* ha aportado a la ciudad y la conclusión que se obtiene es que el modelo de periódico y el tratamiento informativo por el que esta empresa se decidió en 1984 pues ha tenido éxito", subrayó, añadiendo que "la razón seguramente está en que el Diario ha sido útil a Jerez y por tanto ha cumplido bien con esa función que le es propia al periódico local".

### **FIN DE FIESTA**

Tras repasar la historia de *Diario* de *Jerez* y su transformación, el público asistente al acto disfrutó del flamenco de la mano de Antonio Malena, Coral de los Reyes, Rubén Amador, Antonio Malena hijo y Rocío Martín. El espectáculo flamenco ofrecido fue creado en exclusiva para conmemorar el 40 aniversario de *Diario de Jerez*. Una obra con la dirección artística de Antonio Malena y con la producción y dirección de Juan Alfonso Romero, de IFI Jerez.

La noche se cerró brindando con vino de Jerez y con las tapas ofrecidas por el Restaurante Antonio, que pusieron el broche a este aniversario tan especial.

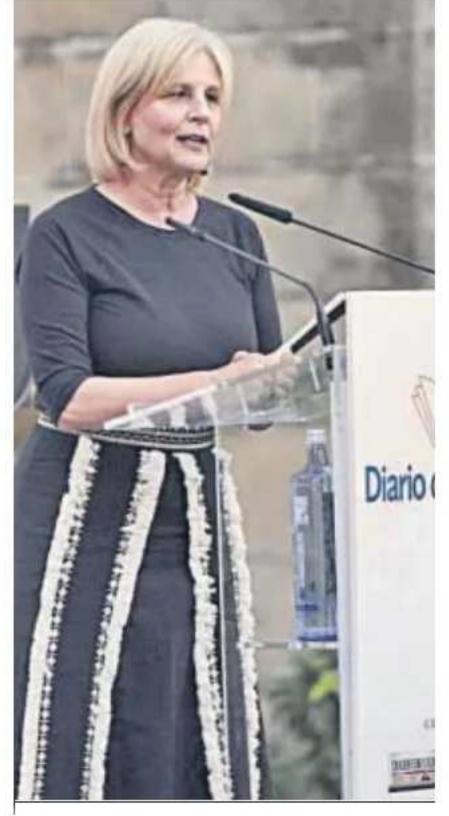

María José García-Pelayo.

### "Queremos una portada con Jerez como Capital Europea de la Cultura"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo aseguró que una ciudad como Jerez requiere estar pendiente "24 horas al día para desarrollar un proyecto que merece la pena, el proyecto de todos vosotros. Todos tenemos que propiciar, todos tenemos que hacer posible que el *Diario de Jerez* pueda dar buenas noticias para Jerez", reclamó durante su intervención en los Claustros. Para lograr este objetivo, abogó por "tendernos la mano" así como "escuchar vuestras propuestas y también para que nos digáis qué es lo que hacemos mal para rectificar, porque Jerez no se merece un gobierno que os ha-

ga perder el tiempo". Al hilo de ese asunto, la alcaldesa reconoció que el vino, el caballo y el flamenco son, sin duda alguna, señas de identidad de la ciudad. Pero hizo hincapié en que Jerez tiene que ser también innovación así como una ciudad tecnológica, emprendedora, universitaria, solidaria y cultural. Por ello, María José García-Pelayo mostró su deseo de que "dentro de 10 años o de otros 40, cuando en un acto como este aparezcan las portadas del Diario, aparezca una que diga que Jerez consiguió ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Esa es la gran portada por la que estamos trabajando".

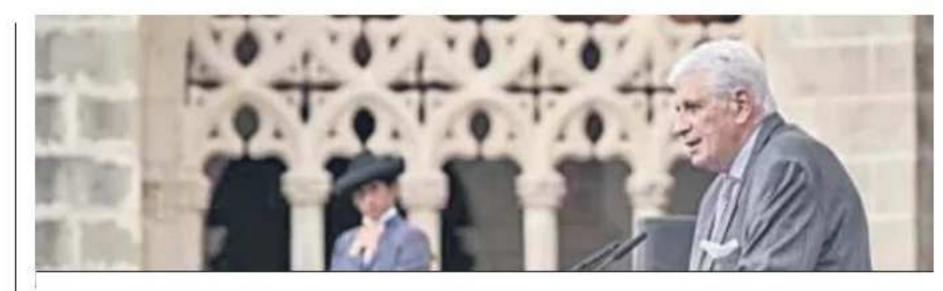

Manuel Guerrero Pemán.

### "Es un lujo que una ciudad tenga un periódico exclusivo para ella"

El presidente del Consejo Asesor de *Diario de Jerez*, Manuel Guerrero Pemán, destacó durante su intervención que "es un lujo que una ciudad como la nuestra tenga un periódico exclusivo para ella". Además, destacó la importancia de la adaptación de *Diario de Jerez* a los nuevos tiempos a través de su página web. Unos cambios que

han permitido al periódico llegar a cualquier rincón del mundo: "Yo que he pasado media vida fuera y que vengo a mi Jerez de mi alma en vacaciones y en Navidades, poder levantarte a las 8 de la mañana, coger tu ordenador y leer lo que está pasando en tu pueblo, eso es verdaderamente maravilloso".

### PANORAMA

INVESTIGACIÓN JUDICIAL I LA CITACIÓN A BEGOÑA GÓMEZ SIGUE AGITANDO LA CAMPAÑA

## El CGPJ debatirá el lunes si Sánchez atacó a la Justicia con su carta

La reunión estaba prevista para ayer pero se decidió aplazar para no interferir en las europeas • Bolaños habla de "movimiento de la mayoría conservadora" a las órdenes del PP



Pedro Sánchez, ayer en un mitin en Hospitalet.

### Agencias MADRID

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer reunirse de forma extraordinaria el próximo lunes 10 de junio "a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial", en referencia –entre otras– a la carta a la ciudadanía que emitió el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo confirmaron ayer fuentes del órgano de gobierno de los jueces que precisan que la reunión estaba fijada en un principio para ayer jueves, a petición del vocal del ala conservadora José Antonio Ballestero. No obstante, el asunto se movió al lunes para no inteferir en la campaña electoral a los comicios europeos del domin-

Cabe recordar que Sánchez publicó una carta a los ciudadanos el pasado martes, horas después de que el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, decidiese llamarla a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de

influencias y corrupción en los negocios el próximo 5 de julio.

"Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones", señaló el jefe del Ejecutivo.

Sánchez no ha sido el único miembro del Gobierno que se ha pronunciado esta semana sobre la actuación del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado. La vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas de este domingo, Teresa Ribera, aseguró que el juez se saltó la pauta habitual de no tomar ninguna decisión que pueda interferir en una campaña electoral. Aunque evitó hablar de prevaricación, indicó que lo que está sucediendo es "muy burdo".

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, apuntó

### Begoña Gómez renuncia a renovar su máster en la Complutense

La Universidad Complutense de | puede ofertarlo", indicaron fuen-Madrid (UCM) confirmó ayer que el máster que codirigía Begoña Gómez no volverá a impartirse el próximo curso al no haberse solicitado su renovación, como requiere la UCM para su continuidad. "Los directores del Máster de Transformación Social Competitiva no han solicitado a la Universidad la continuidad del Máster para el curso 2024-25, por tanto la Complutense no

tes de la UCM. Los títulos propios que imparte la universidad deben ser evaluados al final de cada curso como requisito previo para su continuidad, lo que no se ha producido en este caso, según explican desde la universidad. El pasado martes, el PP registró la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la actuación del rector de la UCM.

### La UCO registra en Red.es correos ligados a la mujer del presidente

La Guardia Civil ha recabado en la empresa pública Red.es correos electrónicos relacionados con los contratos a la empresa de Juan Carlos Barrabés Innova Next, apoyada en dos cartas por Begoña Gómez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó el miércoles 29 de mayo en la se-

de de Red.es por orden de la Fiscalía Europea en busca de los correos electrónicos relacionados con las contrataciones al empresario Juan Carlos Barrabés. Esta es la segunda intervención de la UCO en Red.es en relación a los contratos de esta sociedad pública con Barrabés.

que la citación de Begoña Gómez "claramente interfiere" en las elecciones europeas. Y señaló que la decisión del juez "carece de lógica procesal" porque, a su modo de ver, a día de hoy no tiene razones diferentes de las que tuvo en su día para no llamar a declarar a la esposa del presidente del Gobierno.

Preguntada la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sobre si creía que el juez estaba alteran-

El presidente acusó al juez que investiga a su esposa de interferir en las elecciones al imputarla

La portavoz del Gobierno afirmó que el proceso judicial está siendo 'extraño y burdo"

do con su actuación los resultados de las elecciones europeas, dijo que quería ser "absolutamente cautelosa y prudente, y sobre todo respetuosa con la división de poderes, y por tanto con el poder judicial". No obstante, a renglón seguido aseguró que "todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo, porque hay una norma, una ley no escrita" que está "avalada por el Tribunal Supremo", acerca de que "no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales para no poder alterar los posibles resultados electorales", y, "sin embargo, en esta ocasión no se ha respetado". Ayer mismo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, criticó la propia convocatoria del Consejo del Poder Judicial y afirmó que se trata de un movimiento de "la mayoría conservadora" a "las órdenes del PP" "intentando hacer política" y "a tres días de las elecciones". En una entrevista concedida a Onda Cero criticó "esa presión y ese intento de injerencia de la derecha en el Poder Judicial que afecta a su buen nombre".



Begoña Gómez, en el mitin en el que acompañó a su marido en Benalmádena el pasado miércoles.

### El juez replica al presidente que nada le impide citar a su mujer en campaña

 El instructor Juan Carlos Peinado emite una providencia para decir que no "hay precepto" que le prohíba seguir con la instrucción

Efe MADRID

El juez Juan Carlos Peinado afirma en una nueva providencia que no hay "precepto alguno" de la Constitución o de la ley que "impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso", después de que esta semana se conociese su decisión, adoptada en plena campaña electoral, de citar el 5 de julio a Begoña Gómez.

El titular del Juzgado de Ins-

trucción número 41 de Madrid hace esta reflexión en una providencia dictada ayer jueves, dos días después de acordar la citación como investigada de la mujer del presidente del Gobierno, y también la de varios testigos, en su caso el domingo 16 de junio.

Una decisión que fue objeto de polémica por adoptarse en medio de la campaña electoral para las elecciones europeas de este domingo y que desde el Gobierno se vio con "extrañeza" por "la ca-

sualidad" de haber conocido esta información "precisamente esta semana".

En su providencia, el magistrado señala que "no conoce precepto alguno ni de la Constitución ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni de la Ley Orgánica de régimen electoral general ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso".

Y deja claro que "la costumbre,

como fuente supletoria de derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de ámbitos", se aplica en el ordenamiento jurídico "en caso de ausencia de ley".

El magistrado añade también que la junta electoral no ha comunicado que ninguna de las personas citadas haya sido proclamado en el proceso electoral vigente. Al final de su providencia, el juez Peinado acuerda tomar declaración como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés -adjudicatario de varios contratos investigados en la causa y cuya empresa fue recomendada en varias cartas por Begoña Gómez-, que se encuentra en el Hospital 12 de Octubre debido a la situación médica que presenta.

Sánchez defenderá la "honorabilidad" de Begoña Gómez frente a los "ataques infames"

El juez, que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, adopta esta decisión tras escuchar al perito que le examinó, y se dirige a este hospital para que informe de qué día comprendido entre el 17 y el 23 de junio se puede practicar dicha diligencia.

Mientras, Pedro Sánchez agradeció en un mitin en Hospitalet las "muestras de cariño" tras la citación de su umujer. "Decía que soy lacrimógeno. A mí no me duelen prendas en decir que quiero a mi mujer, que voy a defender su honorabilidad ante los ataques infames de aquellos que solamente hacen oposición destructiva contra el adversario político", enfatizó entre aplausos y vítores.

# Debate entre los principales candidatos

RTVE celebró ayer un debate entre nueve formaciones a cuatro días de las elecciones europeas. Duró dos horas y fue moderado por el periodista Xabier Fortes. Participaron los cabezas de lista del PSOE, Teresa Ribera; Partido Popular, Dolors Montserrat; Ciudadanos, Jordi Cañas; Podemos, Irene Montero; Vox, Jorge Buxadé; Ahora Repúblicas, Diana Riba; Coalición por una Europa Solidaria, Oihane Agirregoitia; y Sumar, Estrella Galán. En el caso de Junts+ no podrá estar el candidato Toni Comín, al estar huido de la justicia, por lo que delega su participación en el número 3 de la lista, el asesor del partido en la UE Aleix Sarri.



KIKO HUESCA / EFE

### PANORAMA España



José Manuel Albares, ministro de Exteriores, en una comparecencia pública.

MATIAS CHIOFALO / E. P.

# España se persona en el proceso que investiga a Israel por genocidio

 El país se suma al procedimiento del Tribunal Penal Internacional tras la demanda de Sudáfrica

### Efe MADRID

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció ayer que España "va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia, iniciado por Sudáfrica, ante la situación de Gaza".

Albares, que hizo este anuncio en una comparecencia de prensa en el Palacio de Viana, explicó que España toma esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza y la "enorme preocupación" que suscita la extensión regional del conflicto.

Explicó que el objetivo de esta decisión es que la paz regrese a Gaza y Oriente Medio y para ello es urgente que el apoyo de todos al Tribunal para que se respeten las medidas cautelares que ha ordenado con el objetivo de detener la operación militar en Rafah. Insistió además en la necesidad de que cesen los obstáculos para que llegue la ayuda humanitaria a la zona y se ponga fin a la destrucción de infraestructuras civiles.

"Pedimos una vez más el cese de los bombardeos, el alto el fuego, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el acceso urgente y sin restricciones de ayuda humanitaria a la población civil", remarcó el máximo representante de la diplomacia española.

El ministro dejó claro que de lo que se trata es de ayudar al Tribunal Internacional de Justicia en su interpretación, pero sin tomar partido "por ninguna de las dos partes en el proceso", sino a favor del tribunal para ayudarle en lo que tenga que ser su interpretación.

Preguntado por la razones por las que no se retira a la embajadora española en Israel, como se ha hecho en el caso de Argentina tras la crisis diplomática abierta con este país, Albares aseguró que son

Albares afirma que la iniciativa no implica tomar partido por ninguna de las partes

"situaciones diferentes" y añadió que España toma las decisiones que considera son las mejores en cada caso para defender la dignidad de las instituciones y para alcanzar los objetivos de paz en Gaza y Oriente Medio.

Tras la intervención de Albares, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que es "urgente" fortalecer Naciones Unidas apoyando el papel que juega el tribunal como máximo órgano judicial de un sistema internacional basado en reglas. "No les quepa duda de que España se va a mantener del lado correcto de la historia", apuntó.

La decisión fue criticada por el PP, al entender que el presidente usa el conflicto de Gaza como arma electoral de cara a las europeas del 9 de junio. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, opinó que se trata de "una cortina de humo para no dar respuesta a lo verdaderamente importante que está ocurriendo en este país". A su juicio, a Sánchez "lo que ocurre en esa parte del mundo le preocupa más bien poco".

Sumar aplaudió la decisión pero la consideró insuficiente. Reclama retirar a la embajadora española en Tel Aviv y elevar la presión económica y comercial ante el Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu.

### El Boletín Oficial de las Cortes publica la ley de amnistía

Efe MADRID

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó ayer la aprobación definitiva por el Congreso de la ley de amnistía, paso previo a que sea publicada también por el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, entre en vigor.

Después de que el pleno del Congreso aprobase el pasado jueves la proposición de ley orgánica de amnistía de forma definitiva, el Gobierno explicó que se seguiría el procedimiento habitual para su publicación en el BOE y que, por tanto, no sería de forma inmediata.

El Ejecutivo subrayó que un paso previo sería la publicación de la ley en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que es lo que se certificó ayer jueves.

De forma habitual, pasan varios días entre la publicación de las leyes en este Boletín y en el BOE, por lo que en principio, si se sigue esa práctica, no estará en vigor antes de las elecciones europeas del próximo domingo, 9 de junio.

Su entrada en vigor, según recoge el propio texto de la ley, es el mismo día en que se publica en el BOE.

### ERC se ofrece a presidir una mesa del Parlament "antirrepresiva"

E. P. BARCELONA

La portavoz de ERC, Raquel Sans, afirmó ayer que ERC está "dispuesta a presidir el Parlament y optar a todas las instituciones, obviamente, siempre", y defendió que no tiene ningún sentido que no puedan ejercer su derecho a voto de forma telemática el ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts a la reeleción, Carles Puigdemont, y el ex conseller Lluís Puig.

En una entrevista ayer jueves en La 2 y Ràdio 4 sostuvo que "lo más importante es que haya una Mesa antirrepresiva" que permita este voto telemático, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya acordado anular el voto telemático de Puig al estimar un recurso de amparo presentado por el PSC en la anterior legislatura.

### La juez pide a la Guardia Civil un informe sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre

Efe MADRID

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón pidió ayer a la Guardia Civil un informe de inteligencia sobre la forma en que se produjo "el ataque terrorista de Hamas en Israel el día 7 de octubre de 2023 y, en concreto, el número aproximado de participantes", así como que se identifique a sus dirigentes. Lo hizo a través de una providencia, en el marco de la investigación que abrió tras admitir en abril una querella contra la cúpula de Hamas del padre de la joven hispano israelí asesinada en este ataque, Maya Villalobo Sinvany, que se unió a la causa abierta el 11 de octubre a raíz de los asesinatos el 7-O de Villalobo y del ciudadano vasco Iván Illarramendi. La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional decidió dirigirse a la Jefatura de Información de la Guardia Civil a instancias de la acusación particular, que ejerce el padre de Maya, "a los efectos de acreditar la posible existencia de indicios de criminalidad en las presentes actuaciones respecto a alguna perona". La magistrada quiere cono-

cer a través de dicho informe "la forma en que se perpetró el ataque terrorista de Hamas en Israel el día 7 de octubre de 2023 y, en concreto, el número aproximado de participantes por parte de Hamas, así como el número de secuestrados y si existió una planificación y organización del ataque terrorista".

También reclama a la Guardia Civil que aporte datos sobre la estructura organizativa de Hamas, incluido "Hamas-Izz al-Din al-Qassem", "con indicación de los dirigentes de la misma en la fecha de los atentados terroristas, y en las semanas anteriores".

### Mundo | PANORAMA



Biden y Macron, durante los actos conmemorativos del 80 aniversario del desembarco de Normandía.

#### CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFF

### Occidente convierte los 80 años del Día D en una advertencia a Rusia

La presencia de Zelenski y la no invitación a Putin marcan el aniversario del desembarco

**Efe** SAINT LAURENT SUR MER

El 80 aniversario del desembarco de Normandía se convirtió en una advertencia a Rusia y a cualquier "poder oscuro" de que las democracias occidentales están unidas y dispuestas a defender su libertad igual que en 1944.

La habitual congregación de jefes de Estado y de Gobierno occidentales, unos 25 en esta ocasión, quiso ser una demostración de unidad y fortaleza ante el retorno de una guerra de agresión, la de Ucrania, al continente europeo por primera vez desde 1945.

"No podemos plegarnos ante los dictadores", advirtió tajantemente el presidente estadounidense, Joe Biden, en la ceremonia estadounidense en el cementerio de Colleville sur Mer, donde manifestó que "la democracia está más amenazada que nunca".

Biden trazó un paralelismo entre el pasado y el apoyo internacional a Ucrania y dejó clara la postura de su país: "No daremos



Zelenski saluda a supervivientes del desembarco.

la espalda a Ucrania. Si le damos la espalda, Ucrania caerá bajo el yugo ruso y luego Europa también caerá".

#### "NO FLAQUEAREMOS" EN EL **APOYO A UCRANIA"**

"Gracias al pueblo ucraniano por su valentía, por su amor a la libertad. Estamos aquí y no flaquearemos", afirmó por su parte el presidente francés y anfitrión, Emmanuel Macron, en la ceremonia internacional en la vecina

localidad de Saint Laurent sur Mer, ambas en la playa de Omaha.

En una intervención ante 25 líderes internacionales, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Macron pidió: "ante todos los que quieren cambiar las fronteras por la fuerza para reescribir la historia (...) seamos dignos de los que desembarcaron aquí".

También advirtió contra "la anestesia y la amnesia que duermen las conciencias" sobre los hechos del pasado y su posible repetición, y proclamó: "por eso estamos aquí este día. Sabemos que la libertad es un combate de cada día".

La asistencia de Zelenski y la no invitación a Rusia por parte de Francia, país organizador de la ceremonia internacional, ya evidenció que este aniversario no sería como los anteriores y que más que una celebración de la paz lograda en 1945 sería una

advertencia contra los peligros que la acechan.

Biden, con un claro punto electoral interno, recordó la situación de su país antes de la Segunda Guerra Mundial y la de ahora, con su rival electoral, Donald Trump, que defiende una postura menos intervencionista en el exterior.

"Hay poderes oscuros, como siempre. Vemos un ejemplo claro en Ucrania, que lucha contra una tiranía que quiere dominarla", advirtió.

"El aislacionismo no es la respuesta. No era la respuesta hace 80 años y no lo es ahora", aseguró el presidente estadounidense, quien insistió en que la OTAN, reforzada con el reciente ingreso de Suecia y Finlandia, "está más unida que nunca".

Macron, como anfitrión, estuvo siempre al lado de Biden, tanto en la ceremonia estadounidense, como en la internacional y entre ambas condecoró con la Le-

Biden afirma que las democracias no pueden plegarse ante los dictadores

gión de Honor a 14 veteranos de la campaña de Normandía.

Las dos principales ceremonias tuvieron lugar en distintos puntos de la playa Omaha, llamada "la sangrienta" por el elevado número de bajas que sufrieron las unidades estadounidenses que desembarcaron allí, y uno de los cinco puntos en que llegaron los aliados por mar hace 80 años, junto con las de Utah, Gold, Juno y Sword.

Esta playa y el cementerio militar estadounidense situado sobre ella, con 9.338 tumbas de soldados caídos, se trata, según definió Macron, "de uno de los lugares más conmovedores de Francia".

Los más de 156.000 soldados aliados que llegaron el 6 de junio de 1944 por mar y por aire traían "una visión del hombre digno y libre" y "sabían que era una guerra justa", recordó el presidente francés.

La presencia de 15 buques militares de países de la OTAN en las aguas próximas y el sobrevuelo de aviones de combate y transporte, también de varios países de la Alianza, evidenció de forma simbólica la unidad actual de la organización.

Las ceremonias de este año han contado con la presencia de algunos de los veteranos de esa batalla que quedan vivos, sobre todo estadounidenses, unos 200, en el que puede ser el último aniversario importante al que acudan debido a su edad (todos rondan o superan los 100 años).

Por ello, fueron los protagonistas de numerosos homenajes y Macron condecoró a un total de 14 de ellos, todos estadounidenses, con la Legión de Honor en los dos principales eventos.

### PANORAMA Mundo



Aspecto del campo de refugiados de Gaza tras el ataque israelí.

### Un nuevo ataque israelí provoca 40 muertos en un campo de refugiados

 La mayoría de los fallecidos se encontraban en una escuela de la Unrwa en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza

Efe NUSEIRAT (GAZA) · JERUSALÉN

Al menos 40 gazatíes murieron en ataques israelíes sobre el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, la mayoría de ellos en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) que albergaba más de 500 desplazados.

"El Ejército de ocupación mató a 40 desplazados en la masacre de Nuseirat, entre ellos 14 niños y 9 mujeres, e hirió a otras 74 personas, entre ellas 23 niños y 18 mujeres", informó el Gobierno de la Franja de Gaza, controlado por Hamas.

El Ejército israelí confirmó el ataque e indicó que la escuela tenía integrado un complejo del grupo islamista, donde había "terroristas que participaron en el ataque asesino contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, que fueron eliminados".

En ella se escondían "entre 20 y 30 terroristas de Hamas y de la

Yihad Islámica", que utilizaban el complejo como "base de operaciones avanzadas para lanzar ataques contra las fuerzas israelíes", aclaró a los medios el portavoz del Ejército, Peter Lerner.

Lerner indicó que se trata del quinto caso en el último mes -el segundo sólo esta semana- en el que el Ejército identifica a "operativos terroristas" en escuelas con banderas de la Unrwa, entidad que está en el punto de mira de Israel acusada de tener vínculos con Hamas.

El Gobierno gazatí, controlado por Hamas, aseguró, sin embargo, que muchas de las víctimas eran civiles y calificó el ataque de "horrible masacre", aunque Israel sostuvo que se "tomaron medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles no involucrados" y que se había cancelado el ataque hasta en dos ocasiones en los últimos días por ese motivo.

"Aviones de combate, dirigidos por la inteligencia, llevaron a cabo un ataque preciso contra un

complejo de Hamas incrustado en una escuela de la Unrwa en Nuseirat", señaló un comunicado castrense.

El Gobierno de Hamas aseguró que el Ejército lanzó al menos tres misiles a la escuela, donde había más de 500 personas refugiadas durmiendo sobre las 02:00 de ayer, e indicó que se trata del ataque israelí 149 contra desplazados. "La ocupación ha cometido repetidamente estas masacres de manera brutal", señaló.

Según el Ejército, en el recinto operaban efectivos de las fuerzas

El Ejército confirmó la acción e indicó que el colegio tenía integrado un complejo de Hamas

Nukhba, la unidad de élite de Hamas, cuyos agentes participaron en el ataque en Israel del 7 de octubre, que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.

"Que se escondan en escuelas de la Unrwa no nos disuadirá de operar contra Hamas, la Yihad Islámica, y todos aquellos que llevaron a cabo las atrocidades del

7 de octubre. No tendrán un refugio seguro donde esconderse", subrayó el portavoz.

En enero, Israel acusó a una decena de trabajadores de la Unrwa de participar en los ataques del 7 de octubre y luego aseveró que más de 200 de sus empleados tienen vínculos con los islamistas; e incluso está pendiente de aprobación en la Kneset (Parlamento israelí) una ley para declarar a la organización humanitaria, que opera en los territorios palestinos desde 1948, como organización terrorista.

Esto provocó que casi una veintena de países donantes cortaran su financiación a la Unrwa, pero muchos los han reanudado ante la falta de pruebas concluyentes de Israel para probar tales acusaciones. Una investigación independiente tampoco logró evidencias claras.

El ataque provocó que decenas de heridos llegaran al hospital Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah, que se encuentra ya al borde del colapso tras la rotura de uno de sus generadores y tiene el triple de pacientes de los que puede atender. Es el único hospital operativo en el centro de la Franja para ocuparse de un millón de personas.

### Stoltenberg descarta una "amenaza inminente" rusa contra la OTAN

Efe HELSINKI

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró ayer en Helsinki que no ve "amenaza inminente" de un ataque por parte de Rusia contra algún país aliado y recordó que precisamente el cometido de la alianza militar es evitar que "eso ocurra".

"Esa idea de que existe una especie de cuenta atrás para la próxima guerra es errónea. Estamos ahí para evitar que eso ocurra, lo hemos hecho durante 75 años y lo haremos durante al menos 75 años más", dijo Stoltenberg en una rueda de prensa junto al presidente finlandés, Alexander Stubb.

El máximo mandatario aliado hizo estas declaraciones en alusión a la advertencia lanzada a la prensa el martes por su compatriota Eirik Kristoffersen, jefe de las Fuerzas Armadas noruegas, quien cree que la Alianza dispone de dos o tres años para prepararse para la posibilidad de un ataque ruso.

Según Stoltenberg, Rusia está "más que preocupada" por la guerra en Ucrania, como demuestra el hecho de que haya trasladado al este de ese país muchas fuerzas que estaban estacionadas cerca de la frontera con Finlandia y Noruega.

### La Policía de Nueva York tramita revocar el permiso de armas a Trump

**Efe** NUEVA YORK

El Departamento de Policía de Nueva York tramita la revocación de la licencia de armas de la que dispone el ex presidente de EEUU Donald Trump, tras haber sido considerado culpable de corrupción en un juzgado neoyorquino.

La cadena CNN y el diario The New York Times, que citan fuentes conocedoras del caso, aseguran que la Policía prevé completar una investigación que conducirá a la revocación del permiso del que dispone Trump para usar un arma.

El ex mandatario tenía un permiso de portación oculta en Nueva York, es decir, podría llevar un arma de fuego en público pero de manera no visible.

Según la ley federal y la ley estatal de Nueva York y Florida, las personas con condenas por delitos graves tienen prohibido poseer un arma de fuego.

### Mundo | PANORAMA

### **TRIBUNA**

• El autor sostiene que las tareas principales del próximo Parlamento van a ser de vital importancia para los nuevos desafíos a los que se enfrenta el mundo y Europa en particular

### PABLO ANTONIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla



# Los nuevos retos de la UE tras las elecciones

A UE convocó elecciones entre el día 6 y 9 de junio de 2024, en todo el territorio de la Unión, en la que los ciudadanos europeos pudieran elegir a los 720 eurodiputados que conformarán el nuevo Parlamento Europeo. España elegirá a 61 diputados entre 34 alternativas diferentes.

Las tareas principales de este próximo Parlamento van a ser de vital importancia para los nuevos desafíos a los que se enfrenta el mundo global y Europa en particular: la elaboración de las normas europeas, junto con el Consejo, la aprobación del presupuesto, la defensa de los valores de la Unión Europea y el nombramiento de la Comisión Europea.

Cuando se habla del futuro de Europa resulta recurrente pensar en las reformas necesarias de las instituciones de la Unión Europea para afrontar los nuevos retos a los que tenemos que dar respuestas.

Sin embargo, Europa es algo más que la mismísima Unión Europea, tal como hoy día la concebimos.

No se trata de pensar que Europa es geográficamente más extensa que la propia Unión Europea porque, tras la última ampliación de 2013, para incorporar a Croacia, la Unión Europea coincidirá básicamente con la geografía política de Europa dado que Rusia tiene y tendrá un proyecto propio, diferente del de la Unión Europea.

Cuando digo que Europa es algo más es porque el proyecto de la Unión Europea debe ser algo más que reformas institucionales o que reparto de votos o cuotas,



Un ciudadano deposita su voto en un centro electoral en La Haya.

siendo estos elementos de vital importancia también.

El futuro de Europa debe estar planificado en el plano interno y en el plano externo.

En el plano interno buscando un equilibrio, de singular dificultad, entre la dimensión política y la dimensión ciudadana. La dimensión política debe responder a los intereses de las entidades políticas superiores, sean Estados, regiones u otras comunidades, pero sin que ello suponga erosión o fragilidad de la soberanía de los Estados, unida-

des políticas por antonomasia para un orden centrípeto y no centrífugo.

La dimensión ciudadana se centra en los intereses superiores del ser humano que disfrute de la jurisdicción europea y en la participación democrática de la ciudadanía en la construcción del proyecto europeo.

El método actual de elaboración de los Tratados sustrae a la ciudadanía de un precioso derecho que es el de participación en el proceso político de elaboración de una Unión Europea que vaya más allá de una simple organización internacional.

Respecto al plano externo (por tanto, ad extra) hay varias cuestiones esenciales que deben ser abordadas para que el futuro de Europa tenga credibilidad: la armonización de la política exterior y la autonomía en materia de seguridad y defensa común.

En materia de política exterior, comprendo las distintas sensibilidades que ofrece y, por tanto, comprendo las dificultades a las que la propia Unión Europea se enfrenta. Es verdad que Estados tan diferentes en cuanto a política exterior se refiere necesitan plantear la política exterior europea desde sus propias posiciones. Sin embargo, es hora ya de establecer mecanismos de decisión y de control que no se sustraigan a la estrategia general que pueda marcar el futuro de la UE.

Estamos hablando de problemas importantísimos como los nuevos movimientos migratorios, los desplazamientos geoestratégicos derivados de las nuevas fuerzas emergentes de Asia, de los desplazamientos medioambientales, del cambio climático, del control de la energía, de la mundialización del comercio, de los nuevos aprovechamientos del mar, de la precariedad de las viejas reglas para afrontar los nuevos desafíos, de la inteligencia artificial.

Para ello se debe abordar un procedimiento en la toma de decisiones que sea coherente con todo el procedimiento de la UE y establecer unos mecanismos de control que permitan a los distintos Estados y a los ciudadanos en general reclamar su cumplimiento.

Soy plenamente consciente de las dificultades de abordar este tema pero soy más consciente de las que acarrearían no abordarlas. Se haría necesario diseñar, junto a los principios y orientaciones generales de la Política Exterior Común de la Unión Europea y las estrategias comunes, un procedimiento por el que la toma de decisiones en las acciones y posiciones comunes tenga un marcado carácter "comunitario".

Respecto a la seguridad y defensa común en Europa, el futuro pasa por no prejuzgar la labor de la OTAN que de momento debe seguir siendo prioritaria en la gestión de la crisis, por lo que ninguna propuesta debería afectar al Tratado de Washington. Sin embargo, hay que destinar muchos más recursos a la investigación, más puestas en común de instrumentos militares, y más estrategias de seguridad que otorguen autonomía a las decisiones propias para los intereses de la UE. Hay, pues, que elegir bien.

# Países Bajos inaugura los comicios europeos con el foco puesto en la ultraderecha

Efe LA HAYA

Más de 13 millones de neerlandeses estaban llamados ayer a las urnas para dar comienzo a la elección de un nuevo Parlamento Europeo, en unos comicios a los que concurren desde Países Bajos un total de 20 partidos políticos de todas las ideologías, aunque con la derecha radical liderando las encuestas.

Los colegios electorales en Países Bajos permanecieron abiertos hasta las 21:00 de ayer y los neerlandeses pudieron elegir, de un total de 20 partidos, a 31 de los 751 representantes que tiene el Parlamento Europeo.

Las últimas encuestas situaban al partido de derecha radical PVV, liderado por Geert Wilders, a la cabeza, mientras otras lo colocaban empatado a la lista de izquierdas formada por los verdes y socialdemócratas GL-PvdA, que encabeza el ex vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans, con ocho escaños cada uno.

Países Bajos dio así inicio a las elecciones europeas, que acogen los 27 países europeos desde ayer y hasta el domingo.

Hay mucha atención en las cifras de participación, que suele ser mucho más baja que en otras elecciones nacionales en Países Bajos.

En la convocatoria anterior, en 2019, un 41% de los votantes neer-

landeses acudieron a las urnas, frente al 78% que participó en los comicios legislativos que celebró el país el pasado noviembre, con una gran victoria del PVV de Wilders.

Un estudio realizado por el programa público EenVandaag y la agencia Ipsos I&O muestra que un 62% de los votantes neerlandeses se guiarán totalmente o en gran medida por la política nacional, dada la atención en los esfuerzos de tres partidos de derechas, liderados por Wilders, para formar el futuro Gobierno neerlandés, que sustituirá al del liberal Mark Rutte.

### PANORAMA | Sociedad

# Uno de cada cuatro niños sufre pobreza alimentaria grave

 Estos menores sólo disponen de dos de los ocho alimentos diarios necesarios, según Unicef

#### Efe NUEVA YORK

Uno de cada cuatro niños en el mundo sufre una situación de pobreza alimentaria grave, es decir, sólo disponen diariamente de dos de los ocho alimentos considerados necesarios para una vida sana, según un informe de Unicef publicado ayer.

Estos datos indican que alrededor de 181 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo sufren este tipo de pobreza, lo que aumenta para estos menores hasta en un 50% sus probabilidades de sufrir *emaciación*, una forma de malnutrición que pone en peligro sus vidas.

El informe analiza los impactos y las causas de la privación alimentaria entre los más jóvenes del mundo en casi 100 países y en todos los grupos de ingresos.

Advierte de que millones de niños menores de cinco años no pueden acceder ni consumir una dieta nutritiva y diversa para mantener un crecimiento y desarrollo óptimos en la primera infancia y en etapas posteriores.

Cuatro de cada cinco niños en esta situación son alimentados únicamente con leche materna/leche y/o un alimento básico con almidón, como arroz, maíz o trigo. Menos del 10% de estos menores toman frutas y verduras y menos del 5% come alimentos ricos en nutrientes como huevos, pescado, aves o carne.

"Los niños que viven en situación de pobreza alimentaria grave son niños que viven al borde del abismo. En este momento, ésa es la realidad para millones de pequeños, y esto puede tener un impacto negativo irreversible



VINCENT TREMEAU / EFE

Niños esperan para recibir comida en un centro de Unicef en Bushagara, en la República Democrática de Congo.

en su supervivencia, crecimiento y desarrollo cerebral", afirmó la Directora Ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

El informe advierte de que, si bien los países aún se están recuperando de los impactos de la pandemia, los efectos de las crecientes desigualdades, los conflictos y la crisis climática han elevado los precios de los alimentos y el costo de la vida a niveles récord.

De los 181 millones de niños que viven en pobreza alimentaria grave, el 65% reside en sólo 20

Unicef destaca el terrible impacto que está teniendo en la infancia el conflicto en Gaza

países. Alrededor de 64 millones de niños afectados se encuentran en el sur de Asia y 59 millones en el África subsahariana, asegura el informe. En el caso de América Latina y el Caribe el 9% de los menores padece pobreza severa (un total de 5 millones) y el 28% moderada (18 millones).

Unicef cita como ejemplos Somalia, donde el 63% de los niños están en riesgo, o la Franja de Gaza, en plena guerra, donde las cifras hablan de que uno de cada nueve menores sufren pobreza alimentaria severa.

Para la agencia de la ONU, estos datos son una prueba del terrible impacto que el conflicto y las restricciones están teniendo en la capacidad de las familias para satisfacer las necesidades alimentarias de los niños en Gaza.

El informe encuentra que casi

la mitad (46%) de todos los casos de pobreza alimentaria infantil grave se da en hogares pobres donde la pobreza de ingresos probablemente sea un factor importante. Pero el 54% (97 millones de niños) afectado vive en hogares relativamente más ricos, donde los entornos y las prácticas alimentarias deficientes son las principales causas de la pobreza en la primera infancia.

El informe señala, no obstante, que se han producido algunos éxitos en este terreno. Por ejemplo, Burkina Faso ha reducido a la mitad la tasa de pobreza alimentaria infantil grave, del 67 (2010) al 32% (2021) y Nepal la ha reducido del 20 (2011) al 8% (2022). También Perú ha mantenido la tasa por debajo del 5% desde 2014 en medio de un período prolongado de declive económico.

### México informa de la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo

Efe CIUDAD DE MÉXICO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó ayer de la primera muerte por gripe aviar AH5N2 en el mundo, que se habría detectado en un laboratorio en México. De acuerdo con la información, la víctima sería un hombre de 59 años que falleció el 24 de abril y se desconoce la fuente de exposición al virus que se ha reportado en aves de corral en México.

"Éste es el primer caso humano confirmado en un laboratorio de la infección del virus de influenza A(H5N2) reportado a nivel global, y la primera infección del virus A(H5) reportada en una persona en México", advirtió la OMS en su sitio web.

### El hombre afectado por el virus AH5N2 falleció el pasado mes de abril

Según el organismo, el hombre, quien residía en el central Estado de México, no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales. Explicó que, el 23 de abril, autoridades de salud mexicanas informaron a la OMS sobre el caso confirmado de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N2).

Según los familiares, el paciente ya había estado postrado en cama por otras condiciones de salud que le aquejaban, pero el 17 de abril desarrolló fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general. El 24 de abril buscó atención médica e ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde "falleció ese mismo día".

# Castilla y León indemnizará a una mujer por no operar un cáncer que la sanidad privada curó

Efe VALLADOLID

La Junta de Castilla y León tendrá que pagar 50.366 euros a una paciente vallisoletana, afectada por un cáncer de ovario, que fue derivada por la sanidad pública (Sacyl) a cuidados paliativos y no atendió la posibilidad que sí le ofreció una clínica privada, que finalmente trató y curó el tumor de esta mujer.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº3 de Valladolid, en la que condena a la Consejería de Sanidad a reintegrar a la paciente los gastos derivados de su intervención en la Clínica Universidad de Navarra, según ha explicado la Asociación del Defensor del Paciente en un comunicado.

Este recinto privado asumió el caso después de que el Hospital Río Hortega de Valladolid descartara el tratamiento al analizar la biopsia y considerar que estaba en un estado avanzado e inoperable, tras iniciar un tratamiento de quimioterapia que no dio resultado, según figura en la sentencia aportada por los denunciantes.

La paciente, de 52 años en marzo de 2020, fue empeorando de forma rápida, registró una pérdida de peso excesiva y fue derivada a cuidados paliativos.

Buscando una segunda opinión médica, la familia recurrió a la Clí-

nica Universidad de Navarra, donde le ofrecieron como alternativa una intervención quirúrgica, ya que entendían que la quimioterapia aplicada en el hospital vallisoletano no era efectiva en este caso.

Ante esta situación y con la recomendación de una operación sin demora para salvar la vida, la paciente volvió al Hospital Río Hortega de Valladolid con la opción ofrecida por la clínica privada, pero la respuesta del servicio de Oncología fue que ya estaba en manos de cuidados paliativos y así continuaría hasta el final, detalla la asociación.

### TIO PEPE FESTIVAL

### **Take That**

# "ESTAMOS EN UN PUNTO MARAVILLOSO DE NUESTRAS CARRERAS"

La banda inglesa actuará en Jerez en las bodegas González Byass el próximo 21 de julio, en un espectáculo en el que repasarán sus grandes éxitos y canciones de su nuevo disco, 'This life'

#### A. CALA

AKE That es una de las bandas más exitosas del Reino Unido, con abundantes logros (ocho álbumes que encabezan las listas, ocho premios BRIT y seis Ivor Novellos, por nombrar algunos) y conciertos en vivo con entradas agotadas constantemente donde quiera que van. El próximo 21 de julio actuarán en Jerez dentro del ciclo Tío Pepe Festival, a las 21:00, en las bodegas Las Copas de González Byass.

Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald hacen en esta entrevista un recorrido por sus 35 años de carrera musical, hablan de la agrupación en la actualidad y de su nuevo disco, 'This life', así como de lo que ofrecerán en el espectáculo que tienen preparado para Jerez.

#### –Llevan casi 35 años en la banda. ¿Cómo ha evolucionado la agrupación a lo largo del tiempo?

-Gary Barlow (G. B.): ¡¿Cuánto tiempo llevas aquí?! 35 años, para empezar, es mucho tiempo. Ha habido tantos cambios... Pero estoy aquí para decir que es verdad: de lo que se trata es de un buen trabajo en equipo. La música es interesante, posiblemente no muy diferente de otras cosas, pero ya sabes, me gustaría decir que todo depende de mí, pero no lo es: depende de miles de personas que nos brindan su pequeña ayuda en el camino. Considerándolo todo, creo que miraremos hacia atrás en nuestra carrera y, seguro, se tratará de música, pero será de personas. De que conozcamos a gente fabulosa, de que personas fabulosas nos observen, de que nos escuchen y de que trabajemos con personas geniales. Creo que es sólo una celebración de la gente. Ha sido un tiempo maravilloso, maravilloso. Siento que, en cierto modo, esta última gira la hemos tomado como una vuelta de honor. Se siente como una celebración incondicional desde el momento en que salimos hasta que hacemos la reverencia de despedida. Creo que estamos en un punto maravilloso de nuestras carreras. Tenemos toda esta música que la gente disfruta y esperemos que los conciertos sigan siendo así para siempre porque son simplemente fantásticos. Ha sido mi gira más agradable. Nos estamos divirtiendo mucho en el escenario.

### -¿Cómo ve el futuro para 'Take That'?

–G. B.: El futuro cercano es que nuestros últimos conciertos son a finales de noviembre. Así que son muchas giras y eso es brillante. Es genial tener un año de gira, ha sido genial. Y realmente lo echo de menos en nuestros días libres, en los que digo que estoy listo también para un show esta noche. Así que sí, este es un año de gira y supongo que volveremos al estudio y a girar de nuevo en algún momento. ¡Eso espero!

### -¿Por qué llamaron a su nuevo álbum 'This life'?

–G. B.: Creo que ya estábamos preparados para una reflexión sobre la vida. Supongo que se podría decir que organizamos nues-



tras giras: 'The Circus', 'Progress', con grandes títulos y, después de lo que ha pasado en los últimos cinco años, con grandes éxitos como 'Odyssey', sentíamos que nuestro público quería más vida, más de nosotros. Y entonces llegó la música y se sintió realmente personal y muy reflexiva. Y esa es la parte que no puedes controlar. Nunca llegas a un punto en el que te sientas en una habitación y dices: ¿cuál es el mensaje del álbum? Normalmente, te lo dice la música. Y la música nos dio esto, un álbum muy personal sobre la vida. Lo necesitábamos. Ha sido en un buen momento.

#### -Aseguran que querían enfocar este nuevo disco de manera diferente. ¿A qué se refieren?

–Howard Donald (H. D.): Tuvimos un proceso de composición diferente. En lugar de meternos todos en el estudio al mismo tiempo, fuimos en direcciones diferentes y decidimos componer con gente diferente, componer por nuestra cuenta y luego traer toda esa música. Supongo que el enfoque diferente también fue encontrar un productor completamente distinto en Savannah, David Cobb, que es increíble. Creo que ese es nuestro enfoque diferente en la forma en que escribimos el álbum. Diría que fue más que un enfoque diferente que cualquier otra cosa para mí.

### -En su gira por España también recorren Andalucía. ¿Habían visitado antes la región?

–G. B: No, nunca habíamos estado allí. Hay un montón de lugares en los que nunca hemos estado en esta gira y estamos muy, muy ilusionados. Evidentemente, lo que queremos es dar conciertos, pero tocar en sitios

### 'THIS LIFE'

"La música nos dio esto, un álbum muy personal sobre la vida. Lo necesitábamos"

nuevos es muy importante para nosotros a estas alturas de nuestra carrera. Nos hace mucha, mucha ilusión. Así que en cualquier sitio nuevo, ¡cuidado!

#### –Y visitarán Jerez el próximo 21 de julio. ¿Qué les parece actuar en una bodega centenaria como es González Byass?

–Mark Owen (M. O.): Una de las cosas más maravillosas que la banda 'Take That' ha sido capaz de darme son estas maravillosas experiencias de vida. Estamos muy agradecidos de poder visitar España en esta gira y siempre es increíble cuando tienes la oportunidad de actuar en lugares diferentes, especialmente cuando tienen tanta historia, es una experiencia totalmente diferente. ¡Gary estará encantado de probar todos los vinos mientras esté allí!

### -¿Cómo será su espectáculo en Jerez?

–H. D.: ¡Un gran espectáculo! Siempre intentamos ofrecer un gran espectáculo. Y, ya sabes, muchos de los éxitos que fueron grandes en Europa obviamente tenemos que incluirlos, así que también habrá una mezcla de música nueva. No demasiada música nueva, pero también habrá. Así que les

sugiero que se compren el álbum 'This Life' y se aprendan la letra, porque también vamos a tocar algunas de esas canciones.

#### –Dicen que tienen una deuda con España, concretamente con Barcelona.

–M. O.: Barcelona fue el primer lugar donde nos reunimos todos para empezar a hacer este nuevo disco. Pasamos dos semanas allí al principio de la historia de 'This Life', y nos sentimos muy bien acogidos. Como banda, España es uno de los primeros lugares que visitamos y siempre lo pasamos muy bien allí. No hemos vuelto a España desde hace unos cuantos años y sentimos que definitivamente le debemos a la gente de España un espectáculo por su paciencia, ¡y que nunca les olvidaremos!

#### -¿Cómo se sintieron cuando se reunieron de nuevo en 2005?

–M. O.: ¡Fue emocionante y aterrador, pero sobre todo emocionante! Estaba nervioso, pero también dispuesto a volver a ver a todo el mundo. Era como si, de alguna manera, hubiéramos encontrado el camino de vuelta a casa.

#### -Muchos de sus fans les han seguido desde el principio y ahora llevan a sus hijos a los conciertos. ¿Cómo les hace sentir?

-H. D.: Una nueva generación de fans es genial. Sabes, de nuevo, con eso tenemos que pensar en todos los que están aquí, ya sabes, pensamos en los acérrimos que han estado allí desde principios de los 90, incluso los chicos que traen consigo. Puedes ver que hay alrededor de un 10% más de chicos en la audiencia, tal vez no tantos, y estás pensando: quiero que mañana vayan con sus amigos al pub, o dondequiera que estén, y les digan: ¿sabes qué? 'Take That' fue absolutamente genial. Independientemente de si te gustan las canciones o no, no creo que puedan negar que en realidad están viendo un gran espectáculo. Un gran espectáculo entretenido. Así que sí, me gustaría creer que eso es lo que está pasando. Y me gustaría creer que hay hijos de algunas de estas madres y padres que están viendo el espectáculo y hablan de ello para incorporar a otras personas a la familia 'Take That'. Creo que lo que sucede es que cuando nacen sus hijos y están constantemente escuchando música en el coche, no tienen otra opción que crecer con eso. Ya sea porque lo escuchen cada dos días o lo que sea, y de repente digan que son fanáticos sin estar obligados. Es genial.

### -¿Qué les motiva a seguir haciendo música?

–M. O.: Bueno, en primer lugar, nos encanta lo que hacemos y esa es nuestra principal motivación. Nos encanta. Disfrutamos haciendo música juntos y disfrutamos de la compañía de los demás. Es un proceso emocionante y queremos seguir haciéndolo. Pero la mayor motivación para todos nosotros es nuestro público.

### PANORAMA | Economía

# El BCE ejecuta el primer recorte de tipos de interés desde 2016

 Cumple el guion y rebaja 0,25 puntos, hasta el 4,25%, tras casi 2 años de política monetaria restrictiva

#### Efe FRÁNCFORT

El Banco Central Europeo (BCE) bajó ayer los tipos de interés por primera vez desde marzo de 2016 en 0,25 puntos hasta situarlos en el 4,25%, pero no se comprometió a una senda concreta y seguirá siendo restrictivo tras retrasar a 2026 la estabilidad de precios. El Consejo de Gobierno del organismo, que se reunió en Fráncfort, también decidió recortar en un cuarto de punto la facilidad de crédito -la que presta a los bancos a un día-, hasta el 4,5%, y la facilidad de depósito -que remunera las reservas a un día-, hasta el 3,75%.

Pese a bajar los tipos de interés, la presidenta de la institución, Christine Lagarde, evitó comprometerse a una senda de tipos concreta e insistió en que las decisiones para determinar el nivel y la duración de la restricción dependerán de los datos y se tomarán reunión a reunión.

"Seguimos siendo restrictivos tras la bajada de los tipos de interés de hoy. Lo que hacemos es eliminar o moderar algo esa restricción. No sé cuánto durará el periodo restrictivo ni a qué velocidad se producirá su retirada", afirmó.

Lagarde destacó que necesitarán tener suficientes datos para hacer los análisis pertinentes y



Christine Lagarde, presidenta del BCE, ayer, en rueda de prensa en Fráncfort.

FRIEDEMANN VOGEL / EFE

que estos los recibirán en los próximos meses, aunque sin mencionar ninguna fecha concreta.

Además, aseguró que las proyecciones elaboradas por el personal del BCE son muy informativas y, aunque esto no significa que solo tomen decisiones de tipos en las reuniones que coinciden con las nuevas perspectivas, "obviamente" tienen más datos entonces.

En cualquier caso, recordó que, al igual que en anteriores ocasiones, sus siguientes decisiones se basarán en evaluar las perspectivas de inflación, la dinámica de la subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria a la economía.

"Estamos dispuestos a ajustar todos nuestros instrumentos en el marco de nuestro mandato para garantizar que la inflación vuelva a nuestro objetivo a medio plazo y preservar el buen funcionamiento de la transmisión de la política monetaria", dijo.

La máxima responsable de la política monetaria de la eurozona consideró que se trataba del momento adecuado para moderar la política monetaria después de dos fases: la de la subida de tipos por la inflación y la del mantenimiento de los niveles durante cinco reuniones consecutivas.

En este sentido, Lagarde recordó que, desde su reunión de septiembre, la inflación descendió en más de 2,5 puntos y las perspectivas "han mejorado notablemente", al tiempo que la subyacente se moderó y la política monetaria mantuvo las condiciones de financiación restrictivas.

No obstante, las presiones inflacionistas internas siguen siendo intensas "debido al elevado crecimiento de los salarios, y es probable que la inflación continúe por encima del objetivo hasta bien avanzado el próximo año". Además, pese a que la confianza del Consejo fue aumentando en los últimos meses, la decisión no fue unánime, ya que hubo un miembro que no se mostró a favor.

El BCE realizó el primer recorte de tipos desde marzo de 2016, hace ahora ocho años, aunque entonces redujo el precio del dinero desde el 0,05% al 0%. Posteriormente, bajó la tasa de depósito en 0,10 puntos, hasta el -0,5%, en septiembre de 2019.

Se trató, además, del primer descenso desde que comenzó su ciclo de endurecimiento de la política monetaria por la escalada de la inflación, con 10 subidas consecutivas entre julio de 2022 y septiembre de 2023.

### El FMI mejora medio punto el crecimiento de España, hasta el 2,4%

**Efe** WASHINGTON

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó ayer jueves al 2,4% su previsión de crecimiento económico para España en 2024, una mejora de medio punto respecto al 1,9% que pronosticó el pasado mes de abril.

El pronóstico para 2025 se mantiene en el 2,1%, anunció el organismo en un comunicado al concluir las consultas de su Directorio Ejecutivo con España.

Las previsiones del FMI superan a las del Gobierno español, que prevé una subida del PIB del 2% en 2024 y del 1,9% en 2025.

En cuanto a la inflación, prevé que disminuirá aún más a lo largo de 2024 y 2025, acercándose al objetivo del 2%.

El Fondo Monetario Internacional justificó los datos por el "crecimiento de la demanda interna" en España y estimó que "el consumo privado se fortalecerá a medida que la tasa de ahorro de los hogares se normalice gradualmente y los ingresos salariales reales sigan aumentando de manera sostenida".

Según el organismo, se ha moderado la incertidumbre sobre el crecimiento de la economía española, pero todavía persisten riesgos a la baja como la fragmentación política interna, una posible mala ejecución de los fondos Next Generation y una desaceleración global que no puede descartarse.

### LLEGÓ EL DÍA, PERO NI MUCHOS MÁS NI RÁPIDOS



ESDE su última reunión de abril, los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo habían prometido por activa y por pasiva que en junio procederían a ejecutar el primer descenso en los tipos de interés. Sin embargo, los datos recientes no lo ponen precisamente fácil. La inflación ha bajado poderosamente desde aquel horrible 10,6% de octubre de 2022, pero el último

tramo para anclarla en el objetivo –el 2%– está siendo correoso. Es más, podría incluso considerarse que estos datos son motivos suficientes para volver a subir los tipos otro cuarto, pero ¿cómo podrían desdecirse cuando han dado señales tan contundentes al mercado?

Los últimos datos de la inflación de la Eurozona, publicados el pasado viernes, muestran que en mayo se ha elevado la tasa interanual hasta el 2,6%, dos décimas más que el mes anterior. En cuanto a la inflación subyacente, también se incrementó en dos décimas, quedando en el 2,9%. Ahondando en el interior del IPC, puede observarse que el sector servicios es en gran medida el culpable de estos incrementos, manteniendo una inflación rígida, que ha pasado del 3,7% al 4,1%.

El mercado laboral de la Eurozona, por su parte, sigue mostrando mucha fuerza: se crea
empleo, hay escasez de mano de
obra y los salarios se han incrementado un 4,7% en el primer
trimestre de 2024. Por su parte,
el PIB de la Eurozona se expandió un 0,3% en ese periodo, tras
cinco trimestres consecutivos de
contracciones, estancamientos o
de crecimientos muy débiles.

Además, la fortaleza de la economía de EEUU ha hecho que la Reserva Federal enfríe considerablemente las expectativas de reducción de tipos allí. Pese a ello, las cabezas del BCE, desafiantes, han mantenido que "Lo que haga la Reserva Federal no determinará las razones para un recorte de tipos por parte del BCE". Pero es absurdo pensar que no valoran la posible depreciación del euro y el impacto en la inflación por el encarecimiento de las importaciones de la eurozona.

Todo lo anterior jugaba en contra, pero el BCE finalmente cumplió: ayer anunció que bajaba un 0,25% el tipo oficial del dinero, quedando el tipo principal de financiación en el 4,25%, y en el 4,5% y el 3,75% la facilidad de crédito y de depósito, respectivamente. No obstante, la presidenta, Christine Lagarde, fue tajante aclarando que en modo alguno esto significa que le sigan necesariamente más recortes. Los mercados esperaban ocho sucesivos y ahora descuentan solo dos en todo 2024.

Los discursos en los días previos ya recogían esta misma retórica. Sin desdecirse de esta bajada de junio, los miembros del Consejo de Gobierno habían empezado a subrayar que "el proceso de desinflación se ha desacelerado". Así se manifestó hace unos días Isabel Schnabel, dejando caer que en julio será muy difícil que se produzca otro descenso.

Reunión a reunión irán decidiendo, según evolucione el cóctel integrado por el PIB, la inflación, lo que hagan otros bancos centrales y posibles ingredientes que aparezcan sorpresivamente. Pero, de momento, el camino de la reducción se ha vuelto más lento y más largo. Los tipos de antes de 2022 van quedando en un recuerdo lejano, como algo muy extraño.

### Economía PANORAMA

# Ghenova hace crecer su negocio un 27% en 2023 hasta los 43,8 millones

 La ingeniería logra su objetivo de superar los mil empleados y vuelve a fijar una marca de facturación

Alberto Grimaldi SEVILLA

El ejercicio de 2023 volvió a ser de récord para la ingeniería sevillana Ghenova: en ingresos, cartera y empleo creado. Así lo confirmó ayer su CEO, Francisco Cuervas, al hacer balance de la marcha de la empresa, que cumple este año su cuadragésimo aniversario.

El grupo del que son copropietarios el propio Cuervas, Carlos Alejo y Raúl Arévalo elevó hasta los 43,8 millones de euros su cifra de negocio consolidado –49,1 millones de facturación agregada, que incluye las operaciones intragrupo—, lo que supone fijar una nueva marca de facturación y un crecimiento del 26,96% respecto a los 34,5 millones de 2022. El Ebitda fue 7,1%, algo menor que el año anterior por las inversiones, si bien el Ebitda ajustado si creció hasta el 8,5%.

El negocio no sólo creció hasta cotas desconocidas en la compañía, sino que lo ha hecho al tiempo que superaba los mil empleados en 2023, con lo logró el objetivo fijado de aumentar un 25% su plantilla. "Captar talento sigue siendo prioritario, esperamos seguir creciendo a dos dígitos en 2024 en incorporaciones plantilla", dijo Cuervas en conversación con este diario.

El talento captado y las nuevas delegaciones—en 2023 abrió la de Bilbao— le han permitido llegar a una cartera de contratación récord a 31 de diciembre pasado de 40,1 millones. Una firma de encargos que ha seguido aumentando en el presente ejercicio en el primer trimestre hasta los 47,3 millones. El CEO de la compañía dijo, además, que espera "un incre-



Francisco Cuervas, CEO del grupo Ghenova, en las sede de la compañía en Sevilla, ayer.

mento sensible en los próximos meses".

### **VERTICALES DE NEGOCIO**

La evolución ha sido positiva en las cuatro verticales de negocio del grupo. En ingeniería naval, especialidad en la que la empresa es referente, el ejercicio demostró que es un sector que sigue "con mucha fuerza", especialmente en el área de Defensa, en el contexto geopolítico actual, que sigue representado dos tercios de la cartera. Los encargos de ingeniería naval civil empiezan a activarse, tanto en encargos para empresas de cruceros como para yates.

Respecto a los contratos del área de Defensa en España, Ghenova sigue trabajando para Navantia en las fragatas F110, que se encuentra ya en la fase de cierre del proyecto. También ha logrado contratos para el buque de intervención subacuática (BAM-IS) diseñado para dar servicio a la serie S80 de submarinos. Otras adjudicación lograda es la del, buque hidrográfico costero de la Armada (BCH). Y sigue adelante con los trabajos que presta para el contrato que Navantia logró en Reino Unido para la Fleet Solid Support (FSS) –flota de soporte sólido—, que está en la fase de ingeniería funcional.

Ghenova también ha sido contratado para el proyecto de adecuación y renovación del Juan Sebastián de Elcano, de cara al centenario del buque escuela de la Armada española.

El negocio internacional de esta vertical se sigue desarrollando en Brasil, donde trabajan para su Armada el buque de exploración antártica (NapAnt), que ha contratado con el astillero local Jurong Aracruz. En ese país mantiene el contrato marco del arsenal de Río de Janeiro. En Colombia también mantienen contratación de un buque hospital y una patrulleras oceánica, aunque el proyecto de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se ha ralentizado.

En Australia, una de las últimas apuestas de Ghenova, una apertura realizada para prestación de servicios de ingeniería a Navantia Australia, está "a plena marcha" y ha incorporado proyectos de la vertical de energía y agua.

"Recientemente hemos abierto Arabia Saudí, un país donde queremos replicar el modelo de negocio de Australia", recordó Cuervas, que lo señala como "un país con muchas oportunidades, donde ha salido antes un contrato de agua que de Defensa". Otra apertura "potente" es la de Corea, donde ya tienen 20 trabajadores para clientes del país y de Japón. En el primer ejercicio han logrado 760.000 euros de cifra de negocio.

Para atender el negocio de eólica marina, el grupo ha constituido una filial, Ghenova Marine Renewable, ante las perspectivas que tiene esta actividad.

Por su parte, Ghenova SIMAN, la empresa de servicios de mantenimiento ha incorporado un 40% más de buques. También ha ido bien el negocio de soporte logístico integrado (ILS), que empieza a tener demanda también en el Ejército de Tierra.

Respecto a la vertical de energía, industria y agua, para la que han reincorporado a Lourdes García Sanz, quien ya estuvo en Ghenova y posteriormente trabajó para Abengoa y Lantania, siguen apostando por el negocio del waste to energy, con presencia en mercados como el de Australia, Reino Unido, donde tiene clientes epecistas (constructores) y tecnológos. También han puesto en marcha en Puertollano la planta piloto de Bluesolar, la patente que une energía solar térmica y fotovoltaica.

En agua tienen capacidad para desarrollar proyectos de depuración, desalación y conducciones. Sigue con su apuesta por prestar servicios de ingeniería para la nueva economía del hidrógeno verde:

Espera acometer una ampliación de capital en lo que queda de 2024 o en 2025

"Estamos haciendo i+D y proyectos viabilidad", dice Cuervas, que también destaca su actividad en plantas de biomasa, como la de Acciona en Logrosán, en Extremadura, y en planas de biogás, una actividad en expansión.

El de infraestructuras civiles es otro negocio que se está reactivando, en el que se han adjudicado el nuevo dique de Puerto Real y la reforma del . Taller de gemelos digitales de Navantia en Ferrol. Reforma de talleres planos, también en Puerto Real.

La vertical digital y de ciberseguridad logró una cifra de negocio 6 millones, con un crecimiento del 20%.

El fuerte crecimiento de la compañía en los últimos años aconseja acometer alguna operación de ampliación de capital. En el último año, explicó Cuervas, se han intensificado las conversaciones con gestoras de fondos de inversión. "Estamos en un proceso para definir cuál es la mejor fórmula para captar capital", dijo el CEO, que concreta que "en 2024 o en 2025 a más tardar tenemos el objetivo de abordar esta operación".

# Randstad prevé 110.375 contratos, un 13,5% más, en la campaña de verano en Andalucía

Redacción SEVILLA

Randstad hizo pública ayer su previsión de contratación de cara a la próxima campaña de verano, que en Andalucía cifra en 110.375 nuevas firmas, un 13,5% más que hace un año cuando se firmaron más de 97.200 contratos. Para poder ofrecer esta estimación de los

contratos que se van a hacer, la empresa especializada en la gestión de talento, ha tenido en cuenta los datos de los sectores de comercio, transporte, turismo, hostelería y entretenimiento, que son los que tradicionalmente impulsan la incorporación de profesionales durante este periodo.

onales durante este periodo. Málaga será la provincia andaluza donde se registrará el mayor número de contratos, con más de 27.600 firmas (+13,3% respecto al año anterior), le seguirá Sevilla, con 22.000 (+14,6%); Cádiz, con casi 18.200 (+13,5%); Almería, con más de 10.700 (+14,9%); Granada, con más de 10.600 (+11,8%); Huelva, con 8.150 (+12,8%) y Córdoba y Ja-

én, con más de 6.500 cada una (+13,8% y +12,7% respectivamente).

El crecimiento del empleo estacional previsto por Randstad será mayor, en términos relativos, que el estima para el conjunto de España, donde prevé que la campaña veraniega generará un 12,4% más que el año anterior, con alrededor de 600.000 contratos, ya que en 2023 se rubricaron 533.133. Estas cifras de 2024 suponen un 56% más que hace 10 años.

"La previsión para este verano muestra una clara tendencia positiva en el mercado laboral y refleja la recuperación y el dinamismo de sectores clave como la hostelería, el comercio, el transporte y la logística. Esta demanda no solo ofrece oportunidades de empleo, sino que también impulsa la economía nacional", aseguró Ana Hervás, directora regional de la zona sur de Trabajo Temporal de Randstad.

### PANORAMA | Economía | Bolsas

### Caixabank y CEOE renuevan una línea de financiación a empresas de 40.000 millones



José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank, y Antonio Garamendi, presidente de CEOE. firman el acuerdo.

 El acuerdo alcanzado pretende ayudar a impulsar proyectos que impliquen avances en materia de sostenibilidad

### Redacción SEVILLA

El presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, renovaron ayer su acuerdo de colaboración, con el objetivo de apoyar el crecimiento y la modernización de las empresas españolas. Este acuerdo establece una línea de financiación de hasta 40.000 millones de euros (un 14% más que el año pasado), destinada a proporcionar una respuesta eficaz a las necesidades de financiación de las empresas, ayudándolas a expandirse en mercados nacionales e internacionales y a desarrollar proyectos innovadores y sostenibles.

Ambas entidades, conscientes

de los enormes retos en materia ambiental y energética que afronta la sociedad actual, y el importante papel que juega el sector empresarial, han convenido dar prioridad a la financiación de proyectos que impliquen mejoras en el terreno de la sostenibilidad. A través de esta firma, se acuerda también promocionar la formación profesional dual, con el objetivo de incrementar el valor social de la empleabilidad, especialmente entre los jóvenes, y mejorar la competitividad y transformación del sistema económico y social.

Durante la firma del acuerdo, Goirigolzarri señaló que "las empresas y los empresarios son un valor fundamental en nuestra sociedad porque con su iniciativa, visión y asunción de riesgos son capaces de cambiar las reglas del juego. Son los verdaderos creadores de puestos de trabajo y, por lo tanto, de riqueza y bienestar social, y contribuyen de manera decisiva a mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Además, la iniciativa privada jugará un papel clave a la hora de enfrentarnos a retos tan importantes como la revolución digital o la transición climática".

Por su parte, Garamendi subrayó el valor de un acuerdo, que se reedita desde hace ya nueve años y que facilita que las empresas puedan acceder, de forma ágil, a la financiación necesaria para fortalecerse y crecer en un mercado cada vez más competitivo.

"Resulta clave que nuestro tejido productivo cuente con recursos para hacer frente a desafíos que ya están ahí, como el de la sostenibilidad, donde la competitividad de nuestras empresas y la transición energética deben ir de la mano", añadió el presidente de la patronal.

## Naturgy niega la acusación de la Fiscalía de manipular el precio del mercado eléctrico

### Efe MADRID

La energética Naturgy ha negado haber manipulado el precio del mercado eléctrico, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya presentado una querella por un supuesto delito contra el mercado y los consumidores por incrementar de forma abusiva los precios de produc-

ción energética. Fuentes de la compañía afirmaron que Naturgy estudiará el contenido de la querella cuando le sea notificada y realizará "todas las actuaciones procesales precisas para demostrar que siempre ha actuado con pleno respeto a la legislación".

La querella se centra en los precios de producción en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3 entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, durante la pandemia.

Las diligencias se iniciaron a instancias de la asociación de consumidores Facua, además de contar con documentos e informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

#### ÍNDICES BURSÁTILES



Madrid Íbex 35 0,80% 11.444



Nueva York Dow Jones 30 0,20% 38.886,17



Tokio Nikkei 225 0,55% 38.703,51



Euro Stoxx 50 PP valores 0,66% 5.069,09

| Nombre           | Último  | Var % | Var € | Ac. Año* | Máximo  | Minimo  | Volumen    | Capital |
|------------------|---------|-------|-------|----------|---------|---------|------------|---------|
| ACCIONA          | 119,000 | -1,08 | -1,30 | -10,73   | 121,300 | 118,100 | 73.949     | 6.528   |
| ACCIONA ENER     | 21,620  | -1,99 | -0,44 | -23,01   | 22,220  | 21,400  | 303.153    | 7.118   |
| ACERINOX         | 9,910   | -0,05 | -0,01 | -4,03    | 9,980   | 9,885   | 366.774    | 2.681   |
| ACS              | 40,940  | -0,29 | -0,12 | 3,11     | 41,400  | 40,880  | 411.106    | 11.122  |
| AENA             | 182,600 | 1,39  | 2,50  | 16,17    | 185,000 | 181,000 | 153.450    | 27.390  |
| AMADEUS IT GROUP | 67,660  | -0,70 | -0,48 | 5,01     | 68,700  | 67,300  | 655.948    | 30.481  |
| ARCELORMITTAL    | 23,540  | 0,81  | 0,19  | -7,54    | 23,540  | 23,130  | 357.537    | 20.664  |
| BANCO SABADELL   | 1,898   | 1,39  | 0,03  | 74,15    | 1,898   | 1,855   | 12.469.388 | 10.323  |
| BANKINTER        | 7,832   | 2,94  | 0,22  | 37,28    | 7,870   | 7,546   | 3.178.990  | 7.040   |
| BBVA             | 9,798   | 2,60  | 0,25  | 23,49    | 9,798   | 9,502   | 8.983.753  | 56.469  |
| CAIXABANK        | 5,210   | 3,87  | 0,19  | 52,05    | 5,216   | 5,006   | 12.159.208 | 38.412  |
| CELLNEX TELECOM  | 34,480  | 0,09  | 0,03  | -3,31    | 34,720  | 33,910  | 1.252.630  | 23.423  |
| COLONIAL         | 6,410   | 0,39  | 0,02  | -2,14    | 6,440   | 6,355   | 1.262.063  | 3.459   |
| ENAGAS           | 14,800  | 0,75  | 0,11  | -3,05    | 14,820  | 14,670  | 1.075.673  | 3.877   |
| ENDESA           | 18,705  | 0,32  | 0,06  | 1,33     | 18,780  | 18,555  | 861.929    | 19.804  |
| FERROVIAL        | 36,540  | 0,55  | 0,20  | 10,66    | 36,800  | 36,500  | 477.225    | 27.065  |
| FLUIDRA          | 22,300  | -0,45 | -0,10 | 18,30    | 22,720  | 22,300  | 184.843    | 4.363   |
| GRIFOLS          | 9,356   | -1,70 | -0,16 | -39,46   | 9,710   | 9,304   | 1.578.562  | 3.987   |
| IAG              | 2,029   | -0,98 | -0,02 | 13,92    | 2,064   | 2,025   | 5.712.255  | 10.087  |
| IBERDROLA        | 12,330  | -0,48 | -0,06 | 5,64     | 12,435  | 12,260  | 5.179.830  | 79.199  |
| INDITEX          | 45,990  | 0,92  | 0,42  | 18,65    | 46,420  | 45,570  | 1.364.245  | 143.335 |
| INDRA            | 21,760  | 1,12  | 0,24  | 55,43    | 22,040  | 21,700  | 479.584    | 3.844   |
| LOGISTA          | 26,860  | 0,67  | 0,18  | 15,44    | 26,980  | 26,780  | 136.545    | 3.566   |
| MAPFRE           | 2,228   | 1,27  | 0,03  | 19,21    | 2,228   | 2,196   | 2.091.482  | 6.861   |
| MELIÁ HOTELS     | 7,990   | -1,60 | -0,13 | 34,06    | 8,180   | 7,980   | 428.285    | 1.761   |
| MERLIN PROP.     | 11,110  | -0,63 | -0,07 | 12,85    | 11,210  | 11,040  | 610.111    | 5.219   |
| NATURGY          | 24,680  | 0,41  | 0,10  | -6,78    | 24,780  | 24,580  | 249.057    | 23.930  |
| REDEIA           | 16,980  | 0,24  | 0,04  | 15,98    | 17,130  | 16,920  | 549.127    | 9.188   |
| REPSOL           | 14,565  | 0,48  | 0,07  | 11,58    | 14,585  | 14,455  | 2.512.929  | 17.731  |
| ROVI             | 90,450  | 0,50  | 0,45  | 50,25    | 90,750  | 88,750  | 40.349     | 4.886   |
| SACYR            | 3,466   | -0,74 | -0,03 | 13,05    | 3,504   | 3,460   | 1.723.680  | 2.642   |
| SANTANDER        | 4,744   | 1,36  | 0,06  | 28,03    | 4,765   | 4,656   | 23.383.628 | 75.069  |
| SOLARIA          | 11,770  | -2,97 | -0,36 | -36,75   | 12,170  | 11,730  | 994.555    | 1.471   |
| TELEFÓNICA       | 4,416   | 0,39  | 0,02  | 24,96    | 4,459   | 4,379   | 8.326.135  | 25.039  |
| UNICAJA BANCO    | 1,307   | 2,03  | 0,03  | 53,51    | 1,314   | 1,282   | 8.966.913  | 3.470   |

### JORNADA ALCISTA

### El parqué

### ÁLVARO ROMERO

Analista de renta variable en Singular Bank

A pasada jornada fue alcista en todos los índices europeos tras la bajada de tipos por parte del BCE, el CAC 40 francés subió un 0,42%, mientras el IBEX35 se revalorizaba un 0,80%.

En España la jornada fue muy positiva con gran protagonismo del sector financiero que reaccionaba al alza tras la noticia de la bajada de tipos de interés en la Eurozona, a pesar de que en primera instancia podría considerarse como algo negativo para la banca, la reacción positiva era debida al enfriamiento de las expectativas de nuevas bajadas en los próximos meses. Destacaban

con subidas notables: Caixabank, Bankinter, Unicaja y BBVA. Además, conocíamos la noticia de que la Fiscalía había decidido querellarse contra Naturgy por el alza injustificada de precios durante la pandemia.

En el plano internacional, destacamos la venta de 12 mil millones de acciones que ha realizado Aramco, la compañía petrolera más grande del mundo comunicaba que había tenido mucha demanda por parte de fondos asiáticos y occidentales, a diferencia de cuando hizo la salida a bolsa hace unos años.

En EEUU, la jornada fue tranquila sin grandes subidas ni bajadas en los índices, a nivel empresarial destacamos la subida de Lululemon tras presentar unos buenos resultados del primer trimestre y anunciar un programa de recompras.

El Nasdaq caía un 0,1% al cierre de la sesión europea mientras el S&P 500 se mantenía pla-

### Cultura | PANORAMA

### **ESPECTÁCULO**



El artista samoano Falaniko Solomona protagoniza el baile de cuchillos de fuego.

FOTOGRAFÍAS: CARLOS GUERRERO

 El Circo del Sol estrena 'Alegría, bajo una nueva luz' en Málaga, donde se representará hasta el 30 de junio
 Llegará a Sevilla el 28 de septiembre

## La poesía se hace acrobacia

Cristina Cueto MÁLAGA

"Querer, entre cielo y mar, sin fuerza de gravedad, sentimiento de libertad", estos versos pertenecen a Querer, una de las canciones del maravilloso repertorio de Alegría, el espectáculo con el que el Circo del Sol consiguió conquistar el corazón de miles de personas en 1994 y que vuelve a subirse a las tablas con un aire renovado bajo el nombre de Alegría, bajo una nueva luz. A pesar de su frescura, mantiene intacta la magia de la obra original que llega al público en forma de música y acrobacias. Manifestaciones poéticas -¿por qué no?que no entienden de imposibles, de alturas, de fuerzas o de miedos. Más bien demuestran que el ser humano es libre e infinito, capaz de destruir, pero también de crear una belleza que emociona y sorprende al más escéptico.

Entrar en la carpa del Circo del Sol es sinónimo de volver a ser un niño. Se trata de un espacio donde la noción del tiempo no tiene sentido. Las manecillas del reloj pasan demasiado rápido mientras la vida fuera sigue su curso. Y es que la duración de Alegría, bajo una nueva luz –unos 100 minutos con un descanso de 20– se hace corta y deja un regusto de ganas de más. Al menos esa fue la sensación general que sintió el público

que disfrutó de su estreno en Málaga el pasado martes, 4 de junio. El espectáculo permanecerá en la ciudad hasta el 30 de este mes. y volverá a Andalucía –concretamente a Sevilla– del 28 de septiembre al 10 de noviembre.

Cuando uno se adentra en el patio de butacas puede ver al fondo del escenario un trono vacío. También un cetro sin dueño dando vueltas en el centro. Mientras los espectadores van tomando asiento se ven sorprendidos por un grupo de variopintos personajes que forman la corte de un reino sin monarca. Precisamente sobre elegir a un nuevo regente versa Alegría, bajo una nueva luz. El viejo orden -con su peculiar indumentaria en tonos azules-batalla contra la juventud -los Bronxpara conseguir el poder.

En medio de esta lucha está el bufón del rey –el Sr. Fleur que interpreta el ucraniano Bohdan Zavalishyn– que intenta desesperadamente alzar ese cetro sin dueño y sentarse en ese trono vacío. El intérprete tiene el poder de despertar rechazo y cariño a partes iguales. Una de cal y otra de arena. Por un lado, su condición engreída y manipuladora provoca el repudio del espectador. Confronta con su naturaleza atormentada que crea una ternura irremediable.

54 artistas de 17 nacionalidades son los encargados de dar vida a

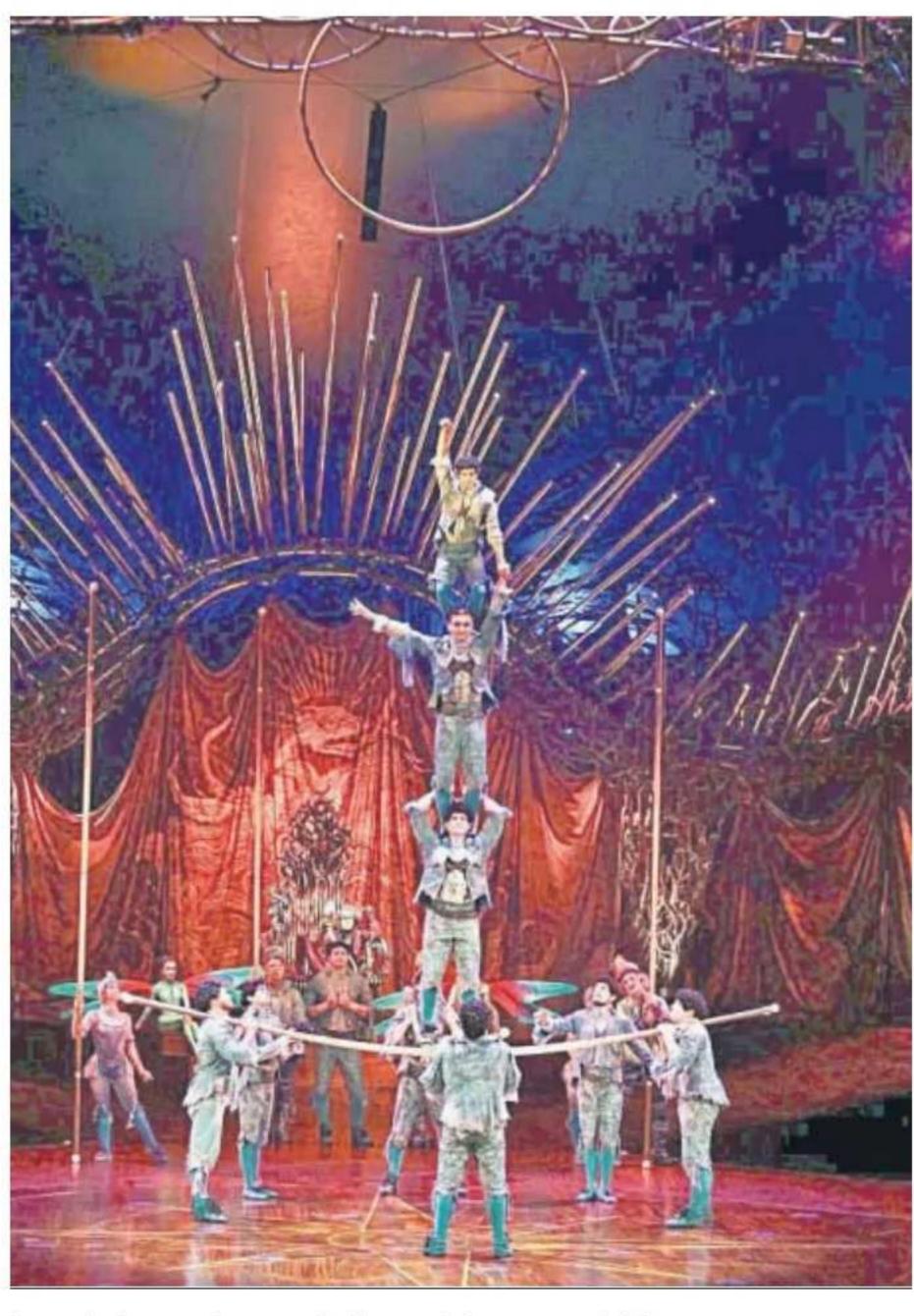

Los aristócratas durante el número de barras acrobáticas.

esta trama. También son los culpables de dejar boquiabiertos a los presentes. Desde el primer número de barras acrobáticas en el que los aristócratas tratan de convencer al nuevo rey de que el cambio no es bienvenido hasta el baile de cuchillos de fuego en el que los Bronx dan luz al futuro del reino. Durante esta actuación, no fueron pocos los que se preguntaron cómo el artista samoano Falaniko Solomona podía manejar este elemento a su antojo, pasándoselo de mano en mano o poniéndoselo sobre las plantas de los pies. Todo ello con una sonrisa en la cara-como si la gesta fuera pan comido- al son de la enérgica percusión del estadounidense Anthony Prochilo. Pero no fueron las únicas escenas que dejaron sin habla. También el del trapecio volante, que evidencia -a 20 metros de altura- la importancia de confiar plenamente en el

El 'show' es una versión renovada de la obra original, estrenada en 1994

compañero. Y, por supuesto, la icónica tormenta de nieve –guiño al *Alegría* original– que protagonizan los Payasos. Los dos chiflados consiguen desencadenar un fuerte vendaval que envuelve a todos los presentes y crean la principal experiencia inmersiva del espectáculo.

Otro de los grandes personajes de la obra -porque funciona como tal- es su banda sonora, que llegó a estar nominada para los Grammys en 1995. A través de canciones como Kalandéro, Jeux d'enfants, Vai vedrai, Malioumba y, por supuesto, la archiconocida Alegría se desarrolla una historia con destellos de esperanza, pasión y amistad. Sara Manesse y Cassia Raquel, de blanco y negro respectivamente, son las encargadas de ensamblar sus voces para dar sentido a cada escena. Viajando desde la oscuridad a la luz a través de sus tonos y matices. Mención aparte merecen los arreglos que se han hecho para actualizar el repertorio.

El último detalle a destacar -y no por ello menos importante- es el enorme equipo técnico, vestuario, maquillaje, sonidos y luces que hacen posible que la carpa se colme de aplausos. Más de medio centenar de profesionales trabajan en la trastienda para garantizar la seguridad de los artistas y para medir –con precisión milimétrica-que todo aquello que parece ilógico se convierta en realidad. El equipo sigue la filosofía que marca el director del show, Jean-Guy Legault: "Alegría es la pasión que arde en nuestro interior, un fuego prendido por la voluntad de crear una nueva era de luz, en la que lo imposible no es más que una palabra que nos impulsa a hacer realidad los sueños más impensables". Y entre todos lo consiguen. No caben dudas de ello.

### **TOROS**

### ANTONINI DE JIMÉNEZ. ESCRITOR Y PROFESOR

Este doctor en Economía que arrasa como 'youtuber' ha alumbrado a la imprenta el libro

'¿Por qué deberías ser taurino?' • Hoy presenta su obra en compañía de Juan José Padilla

## "Las corridas de toros enaltecen la valentía, la lealtad y la entrega"

#### Álvaro R. del Moral SEVILLA

Antonini de Jiménez no es un aficionado al uso. Ni falta que le hace. Su defensa numantina del ser y sentirse taurino va más allá del mero hecho de asistir a una plaza de toros y se convierte en un grito desacomplejado de libertad, en una ética vital. Este marchenero, profesor universitario en Colombia, ha dado a la imprenta el libro ¿Por qué deberías ser taurino? editado por Sr. Scott que se presenta hoy en la Casa del Libro. —La primera pregunta la presta el título del libro...

-Todos estamos llamados a ser mejores personas y los toros lo logran. En el libro intento defender -y creo que lo consigo- que las corridas son moralmente buenas porque enaltecen tres valores que son indispensables para el desarrollo de las personas: la valentía,

Si estás sometido a la cobardía, el buenrollismo y la mediocridad no puedes revestirte de libertad"

la lealtad y la entrega. Son las columnas de la libertad.

-Esos valores los contrapone a tres condicionantes del mundo de hoy: la cobardía, la mediocridad y el buenrollismo.

-Cuando estás sometido a la mediocridad, al buenrollismo y la cobardía no estás en condiciones de revestirte de libertad y todo lo que tenga que ver con ella te parece obsceno, decadente... En realidad tiene que ver con lo mal que vives.

-Llegó a definirse como antitaurino en España y sufrió una epifanía taurina... ¡En Camboya!

-De hecho lo que yo intento resolver en el libro es esa paradoja. Lo español no cabe en la Península Ibérica. El español construye su identidad contra los otros españoles. Éste es el único país del mundo que abuchea a su himno nacional pero eso ocurre porque somos demasiado grandes; tenemos una vocación imperial. Sólo cuando sales fuera y abres las fronteras de tu mente empiezas a dejar que lo español empiece a entrar dentro de ti con naturali-



El autor posa con los ejemplares de la obra que presenta hoy en la Casa del Libro de Sevilla.

### De Sevilla al Foro: una intensa ronda de presentaciones

La Casa del Libro, en la calle O'Donnell, acoge hoy la presentación del libro de Antonini de Jiménez, que estará acompañado para la ocasión del periodista Víctor García-Rayo y el diestro Juan José Padilla, al que profesa una especial admiración. Esta ronda de presentaciones le llevará en una intensa semana a Écija, Marchena –donde estará acompañado de Francisco Rivera– y la Feria del Libro de Madrid el domingo 16 de junio.

dad, tomando sus espacios y llenando los huecos que habían ocupado la desidia y el rencor. Ahí me encontré con los toros. La tauromaquia es mucho más que toros, afición, cultura, tradición... Es el baluarte de la libertad encarnada en lo hispano.

### -¿Los toros pertenecen a esa leyenda negra que hemos comprado de nosotros mismos?

-La hemos comprado porque no cabe entender los toros y lo que ocurre dentro de una plaza cuando el ser humano, el español, vive felizmente instalado en la mediocridad y se conforma con ser de un partido político, del Betis o del Sevilla, y organiza su vida con una serie de movimientos que son absolutamente estrechos. Eso gene-

ra mucha represión, mucha mala leche porque no eres libre y te dejas gobernar por lo políticamente correcto. En el mundo de los toros ocurre lo contrario. Yo he conocido a Sebastián Castella y a Juan José Padilla y me parecen personas excepcionales ¿Cómo puede ser que un supuesto asesino genere en mí algo tan maravilloso? Tienes que hurgar en esas pistas para sacar conclusiones y una de ellas es... ¿Por qué debería ser taurino? –Manizales es Colombia...

-No va a pasar nada. Hace unos días se prohibieron las corridas pero esa prohibición será efectiva en tres años. Al gobierno socialista de Petro le quedan dos años así que las corridas, de facto, no van a desaparecer. En ese eje de Colombia, Ecuador y Venezuela, cuando critican a España lo hacen con un sentimiento de orfandad, no de odio.

#### -El socialismo es una de sus bestias negras...

-Socialismo es que un aficionado esté comiendo un domingo con la familia y salga un antitaurino y no tenga la valentía de decir delante de todos que es taurino sino que se censura a sí mismo por miedo a los demás. Eso es socialismo votes al PP, a Vox o a quien quieras. Socialismo es una forma de vida, no de filiación política.

#### -Los toros se han convertido en un tema recurrente en la eterna campaña electoral que vivimos.

-El sustrato que hay detrás de ese debate es elegir entre la libertad o la servidumbre. Al final se trata de escoger entre un mundo libre o un mundo de siervos. Los enemigos de la libertad odian los toros. ¿Quién torea? Un hombre libre.

44 Ser taurino es encontrarte a ti mismo, estar cerca del oráculo de Delfos, estar con los clásicos"

¿Quién obedece? Un esclavo.

-Decía Ortega y Gasset que para entender la historia de España había que estar pendiente de las corridas de toros.

-Es una radiografía de lo español. Se están llenando las plazas pero también lo hacen las iglesias porque toros y Dios van muy de la mano. El que ama a los toros se quiere a sí mismo, tiene amor propio, no es resentido ni socialista... Todo lo que viene derivado de la libertad y por ende de los valores patrocinados por los toros nos hace mejores personas. El único antídoto que tenemos contra Pedro Sánchez es la libertad.

#### -¿Ser taurino en 2024 es situarse a la vanguardia?

-Es ser lo mejor que se puede ser en este mundo. Es ser un referente, convertirte en un reaccionario frente a lo políticamente correcto, es encontrarte a ti mismo, estar cerca del oráculo de Delfos, estar con los clásicos, estar con la verdad, cerca de la muerte, la magia, la razón, la belleza, el bien y lejos de los doritos, la mediocridad o Netflix.

**TOROS** 

MADRID I VIGÉSIMOCUARTO FESTEJO DEL ABONO DE SAN ISIDRO

### Maltrato de Madrid a Escribano

 Al gerenense le birla el palco una oreja, repitiéndose el maltrato de ir una sola tarde a Las Ventas
 Bajo un vendaval, Ferrera perdió un trofeo con la espada
 Muy digno José Garrido

Luis Carlos Peris



#### PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS DE MADRID

**GANADERÍA:** Seis toros cinqueños de Adolfo Martín muy bien presentados con la peculiaridad de que los que embestían no tenían fuerza,

TOREROS: Antonio Ferrera, de blanco y oro con cabos negros, silencio en el primero y un aviso con ovación y saludos en el cuarto. Manuel Escribano, de nazareno y oro, saludos en su primero y clamorosa vuelta al ruedo en el quinto. José Garrido, de celeste y azabache, silencio en el tercero y ovación y saludos en el sexto.

CUADRILLAS: Destacaron a pie Juan Luis Moreno, Javier Valdeoro y saludaron Ángel Otero y Víctor Manuel Martínez. INCIDENCIAS: Corrida vigesimocuarta de la Feria de San Isidro en tarde de calor bochornoso que pasa a ser lluviosa a partir del tercer toro. Casi lleno.

STÁBAMOS en la tarde que se cerraba el ciclo de los cárdenos. Habían pasado ya Victorino Martín y José Escolar cuando llegaban a Las Ventas los cárdenos de Adolfo Martín. Seis toros cinqueños de una divisa a la que sólo se espera con entusiasmo en Madrid, pues resulta difícil de pensar que haya algún día adolfos en Sevilla. Toros hermanos de los de la A coronada y tres valientes para mandarlos al desolladero.

Y con estos toros tan esperados por Madrid, tres valientes. Y entre esa terna de valientes, un héroe que está siendo duramente maltratado por el establishment y al que también ayer maltrataría el palco de Las Ventas del Espíritu Santo. Habitualmente, el palco siempre está bajo sospecha, pero lo de ayer fue inadmisible. La víctima, un torerazo como Manuel Escribano, al que ningunean en los despachos y al que ayer le birlaron una oreja de ley. Llovía a mares sobre Madrid cuando Escribano repetía la faena de irse a chiqueros para recibir al tremendo Aviador a portagayola como ya había hecho una hora antes en el saludo a Baratillo. Manuel tiene esa costumbre y lo cierto es que la pone en liza lo mismo en Las Ventas que en el gache más escondido. Bueno pues de nada iba a servirle esa hazaña de estar a retortero en los tres tercios, que hay que ver cómo banderilleó sus dos toros. O sea que un torero que se va a portagayola en sus dos toros, que hace lo propio en banderillas, que luego se juega literalmente la vida con tremenda voltereta incluida, todo bajo un diluvio y que tira la moneda al entrar a matar fue maltratado



Desarbolado por 'Baratillo', Manuel Escribano estuvo toda la tarde por encima de su lote y de su segundo le birló el presidente una de sus orejas.



Toda la tarde muy firme, de esa forma tuvo que pelearse Antonio Ferrera con 'Malagueño' y todo bajo un vendaval.

por un presidente que no le hizo caso a la mayoría que pedía la oreja. Podrá argumentar el usía que en ese momento estaban desertizados los tendidos, pero sí que estaban repletas las andanadas y ahí sí había mayoría de pañuelos solicitando el trofeo para el gerenense.

Fue la nota más a tener en cuenta de cuanto ocurrió en una tarde de sol y bochorno que se fue convirtiendo en lluviosa a partir del primer toro de Garrido y que para cuando sucedió el ultraje a Escribano ya era una especie de diluvio. Quiere decirse que a los inconvenientes e incomprensiones hay que añadir lo de torear bajo un diluvio. También bajo un diluvio se fajó Antonio Ferrera con Malagueño, un toro con clase, pero cortito de fuerza. Qué bien estuvo con ese toro y cómo chirría a la vista ese capote azul con vuelta celeste. Llu-

via y viento para una imagen digna de los pinceles de Solana y ahí Ferrera toreando con temple y con mucho gusto bajo un vendaval que convertía los engaños en banderolas. Mérito grande dar esos naturales desmayado bajo unas dificultades meteorológicas tan acusadas. Si con el que abrió plaza de nombre *Pecador*, Antonio optó por la brevedad, con su segundo, el citado *Malagueño*, dio una lección de toreo templado y poderoso, que con temple también puede dominarse al de turno. No cortó oreja porque mató a la última, pero sus naturales ahí quedaron.

Como sus compañeros de terna, José Garrido sólo contaba con la bala de los adolfos para abrirse camino y hay que dejar constancia de que el pacense estuvo muy por encima de su lote. Sombrerillo sale comiéndose el capote del matador, pero en la muleta se hace como de Guisando, opta por pararse y no dar una sola embestida. Para entonces comienza a llover, se lo quita mediante un bajonazo, aquí paz y después gloria. Pero la gloria estaba de descanso y no se dejó ver apenas. Eso sí, con Tostadito, un ejemplar de seiscientos kilos, Garrido estuvo muy bien, por supuesto que muy por encima del galán que tenía delante. Tragando una barbaridad se lució a la verónica de salida y en el toreo fundamental en el último tercio. Se lució en redondos y brilló en una naturales valentísimo para un epílogo con la mano izquierda en naturales a pies juntos de mucha torería y como la estocada cayó fuera de sitio, todo quedó en fuerte ovación de despedida. Y de esa manera se cerró la tercera tarde de esos cárdenos que tanto gustan en Madrid, como si ya no tuviéramos suficiente con vitorinos. Y para el recuerdo, cómo un torero es maltratado en los despachos y desde el palco.

### DP DEPORTES

### CÓRDOBA CF

## El foco en la Ponferradina

 Antonio Fernández Monterrubio apunta que "no vamos a celebrar todavía nada y hay que ir pasito a pasito" ● "Nos da exactamente igual quién venga después", expuso el CEO del club



Antonio Fernández Monterrubio saluda a pie de campo a Álex Sala tras la victoria del Córdoba CF en El Toralín a la Ponferradina.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

### Antonio García CÓRDOBA

"El foco está puesto en el partido de Ponferrada". Antonio Fernández Monterrubio, en un acto que tuvo lugar ayer en la Diputación de Córdoba y en el que se conmemoraban los ascensos de Cartagena de 1999 y de Las Palmas de 2014, que este año cumplen 25 y 10 años, respectivamente, expuso que solo quieren pensar en el compromiso de este domingo en El Arcángel (20:15).

A pesar del triunfo en El Toralín del pasado domingo (0-1), el Córdoba CF solo mira al siguiente paso. "No queremos pensar en otra cosa que en el partido ante la Ponferradina", comentó Antonio Fernández Monterrubio. Además, añadió que es "consciente de la ilusión que se está generando y es normal y nos gusta, pero dentro del club tenemos los pies y el foco puesto en Ponferrada".

"Vamos a conmemorar el 25 aniversario del ascenso en Cartagena del 99, que me sigue sorprendiendo que sea el más celebrado del Córdoba porque es a Segunda División y porque hubo

otro hace diez años a Primera en Las Palmas. Vamos a quedarnos con esa celebración y no vamos a celebrar todavía nada porque mis compañeros lo dan por fácil y no tiene nada de fácil", apuntó el CEO cordobesista.

Por otro lado, también señaló el consejero delegado del Córdoba CF que "si ganamos ese partido, porque el equipo siempre sale a ganar los partidos, después el fútbol nos pondrá a cada uno en nuestro sitio y ya pensaremos en el siguiente". Eso sí, dejó claro Antonio Fernández Monterrubio que les da

"exactamente igual quién venga después", en alusión a si prefiere al Ibiza o al Barcelona Atlètic como el posible rival de la final del play off de ascenso".

"Somos el Córdoba CF y lo afrontaremos con la misma ilusión y humildad que nos ha lle-

"Ojalá nos queden tres partidos y lo podamos celebrar en Tendillas", afirma Monterrubio vado hasta aquí durante toda la temporada", comentó Antonio Fernández Monterrubio sobre el siguiente reto que tenga el club si se deshace primero de la Ponferradina. Además, como ya hizo la pasada semana en el Ayuntamiento de Córdoba, el consejero delegado volvió a reiterar que ahora "la única diferencia es que podemos mencionar que el ascenso no está prohibido".

Con el salto de categoría entre ceja y ceja ya, el CEO del Córdoba CF indicó que "lo vamos a pelear y lo vamos a luchar, pero

### El club fija la hora del recibimiento

### A. G. CÓRDOBA

El Córdoba CF anunció ayer que el recibimiento a su equipo tendrá lugar a las 18:15 de este domingo en la puerta 00 de El Arcángel. La entidad blanquiverde espera que sus aficionados animen a sus jugadores a su llegada al estadio ribereño, que presenciará la mejor entrada de la temporada.

Como ya sucedió en El Toralín, el CCF será recibido por sus aficionados en el duelo de vuelta de esta primera eliminatoria del play off de ascenso, con el fin de que sean sus propios seguidores los que anoten ese deseado primer gol y den los ánimos suficientes a sus jugadores para que consigan el pase a la ronda definitiva.

Con una fan zone que arrancará a las 12:00 en los aledaños de El Arcángel, los aficionados tienen el segundo punto importante con el recibimiento a sus jugadores. Una vez que los de Iván Ania estén ya en el interior del estadio ribereño, los seguidores blanquiverdes tendrán media hora, a las 18:45, hasta que el club habrá las puertas para acceder al interior del *Reino* cordobesista.

Con el fin de evitar colas, el Córdoba CF recomienda llegar también lo antes posible a El Arcángel. De este modo, antes de que arranque el partido, ya estén las gradas repletas de aficionados del estadio ribereño. Así, el mosaico que está previsto realizarse con la salida al terreno de juego de ambos equipos pueda lucir también de la mejor manera posible.

Serán unos voluntarios de las peñas oficiales del Córdoba CF los que preparen estas cartulinas para que se pueda llevar a cabo este mosaico en el arranque del envite de los de Iván Ania ante la Ponferradina. Luego, será el turno de seguir un partido en el que los blanquiverdes buscarán el pase a la final del *play off*.

En 2007, el CCF logró su último ascenso a Segunda División en Huesca, pero una semana antes de ese gran día para el cordobesismo marcó el primer gol con un recibimiento muy recordado, punto clave para la victoria final (2-0). Ahora busca repetir este ejemplo de nuevo.

#### El CCF saca hoy a la venta una nueva remesa de localidades

El Córdoba CF tiene una nueva remesa de entradas para el partido de este domingo ante la Ponferradina. Tras anunciar que se había agotado todo el papel disponible el pasado domingo para esta cita en El Arcángel, estas localidades son la última oportunidad de que los aficionados puedan estar presente en el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria del play off de ascenso. Tras la devolución de entradas que no va a necesitar finalmente la Ponferradina, el Córdoba CF, tras agradecer 'su comprensión y colaboración" a la entidad berciana, sacará a la venta hoy viernes a partir de las 12:00 este último

paquete de localidades para el compromiso de este domingo en El Arcángel, con el fin de que el aforo del estadio ribereño esté completo para este envite. La venta de estos tickets comenzará hoy a las 12:00 "hasta agotar existencias". Los aficionados que deseen adquirir una de estas localidades lo podrán hacer de forma presencial en las taquillas de El Arcángel o de forma online a través del área social del club. No obstante, ya advirtió en su comunicado el club de que "no son muchas las entradas que se ponen a disposición de la afición", por lo que la previsión es que se agoten "pronto".



Varios aficionados sacan sus localidades en las taquillas del estadio.

hay que ir pasito a pasito". "Ojalá nos quedan tres partidos y podamos celebrar en Las Tendillas y dentro de diez años volvemos a conmemorar otro ascenso a Segunda División", expuso Antonio Fernández Monterrubio. "Tenemos que sentirnos orgullosos de la gente que logró estos dos ascensos que conmemoramos, estamos orgullosos de ellos y tenemos aquí al míster (Pepe Escalante) que de alguna forma representa a toda esa historia que lo ha conseguido", apuntó el consejero delegado blanquiverde.

Por último, señaló que "el domingo nos vemos y seguiremos luchando y peleando" por un ascenso a Segunda División, el gran reto de la entidad cordobesista desde que Infinity se hizo cargo del club. Tras cinco años alejado del fútbol profesional, el Córdoba CF está a tres pasos de retornar, pero antes debe deshacerse de la Ponferradina, al que vencieron los de Iván Ania en la ida de esta primera eliminatoria y al que deben dejar fuera para seguir hacia adelante con el sueño de volver a la categoría de plata.



MIGUEL ÁNGEL SALAS

Los aficionados cordobesistas, durante el recibimiento en El Toralín.



Martínez, con un vendaje en su pierna derecha, se ejercita en la sesión de ayer en El Arcángel.

CÓRDOBA CF

## Martínez se pone a disposición de Ania

El central onubense ya entrena con el grupo y está disponible para la cita de este domingo

A. G. CÓRDOBA

La enfermería se despeja de nuevo en el Córdoba CF. Tras contar con Calderón para el duelo en El Toralín, ahora es Martínez el que entrenó con normalidad con el grupo durante la sesión llevada a cabo ayer en El Arcángel. De este modo, el central de La Palma del Condado se pone a disposición de Iván Ania para el compromiso de este domingo que disputará el conjunto blanquiverde ante la Ponferradina.

Los problemas físicos han acompañado a Martínez desde que aterrizó este pasado mercado invernal en el Córdoba CF. Tras hacerse su fichaje tras acumular unos meses inactivo por tener la competición en Estados Unidos el pasado mes de noviembre. Tras debutar de blanquiverde el pasado 11 de febrero ante el Atlético de Madrid B en El Arcángel, el defensor onubense, que firmó por lo que quedaba de este curso y uno más, solo pudo disputar tres citas al completo de las ocho en las que estuvo presente en los esquemas de Iván Ania.

Llamado a ser titular tras la baja médica de Gudelj, Martínez se topó con las molestias físicas. En su estreno de blanquiverde, el de La Palma del Condado solo duró 42 minutos sobre el verde. Tras perderse el duelo de la siguiente jornada en el Alfonso Murube ante el Ceuta, volvió al once inicial ante el Melilla, pero fue relevado al descanso por Iván Ania.

El quiero y no puedo de Martínez siguió cuando no pudo estar presente en Mérida. Eso sí, regresó a la titularidad en el compromiso en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla. No obstante, Iván Ania nuevo lo tuvo que relevar en el minuto 64 de este encuentro. A partir de ahí, llegó la época más estable del de La Palma del Condado con el Córdoba CF, al poder completar tres partidos (Alcoyano, Intercity y Málaga).

Tras estos tres partidos en los que disputó los 90 minutos, Martínez volvió a salir con molestias físicas en el compromiso ante el Recreativo Granada. El choque en Los Cármenes estaba ya decidido y solo quedaban dos minutos para cumplirse el tiempo reglamentario cuando fue cambiado por Iván Ania. El de Oviedo le dio galones de titular a la siguiente jornada de nuevo ante el Atlético Sanluqueño, pero regresaron los problemas musculares y fue cambiado al descanso.

Alejado de los terrenos de juego por unas molestias en el cuádriceps desde el pasado 11 de mayo, Martínez se perdió los dos últimos partidos de la fase regular del Grupo 2 de Primera Federación, en la que los blanquiverdes se midieron al Ibiza y al Algeciras. Además, aunque viajó con el grupo a Ponferrada, no entró entre los jugadores convocados por Iván Ania para la cita en El Toralín.

Tras prácticamente un mes fuera de los terrenos de juego, Iván Ania vuelve a tener a su disposición a Martínez. El de La Palma del Condado empieza a ver la luz y a recuperar sensaciones, por lo que ahora será el de Oviedo el que tenga la última palabra. Aunque todavía quedan dos entrenamientos, el preparador asturiano podrá aclarar algo más este tema este viernes durante la rueda de prensa previa al compromiso ante la Ponferradina.

Durante el partido de ida de esta primera eliminatoria de play off de ascenso a Segunda División, Iván Ania apostó por Mati Barboza para acompañar a Lapeña en el eje de la zaga –en el banquillo se quedaron Carlos García y Adri Castellano-. El joven zaguero malagueño completó un buen encuentro en El Toralín, por lo que todo hace indicar que pueda tener continuidad en el once inicial en el choque de vuelta de este domingo en El Arcángel. Todo dependerá del preparador asturiano y de las prestaciones de un Martínez que quiere volver a estar disponible en esta recta final de campaña para el Córdoba CF.

38 Viernes 7 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

#### **DEPORTES**

#### **FÚTBOL** ► SELECCIÓN



Luis de la Fuente charla con Carvajal, Nacho y Joselu tras su llegada a la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.

EUROPA PRESS

## Carvajal, Nacho y Joselu cierran el 29

 El seleccionador, tras la llegada de los campeones de Europa del Real Madrid, hará los tres descartes hoy

Efe SEVILLA

Luis de la Fuente, seleccionador español, ya cuenta con los 29 jugadores convocados para la Eurocopa 2024, de los que tendrá que realizar hoy viernes tres descartes, tras la llegada de los campeones de Europa con el Real Madrid Dani Carvajal, Nacho Fernández y Joselu Mato.

Con la incorporación el miércoles de Aymeric Laporte y en la mañana del jueves de los tres jugadores que más tarde terminaron la temporada con su club, el pasado sábado en la final de Champions en Wembley, Carva-

jal, Nacho y Joselu, ya están concentrados todos los integrantes de la selección española. Los cuatro jugadores han disfrutado de unos días de permiso, se ausentaron del primer amistoso en el que España goleó 5-0 a Andorra en Badajoz, y a las 19:00 horas de la tarde completaron en la Ciudad del Fútbol su primer entrenamiento con el resto de compañeros. La expedición, sin Rodri Hernández y Dani Olmo, que se quedaron en la Ciudad del Fútbol entrenando el miércoles, regresó de madrugada de Badajoz y retomó la actividad en sesión vespertina. De los cuatro últimos futbolistas en sumarse a la concentración destaca el regreso de Nacho, que no juega con la selección desde junio de 2023, el día en el que España conquistó la Liga de Naciones en Róterdam.

La selección española de fútbol se enfrentará mañana sábado a Irlanda del Norte en el estadio Son Moix once años después del último de los cinco partidos que ha disputado en Mallorca. El 11 de octubre de 2013 el combinado nacional venció 2-1 a Bielorrusia. España ha jugado cinco encuentros en Palma desde 1985. Ese año empató 0-0 en un amistoso

ante Irlanda del Norte en el viejo Luis Sitjar; en el equipo norirlandés destacaba la figura del delantero Gerry Armstrong, por entonces, jugador del Real Mallorca. La visita de La Roja a la capital balear se repetiría en 1997, también en un amistoso frente a Rumanía, choque que finalizó con empate (1-1). En 2003, la selección española derrotó en un amistoso a Alemania (3-1) en Son Moix, a Islandia (1-0) en 2007 y Bielorrusia (2-1) en 2013. Estos dos últimos partidos correspondieron a la fase de clasificación para la Eurocopa 2008 y el Mundial de 2014, respectivamente.

La selección que dirige el técnico Luis de la Fuente tiene previsto viajar a Alemania directamente desde Mallorca para iniciar su participación en la Eurocopa 2024 a partir del 15 de junio frente a Croacia en el Olímpico de Berlín. España quedó encuadrada en el Grupo B junto a Italia, vigente campeona, Croacia y Albania. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha fijado entre 20 y 70 euros el precio de las localidades para ver en acción en Son Moix al combinado nacional.

**INGLATERRA** 

#### La Premier League mantendrá el VAR, pero con cambios

**Efe** LONDRES

Los clubes de la Premier League votaron a favor de mantener el VAR para la próxima temporada en la reunión mantenida ayer jueves entre los clubes de la liga. La votación, que salió favorable por 19 a 1 para mantener esta tecnología, se llevó a cabo por iniciativa del Wolverhampton Wanderers, que criticó al VAR por sus errores, por restar emoción al juego, por aumentar el tiempo de los partidos y por las interrupciones que produce, además de por la falta de decisión que transmite a los árbitros. El único club que votó a favor de su eliminación fue el Wolves. Sin embargo, la Pre-

Los clubes ingleses buscan mejoras para perder menos tiempo en los encuentros

mier League sí confirmó que se llevarán a cabo mejoras para que el VAR se utilice mejor en la competición.

Entre ellas se incluye "mantener un alto estándar para las intervenciones, que suponga una mejor regularidad y menos interrupciones en el transcurso de los partidos". También, cuando sea posible, repetición de la jugada en las pantallas. Según datos de la Premier League, la eliminación del VAR provocaría más de 100 errores por temporada, al tiempo que aseguró que la tecnología, la campaña pasada, solo cometió cinco fallos, lo que supone una mejoría respecto al curso 2022-2023, cuando se realizaron 11 intervenciones incorrectas del VAR.

#### REMATES

#### Luciano Spalleti anuncia la lista de Italia, rival de España

anunció ayer la lista oficial de los 26 jugadores convocados para la próxima Eurocopa, en la que no están Ivan Provedel (Lazio), Samuele Ricci (Torino) y Ricardo Orsolini (Bolonia), los tres descartados. En la convocatoria final aparecen nombres como Donnaruma, Bastoni, Darmian, Barella, Jorginho, Chiesa, El Shaarawy o Scamacca.

## Brasil exhibe la Copa América con ganas e ilusión de revancha

América, que se disputará a partir del día 20 en Estados Unidos, fue exhibido ayer en la ciudad de São Paulo. La Copa, que pesa 11,85 kilos y acaba de pasar por una restauración inédita para la edición de este año, congregó a aficionados y curiosos en un centro comercial de la capital paulista. Sin Neymar, ausente por una rotu-

ra del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla izquierda, los hinchas de la Canarinha se encomiendan a Vinícius Júnior. El trofeo se exhibirá el sábado en Río, en un acto que contará con la presencia de los exjugadores brasileños Zinho y Carlos Germano. La pentacampeona del mundo debutará en la competición el día 24 ante Costa Rica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

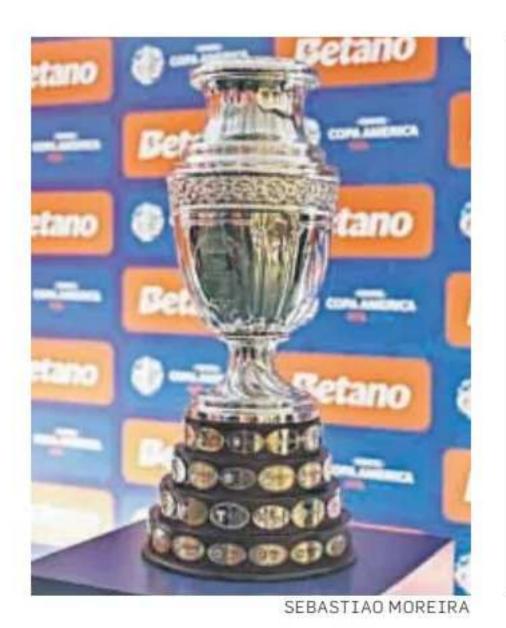

#### El 'Pitu' Abelardo, nuevo técnico del FC Cartagena

CARTAGENA. El asturiano Abelardo Fernández, ex técnico del Sporting de Gijón, el Alavés y el Espanyol, será el nuevo entrenador del Cartagena, con el que se ha comprometido por una temporada. Abelardo, que llegó a ser 54 veces internacional con España conoce bien la Segunda División, en la que militará su nuevo club por quinta temporada consecutiva.

#### **DEPORTES**

**TENIS** ► ROLAND GARROS

## No son futuro, son presente

 Sinner y Alcaraz disputan la primera de semifinal masculina del torneo francés
 Con 22 y 21 años respectivamente, representan la nueva era del tenis

Efe PARÍS

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos jóvenes tenistas que están llamados a dominar este deporte de la raqueta durante la próxima década, se medirán este viernes, en torno a las dos y media de la tarde, en la primera semifinal de Roland Garros y el duelo augura emociones fuertes y mucha competitividad, algo que demuestran los números: trece títulos ATP conquistados por cada uno, un 4-4 en el cara a cara particular en el circuito y 29,5 millones de dólares ganados en premios por el español por los 22,1 del italiano.

El de El Palmar (Murcia), de 21 años cumplidos el 5 de mayo, ocupa el tercer puesto del ranking ATP tras haber sido ya el primero, mientras que el de San Cándido, de 22 –hará 23 el 16 de agosto– aparecerá el lunes oficialmente como líder de la clasificación internacional desbancando al serbio Novak Djokovic.

Los datos que publica la ATP muestran la igualdad existente entre Alcaraz y Sinner, quienes protagonizarán algo parecido a una final anticipada, aunque la amenaza por la otra parte del cuadro, con un Alexander Zverev-Casper Ruud, vaticina también una dura batalla para el que resulte vencedor de la eliminatoria.

El murciano, que presenta un bagaje de 178 victorias y 48 derrotas como profesional y un 50-10 en los torneos de Grand Slam, tendrá enfrente a un rival que acredita un bagaje de 223-76, con un nada desdeñable 50-16 en los cuatro *major*.



CAROLINE BLUMBERG / EFE

La italiana Jasmine Paolini pondrá a prueba la fiabilidad de Iga Swiatek en la final de Roland Garros.

## La italiana Paolini, la revelación, reta a Swiatek en la gran final

La final del cuadro femenino afrontará dos torbellinos, el de tenis que aporta la polaca Iga Swiatek y el de ilusión desbordante de la italiana Jasmine Paolini, que contra todo pronóstico se clasificó a sus 28 años para la pri-

mera final de su vida en un Grand Slam. En sintonía con el romance que el tenis italiano está teniendo con este Roland Garros, Paolini logró colarse por sorpresa en una final en la que nadie dudaba que estaría Swiatek. "Soñar es lo más importante", dijo la italiana tras superar 6-3 y 6-1 a la rusa Mirra Andreeva. Pudo más la determinación de la toscana que la potencia de la rusa en el duelo de promesas. La número 1 del mundo y ganadora de las dos últimas ediciones de Roland Garros, Swiatek, derrotó con contundencia a la estadounidense Coco Gauff, virtual número 2 del ránking, por 6-2 y 6-4. Será la primera vez que se crucen en París después de haberlo hecho ya en los octavos de final de Wimbledon 2022, con victoria de Sinner por 1-6, 4-6, 7-6 (8) y 3-6; y en los cuartos del Abierto de Estados Unidos, con triunfo de Alcaraz por 6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5 y 6-3.

Son dos de los ocho enfrentamientos entre ambos y el equilibrio también se mantiene ahí, con un 4-4 en el cara a cara. Las otras victorias del español se produjeron en la segunda ronda del Masters 1.000 de París-Bercy 2021 (7-6 (1) y 7-5) y en las semifinales de las dos últimas ediciones del Masters 1.000 de Indian Wells, en la de 2023 por 7-6 (4) y 6-3 y en la de 2024 por 1-6, 6-3 y 6-2.

Mientras, los demás triunfos del transalpino llegaron en la final del ATP 250 de Umag 2022 (7-6 (5), 1-6 y 1-6), en las semifinales del Masters 1.000 de Miami 2023 (7-6 (4), 4-6 y 2-6) y también en las semifinales del ATP 500 de Pekín 2023 (6-7 (4) y 1-6).

4-4

**Igualdad.** De las ocho veces que se han visto las caras, el reparto de triunfos ha sido equitativo.

Hubo antes un duelo cuando ni uno ni otro habían debutado como profesionales y se lo llevó el palmareño por 6-2, 3-6 y 6-3 en el ATP *Challenger* de Alicante en abril de 2019. Entonces Carlos tenía 15 años y Jannik 17.

En cuanto a títulos del circuito, los dos acumulan 13 y al más alto nivel gana Alcaraz, que se llevó el US Open de 2022 y Wimbledon 2023. Sinner fue el ganador del Abierto de Australia este año.

La rivalidad, que se plantea para muchos años, está servida y hoy, para desequilibrar la balanza estará en juego el pase a la final de Roland Garros. Casi nada.

**FÓRMULA 1** ► GRAN PREMIO DE CANADÁ

## Verstappen y Checo Pérez intentarán calmar las aguas

Red Bull, a resarcirse en el circuito Gilles Villeneuve de su tropiezo inesperado en Mónaco

#### Adrian R. Huber (Efe) MADRID

El triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, líder del campeonato, y su compañero, el mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Red Bull hasta finales de 2026, intentarán que las aguas vuelvan a su cauce para la dominante escudería austriaca en el Gran Premio de Canadá. El noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Verstappen, de 24 años, que busca un cuarto título seguido, no pasó del sexto puesto, hace dos domingos, en Mónaco, donde Checo se tuvo que retirar a las primeras de cambio, accidentado en la primera vuelta de una carrera que ganó el monegasco Charles Leclerc por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y de su compañero en Ferrari, Carlos Sainz, tercero en el principado de la Costa Azul, donde el otro español, el doble campeón del mundo asturiano

Fernando Alonso (Aston Martin), fue undécimo.

Alonso –en una segunda juventud– sufrió idéntica mala suerte que Checo en la calificación monegasca, en la que ambos se encontraron tráfico en el circuito más corto, estrecho y lento del calendario, quedando eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1).

En una pista en la que es casi imposible adelantar, el asturiano hizo lo que pudo para acabar undécimo, pero al mexicano le golpeó por detrás—saliendo de la primera curva—el danés Kevin Magnussen, en un accidente en el que también

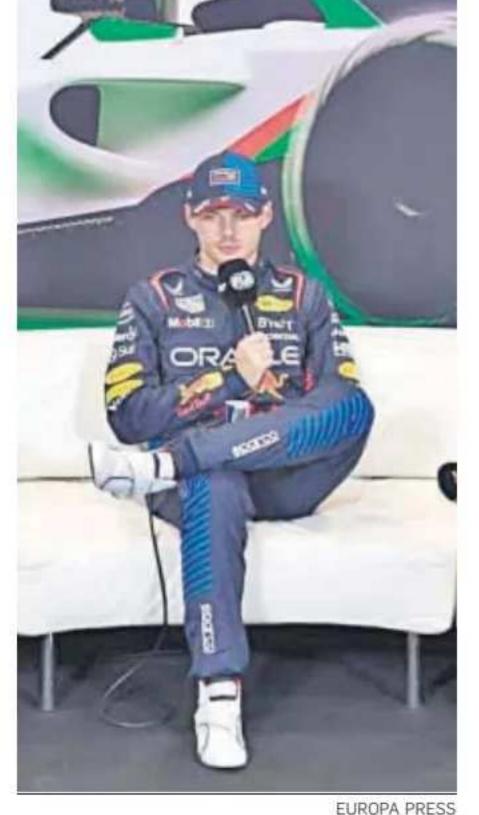

Max Verstappen.

se vio involucrado el otro Haas, el del alemán Nico Hülkenberg, y que puso fin a la actuación de los tres.

Checo, nacido hace 34 años en Guadalajara (Jalisco), con seis victorias y 39 podios en la F1, que había cedido el segundo puesto del Mundial al ser octavo en Imola, perdió el tercero al accidentarse en Montecarlo, donde descendió al quinto puesto general. Pero esta semana Red Bull ha premiado la lealtad y las prestaciones de los pasados tres años y medio del mejor piloto de la historia de México -participó en los dos últimos títulos de constructores de la escudería austriaca-con la renovación de su contrato, que, en principio, se prolongará hasta finales de 2026.

Red Bull ganó todas las carreras del año pasado salvo una: la que se adjudicó Carlos Sainz en Singapur. 40 Viernes 7 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

#### **DEPORTES**

BALONCESTO ► PREOLÍMPICO

## El ejército de Scariolo, sin Ricky Rubio

• El base ha querido tomarse un tiempo y queda fuera de la lista de 22

Efe MADRID

Sergio Scariolo ya cuenta con la tropa con la que afrontará uno de sus mayores desafíos: ganar el Preolímpico de Valencia y clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. Para esta doble misión, el técnico de Brescia ha tenido que armar un complicado rompecabezas de nombres, incluyendo cambios de última hora en su elección.

El seleccionador español comenzaba con la lista de los veintidós nombres y con sorpresa incluida, dejando fuera de la cancha a Ricky Rubio. Al margen de esta importante pérdida, el equipo sí contará con la presencia de Álex Abrines, Willy Hernangómez, Lorenzo Brown, Sergio Llull, Juan Núñez, Santi Aldama y Usman Garuba como las principales novedades en la lista para el Preolímpico que se disputará en Valencia entre el 2 y el 7 de julio, así como para los

amistosos previos ante Italia el 25 de junio en Madrid y República Dominicana el 28 de junio en Alicante.

La incertidumbre ya rodeaba al base de El Masnou, que tras caer en la semifinal de la ACB frente al Real Madrid declaraba que quería tomarse un tiempo, poniendo en duda su presencia en la convocatoria de la selección.

El propio técnico desveló que intentó convencer al base respecto a las decisiones tomadas. "Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión, tiene que tomar decisiones definitivas sobre su vida y su carrera profesional; es justo respetarlo. Por el cariño que le tenemos y la comunicación fluida que siempre ha existido, hemos recibido esta comunicación. Evidentemente no nos ha alegrado, pero el respeto hacia él y hacia cualquiera de nuestros jugadores es máximo", declaró.



El seleccionador Sergio Scariolo, ante los 22 seleccionados para el Preolímpico.

EUROPA PRESS

También se caen de la convocatoria por razones de índole personal, y también para los Juegos Olímpicos de París en el caso de lograr la clasificación, jugadores como Sebas Saiz o Víctor Claver con respecto a la convocatoria más reciente para los partidos ante Letonia y Bélgica, de la fase de clasificación del Eurobasket 2025, disputados en el mes de febrero.

También estarán en la cita de Valencia, en la que España buscará su clasificación para París 2024 entre el 2 y el 7 de julio, Santi Aldama y Usman Garuba: "Existen unas normas en la NBA que imponen un número máximo de días en los que puedes tener a los jugadores contigo. Hemos optado por tenerlos a full si nos clasificáramos. Me comentan que están trabajando individualmente, que van a llegar bien físicamente".

Ambos se incorporarán más tarde que el resto. Es también el caso de Brown y de otros jugadores que aún siguen compitiendo con sus equipos como Juancho Hernangómez, de quien dijo que "el rol que tiene que tener en la selección tiene que ser de mayor aportación respecto al de su club".

A pesar de las bajas, el seleccionador ha logrado formar una plantilla de garantías con la que encarar los retos venideros. La

citación completa la forman Álex Abrines, Darío Brizuela, Willy Hernangómez, Joel Parra (Barça); Alberto Abalde, Rudy Fernández, Sergio Llull (Real Madrid); Xabier López-Arostegui, Jaime Pradilla, Josep Puerto (Valencia Basket); Alberto Díaz, Yankuba Sima (Unicaja Málaga), Fran Guerra, Edgar Vicedo (Lenovo Tenerife), Miquel Salvó (Gran Canaria), Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Lorenzo Brown (Maccabi Tel Aviv), Juancho Hernangómez (Panathinaikos), Juan Núñez (Ratiopharm Ulm), Sergi García (Río Breogán), Usman Garuba (Golden State Warriors) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza).

ATLETISMO > EUROPEO

### España busca en Roma su gloria de Múnich

Los atletas del equipo español quieren repetir la hazaña de las diez medallas logradas hace dos años

#### David Ramiro (Efe)

España, acude con 86 atletas, afronta los Europeos de Roma sin dos de sus principales estrellas, los marchadores Álvaro Martín y María Pérez, pero con una nómina que incluye a Ana Peleteiro, Jordan Díaz, Yulenmis Aguilar y Asier Martínez en busca del reto de igualar las diez medallas de la última edición del campeonato continental en Múnich 2022.

El equipo español está compuesto por 86 atletas (40 mujeres y 46 hombres), misma cifra que la de los atletas que compitieron en Múnich 2022 y sólo seis menos que la edición de Berlín 2018. Se trata por lo tanto de la segunda mayor cifra de la historia. El equipo nacional cuenta con un vigente campeón de Europa, el vallista



La saltadora Ana Peleteiro, en el GP Diputación de Castellón el mes pasado.

navarro Asier Martínez en los 110 metros vallas, que lidera un grupo en el que además sobresalen otros cuatro medallistas de la edición anterior en Múnich como Raquel González, Mario García Romo en 1500, Yago Rojo en medio maratón y Diego García Carrera. Siete plusmarquistas absolutos individuales y otros diez en relevos forman parte de la expedición de España. Son Laura Luengo (medio maratón), Ana Peleteiro (triple salto) y Belén Toimil (peso) en mujeres, y Sergio Fernández (400 vallas), Orlando Ortega (110 vallas), Fernando Carro (3000 obstáculos) y Jordan Díaz (triple salto) en hombres. Tres de los cuatro relevos que representan a España

en la capital italiana llegan con gran parte de los componentes que lograron dichos récords nacionales. El 4x100 femenino, cuarto hace dos años en la ciudad bávara con Sonia Molina-Prados, Jaël-Sakura Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez; el 4x400, que a principios de mayo, en los Mundiales de relevos de Nassau, logró

batir un récord de España histórico vigente durante 33 años, acude con sus cuatro protagonistas Carmen Avilés, Berta Segura, Eva Santidrián y Blanca Hervás y, además, en el 4x400 masculino estarán dos de los cuatro que lograron la plusmarca hace dos años en Múnich rozando la medalla de bronce: Iñaki Cañal y Óscar Husillos.

Además, el vigente bronce Europeo de 20 km marcha, Diego García Carrera, también fue subcampeón de Europa en 2018. Los capitanes del equipo son los gerundenses Adel Mechaal y Esther Guerrero, que han vestido más veces que nadie la camiseta nacional.

El reto de España es igualar las diez medallas de Múnich 2022 con cuatro oros (Miguel Ángel López en 35 km marcha, Asier Martínez en 110 vallas, Álvaro Martín en 20 km marcha y Mariano García en 800), tres platas (maratón por equipos femenino, Raquel González en 35 km marcha y Mohamed Katir en 5.000) y tres bronces (maratón por equipos masculino, Mario García Romo en 1.500 y Diego García Carrera en 20 km marcha).

#### **DEPORTES**

FÚTBOL SALA ► PRIMERA DIVISIÓN

## Kenji es la octava salida

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad anuncia la rescisión del zurdo

Rafael Cano CÓRDOBA

Nuevo adiós en el Córdoba Futsal, cuya primera plantilla sufrirá una renovación prácticamente integral de cara a la próxima temporada. Miguel Kenji se despide de la entidad de Vista Alegre después de rescindir un contrato que le unía al club por un curso más. Aunque la primera intención del conjunto cordobés era buscarle una cesión, finalmente ambas partes han pactado la ruptura de la relación contractual.

La andadura de Kenji en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha sido efímera, pues no hace ni tan siquiera un año que el club anunció su fichaje. El joven futbolista zurdo llegó con la vitola de jugador de presente y futuro, tras destacar en el Al Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, entre la poca continuidad y las lesiones, Kenji no llegó a tener nunca el protagonismo deseado, firmando unos discretos números de dos goles anotados en 17 partidos disputados en la Primera División del fútbol sala español.

De esta forma, Miguel Kenji se convierte en la octava baja que se produce en el club cordobés de cara a la temporada 2024-25. Tanto el ala italo-brasileño como Rafalillo entraban en los esquemas del Córdoba Futsal como jugadores a ceder. Sin embargo,



Miguel Kenji conduce el balón en un partido del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

ambos han terminado saliendo vía rescisión. Dos salidas que se unen a las bajas ya dadas por la entidad hace semanas: Lucas Perin, Zequi, Muhammad, Josema, Antoniazzi y Guilherme Santos.

Además, todo apunta a que la operación salida no parará en este punto, pues Pulinho tiene intención de abandonar también el club de Vista Alegre, a la vista de las

ofertas que maneja. Eso sí, la entidad blanquiverde no está por la labor de liberar a un futbolista al que le restan dos años de contrato, por lo que ya ha instado a sus agentes a que presenten una cantidad económica por su traspaso.

Por ello, queda constatado que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad de la temporada 2024-25 no se parecerá prácticamente nada al de este recién finalizado curso. Los cambios sustanciales no se limitan a la plantilla, ya que la salida de Josan González como entrenador provocó la promoción de Emanuel Santoro al puesto de técnico principal y la llegada al club de Ferrán Plana como segundo, junto a Facundo Vergara como preparador físico y Cristian Monteiro como técnico de porteros.

#### **TENIS**

# Definidos los cuartos de final del Internacional de Córdoba

El Día CÓRDOBA

La III edición del Torneo Internacional Córdoba Patrimonio de la Humanidad Tressis, ITF que reparte 25.000 dólares en premios y que se celebra en las pistas del Real Aeroclub de Córdoba, definió ayer los cuartos de final del cuadro individual.

El cabeza de serie número 1, el transalpino Raúl Brancaccio, aseguró su presencia entre los ocho mejores ganando al eslovaco Peter Benjamin Privara, con un claro 6-3 y 6-1. Ahora su rival será Pedro Vives, que se deshizo de Mario González, por un doble 6-4.

En esa parte alta del cuadro Álex Martí cumplió (7-5 y 6-2) ante el brasileño Óscar José Gutiérrez. Mientras, Benjamín Winter cayó ante Ryan Nijboer (1-6, 6-2 y 6-4).

Los otros partidos de cuartos de final medirán el viernes a Pol Martín ante Andrea Guerrieri; y al segundo, Nicola Kuhn, con Illyan Radulov. Martín acabó con Sergi Pérez (6-3 y 6-4), en tanto que Guerrieri dio la gran sorpresa del día no sólo por vencer al octavo cabeza de serie, Carlos Gimeno, sino por la claridad: 6-2 y 6-0 en 59 minutos.

#### KICK BOXING ► CAMPEONATO DE ESPAÑA INCLUSIVO

## Antonio Romero se proclama de nuevo campeón de España

Alejandro Balsera CÓRDOBA

Antonio Romero sigue agrandando su figura con nuevos logros que lo posicionan como uno de los mayores ejemplos de superación a nivel nacional. Con tan solo 24 años, el joven cordobés se alzó con la medalla de oro el pasado fin de semana en Guadalajara en el Campeonato de España de kick boxing inclusivo. Un hito que no es nada nuevo para él, ya que lo ha conquistado por tercera vez consecutiva: se llevó el título en 2022 y también el año pasado cuando se celebró el torneo en la misma localidad castellano-manchega.

Y eso que este 2024 el Campeonato de España se presentaba con más de 50 participantes procedentes de todos los rincones del país y bastante más nivel que en ediciones anteriores. Pese a ello, Antonio Romero demostró su experiencia en este torneo y logró revalidar el título nacional. Lo hizo venciendo en una final muy competida a un rival manchego que tuvo que conformarse con la plata, mientras que el cordobés volvió a llevarse la medalla de oro en la única prueba que se disputó.

A diferencia de la edición de 2023, la modalidad de sombra -la favorita de un Romero que ganó el oro el año pasado en esta pruebano se llevó a cabo en el torneo y solo se disputó la modalidad de paos. Como explica su entrenador Jesús Bellido, Antonio Romero realizó un ejercicio de manoplas durante un minuto que fue "clavado" en tiempo y ejecución gracias al que se llevó el favoritismo del jurado y el posterior oro.

La gran novedad de este año es que el triunfo en su tercer Campeonato de España de kick boxing inclusivo clasifica al joven vecino de Alcolea para el primer campeonato internacional de esta disciplina que se disputará en Italia después del verano. Un torneo para el que Antonio Romero ya ha recibido la noticia por parte de la Federación Española de Kick Boxing y Muaythai de que representará a España. Será, además, una puerta a disputar próximamente el Mundial Wako, primer campeonato del mundo que se celebra de este deporte inclusivo.

Como explica su entrenador, Jesús Bellido, que dirige en Córdoba el Agoge Boxing Córdoba (Avenida Arroyo del Moro, 22), la clave para que los logros de Antonio Romero no cesen está en tener "mucho entrenamiento, mucho sacrificio y mucha constancia". Los valores de un Antonio Romero que destaca por su nivel físico y por su psicomotricidad, son lo que lo han convertido en un referente a nivel mundial en lo deportivo y en lo humano rompiendo barreras a favor de la inclusión y demostrando que la verdadera discapacidad es una mala actitud.



Antonio Romero, junto a su entrenador y el presidente de la Española.

EL DÍA

#### **SERVICIOS**

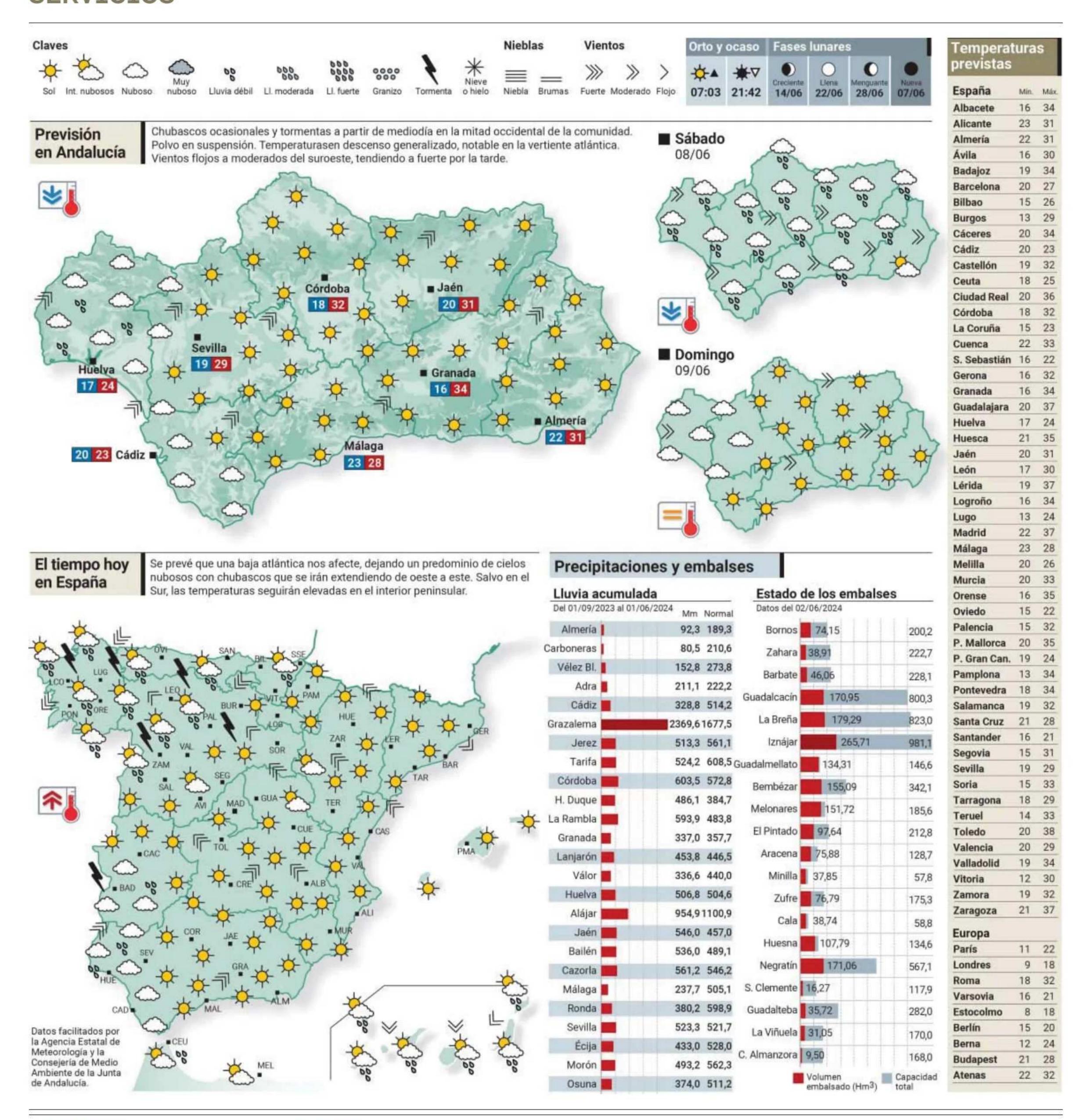



ZTE SOCIO 902 330 331

www.IntermonOxfam.org

Intermón Oxfam
Sov IO

#### Sorteos | SERVICIOS

#### Sorteos

#### LA PRIMITIVA

JUEVES, 6 DE JUNIO

5-14-15-42-44-49

| C-16 K-5  | JUKER <b>9812/13</b> |
|-----------|----------------------|
| 6+r       | BOTE                 |
| 6         | BOTE                 |
| 5+c       | 210.288,98           |
| 5         | 2.379,81             |
| 4         | 59,21                |
| 3         | 8,00                 |
| Reintegro | 1,00                 |

#### Lunes, 3 de junio

| 4-18-35-37-47-49 | C-28 R-8 Joker 359903 | 2 |
|------------------|-----------------------|---|
| LOTERÍA NAC.     | ONCE                  |   |
| UEVES,           | JUEVES, 6 DE JUNIO    |   |
| DE JUNIO         | COFOO                 |   |

00346 JUEVES, 30 DE MAYO

10

3-18-26-28-34 Número clave 0

Sorteo 5

**EL GORDO** 

DOMINGO, 2 DE JUNIO

| Numero clave o |          |
|----------------|----------|
|                | Euros    |
| 5+1            | BOTE     |
| 5              | BOTE     |
| 4+1            | 8.574,34 |
| 4              | 133,25   |
| 3+1            | 43,32    |
| 3              | 10,61    |
| 2+1            | 8,00     |
| 2              | 3,00     |
| Reintegro      | 1,50     |

#### **BONOLOTO**

JUEVES, 6 DE JUNIO 7-15-26-27-35-41

| C-24 R-3  | Euro        |
|-----------|-------------|
| 6         | 1.191.914,1 |
| 5+c       | 48.642,8    |
| 5         | 776,2       |
| 4         | 22,0        |
| 3         | 4,0         |
| Reintegro | 0,5         |
|           |             |

Miércoles, 5 de junio 24-30-31-32-35-43

#### **EURODREAMS**

JUEVES, 6 DE JUNIO 12-15-24-

28-29-31 SHEÑO 1

|     | Euros  |
|-----|--------|
| 6+1 | 0,00   |
| 6   | 0,00   |
| 5   | 112,27 |
| 4   | 41,05  |
| 3   | 5,37   |
| 2   | 2,50   |

Premios de 5.000 €

03412 Serie 027

31727 Serie 004

51077 Serie 018

79842 Serie 031

#### **EUROMILLONES**

MARTES, 4 DE JUNIO

6-7-9-14-43 El millón CTR52354 Estrellas 3-4

|          | Euros      |     | Euro  |  |
|----------|------------|-----|-------|--|
| 5+2      | EUROBOTE   | 2+2 | 13,28 |  |
| 5+1      | 279.488,36 |     |       |  |
|          | 18.663,15  | 3+1 | 9,4   |  |
| 5<br>4+2 | 1.565,07   | 3   | 8,5   |  |
| 4+1      | 115,86     | 1+2 | 6,9   |  |
| 3+2      | 49,28      | 2+1 | 4,66  |  |
| 4        | 38,59      | 2+0 | 3,74  |  |

**EUROJACKPOT** 

MARTES, 4 DE JUNIO

01-03-24-43-49

> SOLES 2-4

#### SÚPER ONCE

JUEVES, 6DE JUNIO Sorteo 1

5-9-10-11-12-17-25-29-41-44-45-50-51-52-62-72-76-78-83-84 Sorteo 2

11-14-16-17-19-21-22-23-39-43-56-59-62-63-65-76-79-81-82-85 Sorteo 3

3-4-11-12-13-15-16-23-39-40-42-47-49-53-64-69-70-71-82-83 Sorteo 4

3-8-13-17-19-21-33-36-49-54-58-60-61-63-71-75-80-81-84-85

1-2-4-12-15-22-28-30-37-41-47-50-51-62-65-70-72-73-77-81

Sorteo 5

Serie **007** 

75683

CRUCIGRAMA

| ONCE               |
|--------------------|
| JUEVES, 6 DE JUNIO |
| 62590              |
| Reintegro 6-0      |

TRÍPLEX JUEVES, 6 DE JUNIO 042 Sorteo 1 192 Sorteo 2 275 Sorteo 3 498 Sorteo 4

9 10 11 12

Reintegro 3-2 488

#### **CUPONAZO** VIERNES, 31 DE MAYO

30582

Serie **042** 

#### **SUELDAZO FIN DE SEMANA**

C-11 R-6

DOMINGO, 2 DE JUNIO

300.000€ 45392

Reintegro 2 Serie 047

23

19

olocar los números del 1 al

10, sin repetirlos, en las casi-

llas vacías, de modo que el total

en cada uno de los circulos sea

igual a la suma de las cuatro casi-

llas que lo rodean.

SUJIKO 10

#### MI DÍA

JUEVES, 6 DE JUNIO

19 ENE 1990

Trébol 6

LOGOGRIFO

#### J. Pastor - Nº 7708 0





Se avecina cuando truena

13 Peregrinación 12

Va con la cabeza afeitada 13

El útimo de todos y en todo

# Parte del árbol

#### ASARERAS ENGRASAR GE ONECOSAMOVAR TISISIGANE AMBLIBANESAS 6 2 7 8 4 9 5

Soluciones del

MUERTOS RRCC

URNAMPATEARA

EDEMACOINEL

número anterior

| 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| 4 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 |
| 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 |
| 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 |

Las tres palabras: Odre, Eria y Reas.

ÁGAPE ÁGIL

R O E R O D R E E R I A R E A S ALGODONERO ATABANADO AGENCIAR **ALGORFA** ATAJAR

FONANIDO

uscar una palabra de 9 letras y colocarla en las casillas. Se adjuntan las Detras de dicha palabra, excepto una que significa la inicial de la imagen.

#### SUDOKU

#### MUY DIFICIL

|   |   | 9 | 8 |   | 7 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   |   |   | 5 |   | 6 |   |   |
|   |   | 5 |   |   | 4 |   |   |   |
| 6 |   | 2 |   |   |   |   | 3 |   |
|   |   |   | 7 |   | 3 |   |   |   |
|   | 3 |   |   |   |   | 1 |   | 8 |
|   |   |   | 5 |   |   | 2 |   |   |
|   |   | 8 |   | 9 |   |   |   | 3 |
|   |   |   | 1 |   | 8 | 9 |   |   |

HORIZONTALES: 1. Espacio para construir embarcaciones. Nota invertida. 2.

Oso extremista. Sanaré al enfermo. 3. La conjunción extraterrestre. Donde

enseñan a los caballos. 4. Al morir se la ponen. Amerindio de Tierra del fuego. La unión. 5. En las cercanías. Vueltas al sol. 6. Primer tiempo. Pedazo de carne

seca para su conserva. Círculo. 7. Ave. Líquido viscoso y dulce. 8. Te diriges a

un punto. Aficionado o fanático. Cuarta nota anglosajona. 9. Cerro. Surca los

campos. Escuché. 10. Situación en la que alguien intimida otra persona. Ágata

listada. 11. Destructivas como las bombas. Entregar el receptor. 12. Me parto

VERTICALES: 1. Sobrenombre. Ajo cortado. 2. Cantidad nada parcial. Más

dulce que la mandioca. 3. Mínima contracción. Raquítico. 4, Lo son las con-

sultas de un minuto. Capital opuesta al amor. 5. Tierras estériles. Vida que queda en el sustrato. 6. Firma del enmascarado. Planta de la que salen tejidos. Boca cerrada. 7. Por aqui. Marca de cansancio. Trayectoria del diccionario. 8. Se forma por la emoción. La que se deja percibir por sus fragancias. 9. Fina tierra del desierto. Ganas de conseguir. Una cifra, la que sea. 10. Leve ras-

guño. Acudid. 11. Petróleo en pepitas. Ahora sí, ahora no. Los pájaro del

la caja. Caballo o yegua de color canela. ¡Alto, burro!

tablero. 12. Empleo ocasional. Salvaje como el tigre.

Viernes 7 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

#### PASARELA

#### JENNIFER LÓPEZ

Nuevo acercamiento con su marido con rumores de interés comercial

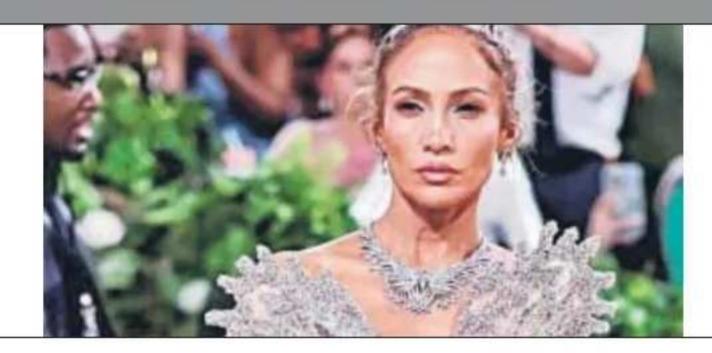

Nuevas fotos en las que *JLo* aparece besando a su marido, Ben Affleck, reafirman que la pareja se ha reconciliado. Pero también crece la interpretación de que todo ha sido una maniobra comercial del entorno de Jennifer para ocultar el fracaso de su gira suspendida.

## Laura Sánchez y su refugio en la sierra

La actriz y
modelo
onubense ha
roto con David
Ascanio tras 15
años de relación

#### Santi Rojas

El músico tinerfeño David Ascanio ha roto con Laura Sánchez y habría puesto un cierre definitivo a sus 15 años de relación y 6 años de matrimonio. La modelo y actriz prosigue con su labor habitual, sus programas de televisión y sus citas de moda como We Love Flamenco, pasarela de moda cuya próxima edición será en enero de 2025 en Sevilla y que ya está preparando.

En momentos de paréntesis, como el que le obliga esta ruptura sentimental, la onubense pone rumbo a su tierra para estar rodeada de familiares y percibir de nuevo las sensaciones

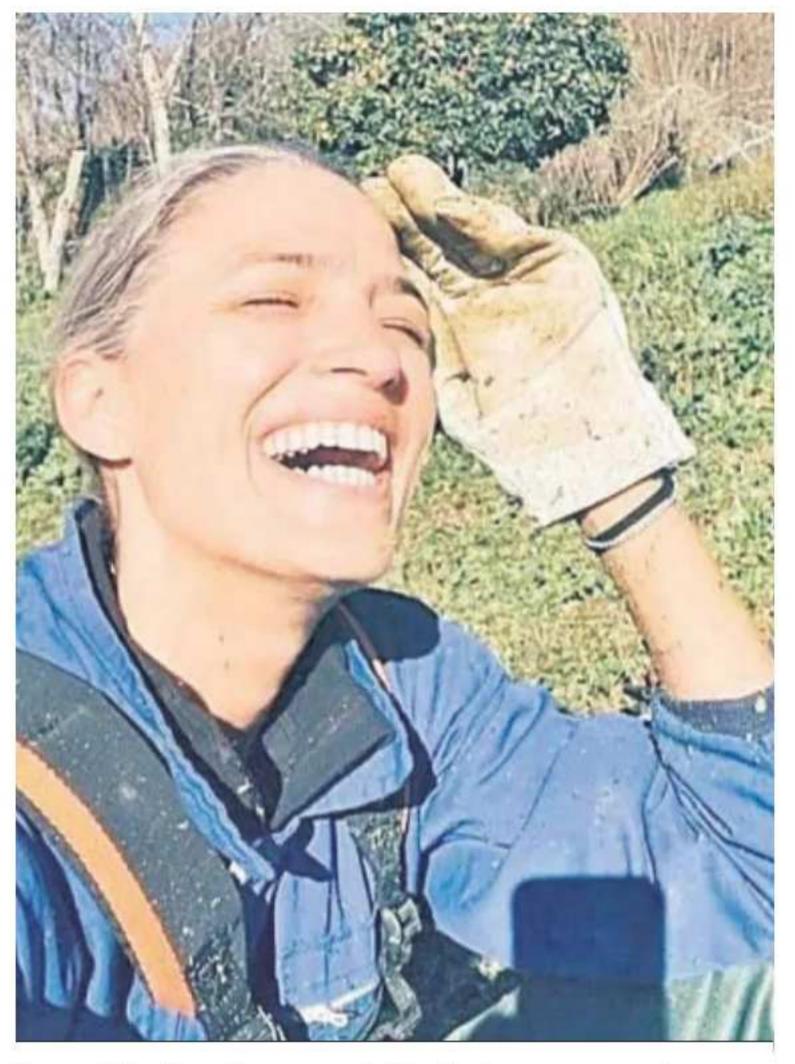

Laura Sánchez descansa del trabajo en su parcela.

de la niñez. Laura se volcó hace un año con la parcela que explotaba su padre, Eulalio Sánchez, que falleció en el pasado mes de julio. La modelo prosiguió con su labor y le vino a servir de relax en unos momentos tan difíciles como con esa pérdida.

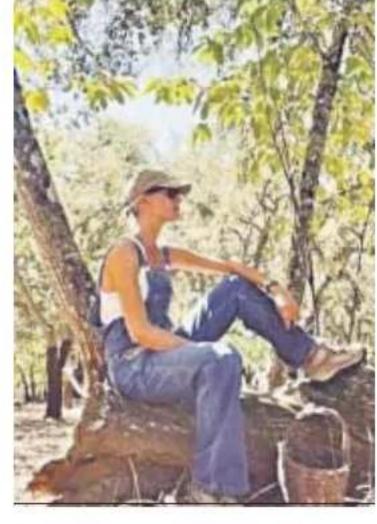

En un descanso en la finca.

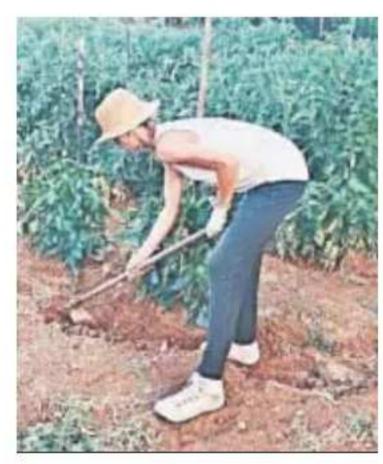

La modelo en plena faena.

Esa parcela se encuentra en la serranía onubense, en el entorno de Aracena, con jornadas de faena tan extenuantes como enriquecedoras. Los trabajos camperos se convierten así en terapia para la actriz y promotora de eventos que incluso con ropa de batalla mantiene la elegancia que siempre le ha caracterizado.

Los padres de Laura emigraron a Alemania y ella nació en la localidad de Gross-Gerau, en el extrarradio de Fráncfort, en cuyo aeropuerto trabajaban. Decidieron regresar a Huelva para regentar una tienda de ultramarinos en la que estuvieron al frente

El padre de la conocida intérprete, Eulalio Sánchez, murió el pasado año

hasta la jubilación al cabo de treinta años. La modelo inició su carrera profesional y nunca quiso desligarse de sus orígenes.

De su padre Laura siempre ha insistido en que heredó muchas de sus cualidades, sobre todo el humor. Y también ese vínculo con lo que da la tierra
con la que Laura se ha
identificado y ha convertido en su vía de escape
cuando hay que reflexionar sobre los problemas.
Su ruptura con David Ascanio la lleva a replantearse aspectos de su vida privada.

#### El estado de salud de Julián Muñoz empeora

#### F. A. G.

El ex alcalde marbellí Julián Muñoz se encuentra en el hospital Costa del Sol de Marbella donde recibe cuidados paliativos ante su enfermedad terminal. Su salud se habría deteriorado aún más en estos últimos días, según incidía este miércoles Luis Pliego, director de la publicación Lecturas en el programa *TardeAR*.

El propio Muñoz ha hablado de un "cáncer galopante", tras un anterior ingreso del que quiso contar con el alta voluntaria para proseguir el tratamiento en familia. El primer edil que fue pareja de Isabel Pantoja se casó en enero con su ex, Mayte Zaldívar, en una notaría de Marbella. La intención de Muñoz ante esta boda es permitirle "una pensión de viudedad" a su de nuevo mujer y pensar en el legado que recibirán las dos hijas en común del matrimonio. A su vez la esposa mantendría una relación con su socio del negocio de productos gastronómicos que regenta, Fernando Marcos.

El estado de salud del ex alcalde condenado por distintos casos de corrupción dentro de la llamada Operación Malaya habría empeorado. Precisamente le fue concedida la libertad en 2021 cuando cumplía condena de prisión ante su delicado estado. El aspecto con que se presentaba ante el tribunal ya era entonces alarmante.

Pliego incluso se atrevía a comentar en el programa de Telecinco que la situación de Julián "ha entrado en una nueva fase que podría ser definitiva". Su mujer e hijas han formando un círculo de apoyo que es fundamental.

## Otro **restaurante** español lidera la lista de los 50 mejores

#### Redacción

Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro se han convertido en los reyes de la gastronomía mundial tras elevar a su restaurante Disfrutar, en Barcelona, a la cima del podio de los premios The World's 50 Best Restaurants, en la gala celebrada en Las Vegas. Otro restaurante español, el Asador Etxebarri (en Atxondo, Vizcaya), ocupa el segundo lugar.

El local madrileño Diverxo de Dabiz Muñoz ocupa el cuarto lugar, bajando del tercero, lo que de todas formas es un gran éxito, un año más, para la gastronomía de nuestro país y el nivel de sus grandes profesionales. El tercer lugar es para Francia, para parisino Table by Bruno Verjus, que venía en la lista anterior de ocupara el puesto décimo.

En la quinta posición está
Perú con el restaurante
Maido, del cocinero Mitsuharu Tsumura, carismático cocinero que combina las
técnicas japonesas y los ingredientes peruanos, lo que
se denomina cocina nikkei.
El sexto lugar es para un local neoyorquino, uno de los
ejes más animados de la cocina, con Atomix, de Ellia

Park y su esposo, el chef Junghyun Park, que se ha convertido en la máxima manifestación de la gastronomía coreana.

El restaurante mexicano mejor situado está en el séptimo lugar, Quintonil, que tiene al frente a Jorge Vallejo y su esposa, Alejandra Flores, revalorizando la cocina tradicional de México. Otra potencia de la cocina representada en el Top 10 es Dinamarca, con Alchemist, en Copenhague, de Rasmus Munk, que es octavo lugar (bajando del quinto); y Tailandia sube con Gaggand, de Bangkok, que es 9º lugar

tras subir desde el 17. La lista de los diez primeros la cierra Argentina, con Don Julio Parrilla de Buenos Aires que abrió en 1999 como casa de comidas cuando su dueño, Pablo Rivero, tenía poco más de 20 años.

Entre los españoles de la lista de los mejores 50 está también Quique Dacosta (en Denia, Alicante), que ocupa el 14º lugar y Elkano (en Guetaria, Guipúzcoa), que se encuentra en el puesto 28 del ranking. El primer restaurante andaluz es el Aponiente, de Ángel León, en El Puerto, que ocupa el lugar 72 del mundo.



Eduard Xatruch, Disfrutar.

### TELEVISIÓN

#### MARÍA BLASCO

Esta investigadora sobre el cáncer es la invitada de 'Plano General'



Plano General, el programa de entrevistas de Jenaro Castro, a las 21:30 en La 2, recibe esta noche a la científica María Blasco, especializada en investigación biomolecular y discípula de Margarita Salas. Es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

## Un universo en expansión

 Disney + estrena 'The Acolyte', la última incorporación a la saga 'Star Wars' en forma de serie con una intérprete española, Dafne Keen

#### Silvia García Herráez (Efe)

Cuando la actriz madrileña Dafne Keen fue caracterizada por primera vez para la serie *Star Wars The Acolyte* exclamó: "¡Soy David Bowie!", y pasó todo el rodaje con su música como inspiración en su papel en esta producción sobre la edad dorada de la Orden Jedi en la Alta República.

"Fui corriendo a Leslye (Headland, la directora) y ella me dijo: 'Tienes toda la razón'. Teníamos la broma de que era como la Jedi David Bowie", explica esta actriz de 19 años en una entrevista para promocionar el nuevo título del universo creado por George Lucas.

Keen, hija de la actriz orensana María Fernández Ache y del actor británico Will Keen, saltó a la fama por su papel de Laura en la película Logan (2017) y ahora se mete en la piel de una auténtica Jedi con su personaje Jecki, una joven padawan de origen alienígena. Para ejecutar bien el papel tuvo que verse "al dedillo" todas las películas y series de Star Wars para que no se le escapara ningún detalle, y aprender a manejar el sable.

"El primer día me cargué cinco. Luego ya estudié y se me da genial", reconoce.

Pero esta producción televisiva que acaba de incorporar Disney + tiene la particularidad de que pa-



Una escena de 'The Acolyte', la nueva serie de 'Star Wars' que acaba de incorporar Disney +.

ra disfrutarla como espectador no es necesario ser un experto en la saga galáctica.

"Lo bonito de esta serie es que aunque alguien no conozca el mundo de Star Wars va a poder seguirla sin problema, y para los que sí conocen el universo, tiene muchos 'gags' escondidos", avanza su directora, que también destaca que es un 'thriller' de misterio que "nos llevará a una galaxia de oscu-

ros secretos y poderes emergentes del lado oscuro, lo que la hace más atractiva".

La trama de *The Acolyte* tiene lugar unos cien años después de los sucesos acontecidos en las nueve películas de *Star Wars*, al final de la era de la Alta República, cuando la República Galáctica está en su esplendor y los Jedi son una presencia habitual para preservar el orden en los planetas. Un maestro

Jedi (Lee Jung-jae) se debe enfrentar al pasado cuando una ola de crímenes que afecta a su comunidad le obliga a entrar en contacto con una antigua padawan, Osha (Amandla Stenberg), cuyas emociones se interpusieron en su camino a maestra. A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece.

# Onda Cero estrena el 'podcast' de ciencia ficción 'Retornados'

#### Redacción

Onda Cero Podcast estrena Retornados, un thriller psicológico de ciencia ficción, creado por el guionista y escritor Julio Rojas. A lo largo de 10 capítulos esta historia narra el fracaso de la primera expedición colonizadora a Marte, el regreso precipitado a la Tierra de 23 de las 136 personas que la compusieron y que, abruptamente, se ven obligados a huir para salvar sus vidas.

Esta audio-serie de misterio, ambientada en una época pospandémica, está construida como un trhiller psicológico en el que un terapeuta que trata a tres de los retornados debe reconstruir un endiablado puzzle para averiguar qué pasó realmente en el planeta colonizado, pero los pacientes ocultan algo.

Julio Rojas, autor de Retornados, es un destacado creador audiovisual en español (con Caso 63 o El misterio del cenote). La serie cuenta en sus principales papeles con las voces de José Ángel Fuentes, Ana Isabel Rodríguez, Guillermo Romero, Emma Cifuentes, Licia Alonso y Alma Naranjo. Esta serie está disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio.

## Macarena Rey, la responsable de 'MasterChef', premio Mainat

La productora ejecutiva de tantos formatos será reconocida en el FesTVal

#### Redacción

El Festival de Televisión de Vitoria, el FesTVal, reconocerá a la productora ejecutiva Macarena Rey con el premio Joan Ramón Mainat 2024 "en virtud de su extensa carrera profesional en televisión como directiva, creadora de contenidos televisivos e impulsora de formatos audiovisuales de gran éxito". Rey es la responsable de MasterChef, el for-

mato de más audiencia del prime time de La 1, y dentro de Shine Iberia ha sido la impulsora de otros formatos, como *Maestros de la costura, Bosé* o *Me resbala*.

Esta productora cursó sus estudios en San Francisco y es licenciada en Administración de Empresa. Fue directora general del área de Producción de Canal+ España o directora de contenidos de Telefónica Media, donde fue responsable de coproducciones internacionales de cine y televisión con HBO y Fireworks. Su carrera en la televisión comenzó en los departamentos de compras del Grupo

Telefónica (entonces Antena3 y Vía Digital) donde fue la responsable de la selección de contenidos y activos de la pionera plataforma. En 2008 se convirtió en directora general de BocaBoca Producciones, donde desarrolló formatos como 21 días, Pasapalabra, Conexión Samanta o Malas Pulgas, y series de ficción como Raphael, Carrero Blanco, Rescatando a Sara o Vidas robadas.

Macarena se incorporó a Shine Group en 2011 u abrió las operaciones de la compañía en España y Portugal. En esta etapa se pueso al frente como productora eje-

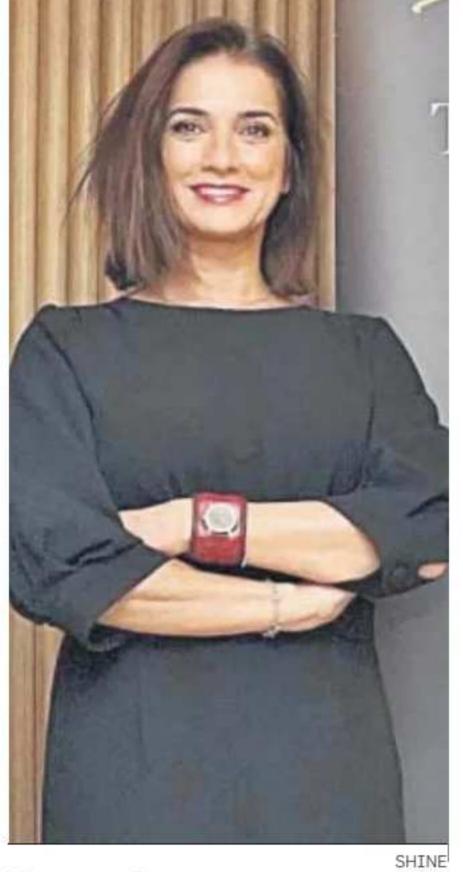

Macarena Rey.

cutiva de formatos como el mencionado MasterChef España además de MasterChef Portugal, La Isla, The Voice Portugal y su versión infantil, Me Resbala, Maestros de la Costura, y adaptación lusa, Cosido a Mao o la versión en Portugal de Pesadilla en la cocina.

El catálogo de Shine Iberia se ha ampliado con Generación Porno, HairStyle the Talent Show, la serie documental Bosé Renacido y a su vez la serie de ficción sobre Miguel Bosé.

Macarena Rey es el primer nombre de los que recogerá el galardón Joan Ramón Mainat en este año y que desde 2009 recogieron en Vitoria figuras como Maria Teresa Campos, Pepe Domingo Castaño, Luis del Olmo, Ana Rosa Quintana, Matías Prats, Mercedes Milá, Imanol Arias, Andreu Buenafuente, Karlos Arguiñano, Iñaki Gabilondo o Juan y Medio.

#### TELEVISIÓN | Seleccionados viernes

Vídeos, series y películas

#### **MINISERIE COREANA**

'JERARQUÍA', NETFLIX

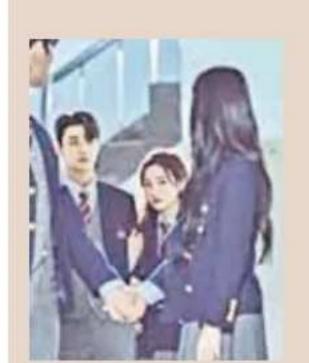

El Instituto
Jooshin,
dominado por el
0,01% de los
estudiantes más
destacados, ve su
orden perturbado
con la llegada de
un alumno tímido
que abre una
grieta en su
mundo
inquebrantable.

#### PELÍCULA

'TOKYO POP', FILMIN

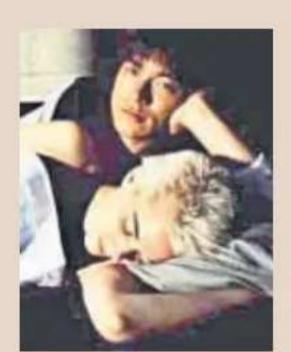

Una joven cantante de rock, ignorada por su grupo, recibe una postal de Japón con el mensaje de "ojalá estuvieras aquí".
Con poco dinero, incluyendo el del alquiler de su ex novio, decide irse a Tokio a probar suerte en la vida

#### **NUEVA SERIE SOBRE MODA**

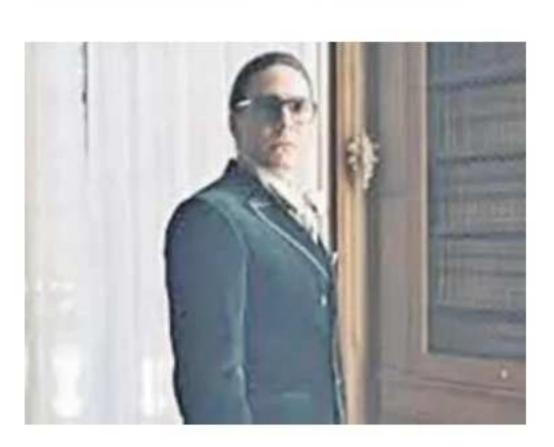

### 'BECOMING KARL LAGERFELD', DISNEY+

La serie viajará a los años 70 para explorar cómo el joven alemán que llegó a París se transformó en el famoso diseñador. Se sitúa en 1972, cuando Lagerfeld era un

desconocido diseñador de *prêt-àporter*. En ese tiempo, se enamora de Jacques de Bascher y se enfrenta a su amigo y rival Yves Saint Laurent

#### UN ESTRENO AL DÍA

'UN MAL DÍA LO TIENE CUALQUIE-RA', MOVISTAR +



Sonia, una mujer responsable y ordenada con un fuerte sentido de la norma y lo que debe ser su vida, se verá obligada en una sola noche a hacer todo lo que no se ha atrevido en sus 36 años, saliéndose de sí

#### **DOCUMENTAL**

'AUGE Y CAÍDA DE JOHN GALLIANO', FILMIN



director creativo de Christian Dior entre 1996 y 2011, fue despedido tras lanzar insultos antisemitas y declarar en estado de ebriedad que amaba a Hitler. Este escándalo lo llevó al ostracismo absoluto

John Galliano,

#### Rocky IV

#### **22.45** BE MAD

\*\*\*\*

1985. Director: Sylvester Stallone Intérpretes: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers. **EE.UU. 88 min. Drama** 

Rocky Balboa, campeón mundial de los pesos pesados, se ha hecho amigo de su antiguo rival Apollo Creed. Cuando Creed muere tras una brutal paliza en un combate de exhibición contra el boxeador soviético Iván Drago, Rocky decide vengar a su amigo y se lo toma como algo personal

#### Grupo salvaje

#### **22.00** NEOX

\*\*\*\*

1969 Director: Sam Peckinpah Intérpretes: William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Warren Oates. EE.UU. 141 min. Oeste

Después de un fallido atraco a un banco en Texas, un grupo de forajidos liderado por Pike Bishop se enfrenta al avance del progreso, al ejército mexicano y a una banda de cazadores de recompensas liderada por Deke Thornton, un exmiembro del grupo. Mientras tanto, planean robar un tren del ejército

#### Canales temáticos

#### neox NEOX

**07.00** Neox Kidz

10.00 El principe de Bel Air

12.30 Los Simpson

16.00 The Big Bang Theory

18.30 El joven Sheldon

22.00 Cine. Grupo salvaje

#### F

FACTORÍA DE FICCIÓN

07.00 ¡Toma Salami!

07.45 Mejor llama a Kiko

08.15 Los Serrano

09.30 Aida

13.00 La que se avecina. Maratón.

#### **EN ABIERTO. TDT**

#### NOVA

10.40 Doctor en los Alpes 14.30
Karlos Arguiñano 15.00 Esposa
joven 16.25 El Zorro: La espada y la
rosa 18.00 A que no me dejas
19.30 Corazón guerrero 21.30 La
presa

#### DIVINITY

09.45 Castle 15.45 Chicago Fire 21.30 Mi nombre es Farah

#### MEGA

10.00 Crimenes imperfectos 14.00
Mountain Men 16.30 Vida bajo cero
19.00 El precio de la historia 20.10
La casa de empeños 21.25 ¿Quién da más?

#### ENERGY

11.00 NCIS: Los Ángeles 15.15 CSI: Las Vegas 20.15 CSI: Miami

#### BOING

14.00 Doraemon 15.30 Looney
Tunes Cartoons 16.30 El mundo de
Craig 17.00 Teen Titans Go! 18.00
Somos ositos 18.30 Batwheels
19.00 Teen Titans Go! 20.00
Doraemon 21.30 Cine

#### 24 HORAS

15.00 Telediario 1 17.00 La tarde en 24h 20.00 Noticias 24H 21.00 Telediario 2 21.30 Objetivo Igualdad 22.00 Noticias 24H

#### TRECE

11.00 Santa Misa y espacios religiosos 14.30 Trece Noticias 14.55 Cine. La gran prueba 17.30 Cine. El predicador y el forajido 18.50 Cine. Furia en el valle 20.30 Trece noticias noche 21.00 Trece al día 22.05 Cine. El tren

#### TEN

11.50 Venganza: Millonarios asesinos 12.45 La casa de mis sueños 14.30 Caso cerrado 18.30 La casa de mis sueños.

#### DMAX

10.30 Curiosidades de la Tierra 12.00 Alienígenas 14.30 Expedición al pasado 16.00 La fiebre del oro 17.40 Sobrevivir en lo salvaje 19.20 ¡Me lo quedo! 21.00 Dinero en el trastero

#### DKISS

10.30 Programas de reformas 14.00 Asesinato perfecto 16.00 Viviendo con un asesino 19.15 Reformas con Christina 20.00 Home Town 22.00 Dra Marion a sus pies

#### ANDALUCIA TV

16.00 Canal Sur Noticias 18.00 El mar de la libertad 18.30 Andalucía desde el cielo 19.00 Andaluces por el mundo 20.00 Experiencia TV 20.30 Documentales andaluces 22.00 Canal Sur Noticias

#### PARAMOUNT NETWORK

13.00 Colombo 15.00 Los misterios de Murdoch 15.55 Agatha Christie: Poirot 19.00 Los asesinatos de Midsomer 22.00 Cine. Los piratas del mar de China

#### TELEDEPORTE

15.55 Critérium del Dauphiné
17.25 Volta Ciclista femenina a
Catalunya 18.00 Serie Europea de
Rugby 7 (F) 18.30 Europeo de
Atletismo 23.05 Euro 2024. Camino
a Berlín

#### GOL TV

09.00 Hércules: sus viajes legendarios 12.00 MacGyver 14.00 El Golazo de Gol 16.00 El equipo A 18.30 Walker Texas Ranger 21.00 El Golazo de Gol

#### ATRESERIES (HD)

10.45 Aquí no hay quien viva 13.00 Rex, un policía diferente 19.00 Caso abierto 22.00 Crimen en el paraíso

#### BE MAD (HD)

Cine: 15.30 Los cazafantasmas 17.15 Rocky Balboa 19.00 Rocky II 21.00 Rocky III 22.45 Rocky IV

#### REAL MADRID TV (HD)

08.00 Real Madrid TV

#### NO SE PIERDA



19.00 TELEDEPORTE

Europeo de Atletismo. El Estadio Olímpico de Roma será el escenario del Campeonato Europeo de Atletismo de 2024 durante cuatro días. Esta es la segunda vez que la capital italiana alberga esta competición,



10.00 **MEGA** 

'Crímenes imperfectos'. Nunca nada es perfecto.



12.30 **NEOX** 

**'Los Simpson'.** Una familia con mucho que contar.



12.30 **DMAX** 

**'Expedición al pasado'.** Las aventuras de Josh Gates

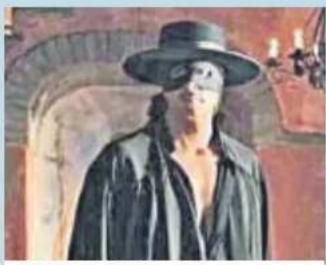

10.45 **NOVA** 

'El Zorro: La espada y la rosa'. La venganza de Diego



#### Programación viernes | TELEVISIÓN



LA SEXTA COLUMNA

#### 'Elecciones europeas: de extrema importancia'

**21.30 LA SEXTA** 

Este domingo, Europa se enfrenta a un momento crucial para determinar su futuro durante los próximos años.

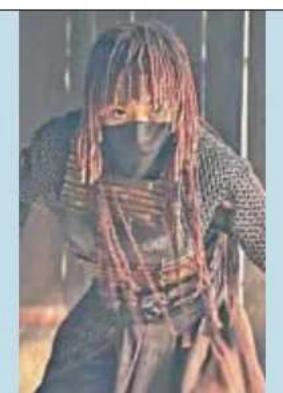

ESTRENO EN EXCLUSIVA

#### La nueva serie de Star Wars, 'The Acolyte', llega a la tele

**22.15 CUATRO** 

En la oscuridad de los últimos días de la Era de la Alta República, una antigua Padawan y su Maestro Jedi investigan una serie de crímenes.

06.00 Reacción en cade-

07.00 Informativos Tele-

cinco matinal. Pri-

mera edición infor-

mativa presentada

por Leticia Iglesias y

Espacio conducido

por Ana Terradillos,

con la colaboración

de Antonio Teixeira.

las noticias de actua-

lidad, investigación y

entretenimiento. Jun-

to a Joaquin Prat es-

tarán Patricia Pardo y

Adriana Dorronsoro.

15.00 Informativos Tele-

15.30 El Desmarque. Ac-

15.50 Así es la vida. Últi-

tualidad deportiva.

mas noticias del cora-

zón y del mundo del

entretenimiento pre-

sentado por Sandra

Barneday César Mu-

Rosa Quintana la ac-

tualidad llega a las tar-

na. Concurso por equi-

17.00 TardeAR. Junto a Ana

20.00 Reacción en cade-

21.00 Informativos Tele-

cinco 2.

cinco 1.

15.40 El tiempo.

ñoz.

des.

pos.

10.30 Vamos a ver. Todas

Laila Jiménez.

08.55 La mirada crítica.

equipos.

na. Concurso por

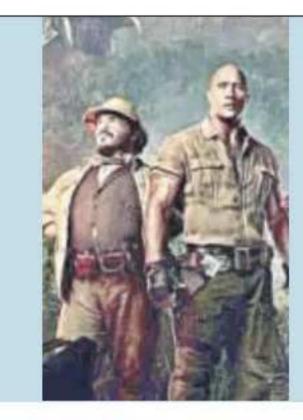

CINE EN LA 1

#### Emisión de 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'

22.00 LA 1

Cuatro adolescentes se ven atrapados en un videojuego, transformándose en avatares de personajes arquetípicos.



La 1

Canal Sur





Cuatro

07.00 ¡Toma Salami!

07.30 Mejor Ilama a Kiko.

Europa del año 2000,

una brigada especial

de carreteras vela por

la seguridad de las au-

Programa diario de ac-

tualidad que acerca a

los espectadores las

principales noticias po-

líticas y sociales más

comentadas, contex-

tualizadas mediante

un grupo de expertos,

periodistas y colabora-

dores, quienes aportan

su visión concreta de

los temas abordados.

Actualidad deportiva.

Risto Mejide y su equi-

po presentan un pro-

grama que aborda el

fenómeno de las noti-

cias falsas y los bulos

en medios y redes so-

ciales, ofreciendo un

la actualidad

18.20 Tiempo al tiempo.

análisis humorístico de

Mario Picazo y Veróni-

un programa centrado

ca Dulanto presenta

en la información

20.00 Noticias Cuatro 2.

20.40 El Desmarque.

14.00 Noticias Cuatro 1.

15.20 Todo es mentira.

14.50 El Desmarque.

15.05 **El Tiempo**.

topsitas alemanas.

11.30 En boca de todos.

08.00 Alerta Cobra. En la



Telecinco



La Sexta

06.00 Minutos musicales.

06.30 Remescar cosméti-

ca al instante.

Arús y su habitual equ-

po de contertulianos

conducen este progra-

ma de entretenimiento

matinal que se centra

en desgranar los temas

de actualidad en tono

García Ferreras y Cris-

tina Pardo presentan

sobre la actualidad,

este espacio de debate

principalmente, políti-

ca, entre analistas, pe-

riodistas y expertos.

edición. Presentado

actualidad deportiva.

teo lidera un grupo de

colaboradores en una

animada discusión so-

por Helena Resano.

14.30 La Sexta Noticias 1<sup>a</sup>

14.55 Jugones. Espacio de

15.20 La Sexta Meteo.

15.45 Zapeando. Dani Ma-

de humor.

11.00 Al rojo vivo. Antonio

07.00 Previo Asurer@s.

09.00 Aruser@s. Alfonso

La 2

tequilla y jamón'. 09.00 Documental. 'Jardi-

09.30 Aquí hay trabajo. Actualidad del mundo

10.55 Documental. 'El planeta verde: mundos tropicales'.

12.10 Cine. 'Traición y olvido'. Película del oes-

co: cuando París cono-

14.50 Documental. 'Las del Maestrazgo'.

tas Capone'. 15.45 Saber y ganar. El

16.30 Grandes documentales. Hoy, 'Edén: paraísos remotos: Patagonia, los confines de la Tierra' y 'El rey de la

18.10 El escarabajo verde.

19.00 El paraíso de las señoras

23.00 Historia de nuestro cine. 'Remake'. En los años 70, una masía aislada en la montaña se convirtió en refugio para personas que buscaban apartarse de las convenciones sociales y vivir con mayor libertad mediante un sistema alternativo.

numental.

07.40 Para todos, La 2. Temas de interés social.

08.15 Documental. 'Rico rico: sandwich de man-

nes con historia'.

laboral

11.40 Un país para leerlo.

Rutas Capone: Sierra

15.00 Documental. 'Las ru-

concurso presentado por Jordi Hurtado.

bre la actualidad televisiva en una mesa de debate 17.15 Más vale tarde. Cristina Pardo e Iñaki Lóla manada'. pez presentan un programa de actualidad

flujo de noticias 20.00 La Sexta Noticias 2<sup>a</sup>

edición. 21.00 La Sexta Clave. Con

Jokin Castellón

21.25 La Sexta Deportes.

21.30 La Sexta Columna. Reportajes profundos sobre temas de actualidad, con un estilo dinámico e incisivo. "Elecciones europeas:

22.30 Equipo de investi-

03.15 PlayUzu Nights.

07.00 Inglés online TVE.

09.55 **UNED** 

14.05 Documental. 'Rico ri-

ció el azúcar.'.

sabana: aceptado por

18.35 ¡Atención Obras! Aitana Sanchez Gijón

20.35 Días de cine 21.35 Plano general

00.30 Las noches del Mo-02.30 Documentales.

Clan

06.00 Telediario Matinal. Repaso de las noticias de interés general. Con

Álex Barreiro y Sirun Demirjian. 08.00 La Hora de La 1: La hora de la actualidad. Magacin con Marc Sala y Silvia Intxaurrondo en el que

se reune información

de actualidad política 10.40 Mañaneros. Programa de actualidad presentado por Jaime Cantizano, abordando temas de interés ciudadano, desde política hasta crónica social.

14.00 Informativo terri-

14.10 Ahora o nunca

torial.

15.00 Telediario 1. 15.50 Informativo Anda-

lucía. 16.15 El tiempo.

16.00 Salón de té La Moderna. Serie diaria ambientada en la España del pasado siglo.

17.30 La promesa. Serie diaria de amor y venganza

18.40 Clasificación Eurocopa (F). En 2025, Suiza será sede de la Eurocopa femenina, donde 16 selecciones competirán tras una fase de clasificación.

21.30 Telediario 1. 21.40 El tiempo.

manos. 22.00 Cine. 'Jumanji: Bienvenidos a la Jungla'. Cuatro ado-

21.45 La suerte en tus

lescentes son absorbidos por un videojuego y se transforman en avatares de personajes arquetípicos. En su intento de regresar a su mundo, viven múltiples aventuras.

01.15 Cine. 'Tonio y Julia: dejar el nido' 03.00 Noticias 24 H.

23.45 Cine. 'Vacaciones'

08.00 Despierta Andalucía. Informativo con las primeras noticias

del día.

10.00 Hoy en día. Programa de actualidad y entretenimiento que cuenta los asuntos más importantes para

los andaluces. 11.50 Mesa de análisis. Pulso a la actualidad política y social de Andalucía, sin olvidar lo que ocurre en el panorama nacional e internacional. De la mano de Teodoro León

14.15 Noticias provinciales.

Gross.

14.30 Canal Sur Noticias 15.30 La tarde, aquí y

ahora. Entretenido magacín de sobremesa conducido por Juan y Medio.

18.00 Andalucía directo. Programa informativo con reportajes y conexiones repartidas por toda Andalu-

19.50 Cómetelo. Recetas con productos andaluces de la mano del chef

Enrique Sánchez. 20.30 Canal Sur Noticias

21.35 Atrápame si puedes. Cinco concursantes compiten semanalmente respondiendo preguntas en diversas

fases. 22.45 El show de Bertín. Un programa de entretenimiento con un enfoque humorístico donde Bertín recibirá a un invitado sorpresa cada semana, manteniendo en secreto su identidad hasta su llegada al plató.

00.45 Cine. 03.00 Los repobladores.

ca al instante. 06.15 Las noticias de la mañana.

06.00 Remescar cosméti-

08.55 Espejo público. Magacín matinal presentado por Susana Griso cuyo eje central es la

actualidad nacional e internacional más inmediata. 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. Concurso conducido por Jorge Fernández que pone a prueba la agilidad mental, los reflejos y los conocimientos de los participantes.

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes. 15.35 Tu Tiempo. 15.45 Sueños de libertad.

Nueva telenovela. 17.00 Pecado original. Telenovela turca sobre el amor y la ambición

18.00 Y ahora Sonsoles. Un programa diario que combina rigor informativo y entretenimiento, con un variado grupo de colaboradores y equipo de repor-

teros en la calle 20.00 Pasapalabra. 'El Rosco' espera.Con Roberto

Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.45 Deportes. 21.55 **El tiempo**.

> Manel Fuentes liderará la búsqueda de talentosos imitadores entre un grupo de concursantes que ya han demostrado su habilidad artística en varias ocasiones. El jurado estará compuesto por Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.

01.30 Tu cara me suena. Grandes éxitos

03.15 PlayUzu Nights.

02.30 Live Casino.

Actualidad deportiva. 20.55 El tiempo. 22.00 Tu cara me suena. 21.00 First Dates. Progra-

Fuerza'.

ra.

clusiva.

02.20 The Game Show. 03.00 En el punto de mi-

21.35 El Desmarque. Actualidad deportiva. 21.45 El tiempo.

22.00 ¡De viernes!. Proma de citas a ciegas. 22.15 The Acolyte. Emisión grama de crónica sode un capítulo de la cial presentado por nueva serie del univer-Beatriz Archidona y Santi Acosta en el que so de Star Wars en exse entrevistan a per-23.05 Cine. 'Star Wars: El sonajes importantes así como se desvelan Despertar de la grandes exclusivas de

> mundo del corazón. Online Show.

02.00 Casino Gran Madrid

los personajes del

02.20 ¡Toma salami! 02.55 El horóscopo de Es-

peranza Gracia.

que busca organizar el

21.20 La Sexta Meteo.

de extrema importancia'.

gación. 'Turismofo-

bia'. 02.50 Pokerstars Casino. 09.30 Trotties 09.45

Momonsters 10.00 Gus, el pequeño caballero 11.20 La patrulla canina 10.40 Vera y el Reino Arcoíris 11.00 Geronimo Stilton 11.30 Aprendemos en Clan 12.00 División Odd 12.30 Pat, el perro 12.45 Piny, instituto de N.Y. 13.00 Los Pitufos 13.30 Héroes a medias **14.00** Una casa de locos 15.00 Bob Esponja 15.40 Henry Danger 16.15 Peppa Pig 16.45 Milo 17.00 La patrulla canina 17.20 Simon 18.40 **Petronix Defenders** 17.50 Yoko 18.10 Vera y el Reino Arcoíris 18.30 Los Pitufos

19.00 Piny, instituto de

N.Y. 19.30 Los amigos

del bloque Slip 20.00

Middlemost, servicio

postal 20.40 Bob

Héroes a medias 20.20

Esponja 21.00 Una casa de locos

Disney Channel

07.30 Los Green en la gran ciudad 08.30 Kiff 09.30 Hamster & Gretel 10.30 Los Green en la gran ciudad 11.30 Las aventuras de Ladybug 13.00 Los Green en la gran ciudad 13.30 SuperKitties 14.00 Bluey 15.00 Marvel Spidey y su equipo 15.30 Los Green en la gran ciudad 16.00 Hailey, ¡a por todas! 17.00 Hamster & Gretel 18.00 Kiff 18.30 Rainbow High 18.30 La maldición de Molly McGee 20.00 Los Green en la gran ciudad 21.00 Cine **22.30** Las aventuras de Ladybug

Luchamos contra





## CI DIA Viernes 7 de junio de 2024 DE CÓRDOBA





siempre

Cruz Conde, 12 / Teléfono 957 22 20 50 | Fax 957 22 20 72

#### ÁLVARO BILBAO Neuropsicólogo

## "La austoestima es seguridad y confianza, cariño y disciplina"

#### Francisco A. Gallardo

-La adolescencia ¿entre las nuevas generaciones se ha extendido de tiempo, se ha agravado?

-La adolescencia, desde los años 80, es lo que se entiende como la moratoria psicosocial, es el tiempo en el que los chicos y chicas pueden experimentar, conocer para su futura vida adulta. No son adultos pero psicológicamente se van preparando para ello. Cuando antes un joven venía de la guerra lo que tenía que hacer era ponerse a trabajar y formar una familia. Hasta en cierto sentido es natural. El cerebro en la adolescencia aprende las normas de su entorno. Hace cien años convertirse en adulto era poco más que leer, escribir, tener un oficio y así podía independizarse. Ahora los jóvenes tienen que aprender inglés, dominar la inteligencia artificial, conducir, a prepararse a tener muchas reuniones de trabajo... cuanto más compleja es una sociedad, más se complica la adolescencia.

#### –¿Y en España se complica más, visto que los jóvenes no pueden independizarse?

-También tenemos nuestros condicionantes socioeconómicos. En EEUU los jóvenes se independizan antes porque tienen un mercado laboral diferente. Nosotros tenemos también otros valores de familia, de vínculos.

-Pero también hay jóvenes obligados a madurar antes,

que se quedan sin padres, circunstancias familiares que les llevan a buscar trabajo muy jóvenes y dejar los estudios.

 Los jóvenes con esos problemas maduran antes. Salir de casa es un avance para madurar pero si dependes de tus padres para estar fuera, no es lo mismo. En los años 80 o 90 cuando terminabas la carrera universitaria te ponías a trabajar a continuación. Ahora la carrera es un inicio para ampliar la formación. Antes nos poníamos a trabajar y nuestro ámbito era cercano y ahora hay un mer-

to son las experiencias traumáticas. Siempre hay que dar oportunidad a los hijos para que aprendan de las experiencias de la vida pero también hay que saber protegerles para que no sufran traumas innecesarios. Es equilibrio. Un niño con cinco años puede estar sin la vigilancia estrecha de sus padres en su casa; con seis, en la zona de juegos del parque; con doce se mueven por el barrio. Dejar que aprendan, pero sin descuidarlos.

-Pero el peligro ya no está tanto en calle sino en la palma de la mano...

Siempre hay que dar oportunidad a los hijos para que aprendan de las experiencias de la vida, sin traumas"

cado global en el que competimos todos contra todos.

-Decía Serrat en Esos locos bajitos que "nada ni nadie pueden impedir que sufran"...

-Es ir asumiendo obligaciones, responsabilidades. Cada etapa vital tiene sus montañas, sus retos diferentes, y hay que afrontarlos. En la adolescencia es el momento de contar con la familia y los amigos para asumirlos.

#### -¿Hay que sufrir para, entonces, aprender?

-Los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación muy grande. Debemos asumir los retos de la vida para aprender. Otro asun-

-Efectivamente, gran parte de los peligros están en el móvil. Hay líneas difíciles de describir. Hay que establecer límites fomentando el sentido común y generando una buena autoestima. Con autoestima los hijos van a saber codificar peligros y retos.

#### –¿Cómo alimentamos esa autoestima?

-Dedicándoles tiempo, atentodos los días con los hijos. Escucharles con atención, hablar de todo. Darles imlos y también exigirles sus ta-

damos con amor, la confian-

ción. Hay que comer o cenar portancia, validar. Es cuidarreas. La autoestima en los adolescentes es seguridad y confianza. La seguridad se la a los padres (2015), Todos a la cama (2017) y ¡Hola, familia! (2022), publicados por Plataforma Editorial.

#### za con disciplina. -Hay padres que, por trabajo o por otras decisiones, no están presentes...

-Entonces tendrán que solucionarlo. No es estar encima de los hijos, pero sí es estar presentes.

#### -¿Los abuelos y hermanos cumplen su papel en esa autoestima?

-Hay familias donde fallecen los padres y los hermanos mayores se echan a la espalda las responsabilidades. O abuelos. Hermanos y abuelos cumplen su papel de cariño y apoyo, pero la disciplina tiene que ser desempeñada por los padres.

#### -Pero hay muchos padres separados.

-Por eso es necesario que en cada proceso de separación mantengan una relación cordial. Eso para los niños vale muchísimo. Si insultas a tu ex pareja delante de ellos estás dañando el ADN de tu hi-

-Fijemos la etapa de la adolescencia. ¿Un adulto con 30 años puede ser aún un adolescente? \*

 La adolescencia comienza a los 11 años y termina, más o menos, a los 20. Son cambios hormonales, cambios en el cerebro. Puede extenderse algún año más, pero nunca una persona de 30 años puede ser un adolescente.

#### -¿Cómo debemos tratar a un adolescente?

-Con mucha paciencia, por supuesto. Hay que ser cariños, pero también ser firmes con los límites que se les marca. Si su comportamiento se excede por agresividad, por falta de respeto, tomar medidas, acudir a un orientador. La relación con los hijos no deben ser tensa.

#### -¿Los adolescentes dejaron de ser unos niños que ya reconocemos en su comportamiento?

-Respecto a cuando eran niños tenemos ante nosotros a una persona distinta. Por eso es tan importante comunicarse con ellos. Dejar la niñez es un viaje sin retorno.

#### -¿Es malo regresar a sentirse adolescente, a sentirse niño?

-Los recuerdos marcan el cerebro. Yo siempre invito cuando un adulto siente angustia es que se encuentre con esos recuerdos de la infancia. Hay que reconectar, hacer cosas que te hagan sentir cuando eras un niño, como recorrer los sitios donde viviste, los sabores que probaste. Ir a la misma playa donde ibas con tus padres... Esa reconexión es buena.

#### -¿Es cierta esa percepción de que han los aumentado los casos de salud mental?

–No sólo han aumentado sino que las consultan están desbordadas. Hay más conciencia de esos problemas, hay más casos de fobia, de ansiedad. Sí noto que descienden ligeramente las cifras de años anteriores.

#### -¿Es consecuencia de la pandemia?

-Es más consecuencia de los móviles y de los abusos en las redes.



vulgador y conferenciante que ha colaborado con la OMS

en su ámbito de la psicología y la neurociencia. Es autor

de Cuida tu cerebro (2013), El cerebro del niño explicado

